## HISTORIA DE

# PORTUGAL.

TOMO SEXTO.

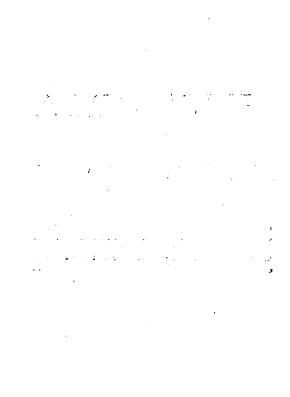

## HISTORIA GERAL

DE

# **PORTUGAL**

E SUAS CONQUISTAS.

A RAINHA NOSSA SENHORÁ

# MARIA I.

IAN ANTONIO DE LEMOS FARIA E CASTRO.

TOMO VI.

LISBOA.

NA TYPOGRAFIA ROLLANDIANA.

1 7 8 7.

licença da Real Meza da Commissão Geral sobre o Exame, e Censura dos Livros.

POI taxado este Livro em quatrocentos reis em papel: Meza 13 de Setembro de 1787.

Com tres Rubricas.

Brysslecho () Oto ashir siriyk Makassa ()

### INDICE

### DOS CAPITULOS.

#### LIVRO XXII.

| 4 | LIVEO AXII.                                       |
|---|---------------------------------------------------|
| 1 | APITULO I. Governo, e acções do Rei D             |
|   | Joao I. depois da segurança da liberdade d        |
|   | Reino pela victoria referida de Aljubarrota.      |
| - | - II. Disposições do Rei de Castella para resistu |
|   | aos seus inimigos; entrada do Duque de Lan        |
|   | castro em Portugal, e continuação da guerra. 21   |

- - III. Renova-se a guerra com Castella, novas expedições de ambos os Reis. . . . 40

Expedição famosa dos doze Cavalleiros Portuguezes, que forao a Inglaterra desaggravar as Damas offendidas por outros tantos Cavalleiros Inglezes. . . . 50

- IV. Da tregoa de quinze annos, que se ajustou entre Portugal, e Castella; desgostos do Coudestavel, e da Nobreza com El-Rei. 56

- - VI. Trata-se da paz com Castella, e outros acontecimentos até a conquista de Ceuta. 89 L I V R O XXIII.

CAP. I. Das disposições que precedêrao a conquista da Cidade de Ceuta, em Africa. 101

II.

| TT         | Mántã               | da Rainb                   | a D ESS    | 66a a .            |              |
|------------|---------------------|----------------------------|------------|--------------------|--------------|
| nua:       | çaő da jor          | nada de Ce                 | uta.       | рра, е с           | 121          |
| • - II     | I. Como j           | oi investid                | a, eganb   | ada a C            | idade        |
| de (<br>1\ | Ceuta.<br>I. Como e | li∫postas a                | s coulas d | le Ceut <b>a</b> . | 1 3 9<br>El- |
| Rei        | se fez n            | a volta de                 | Portugal   | , e dos            | mais         |
| V          | . Do sitte          | tempo.                     | Mouros po  | zieraō sol         | bre a        |
|            |                     | ta, que for<br>Conde, e so |            |                    |              |
| •          |                     | iro descobi                |            |                    |              |

Henrique na vida del Rei seu pai, e retiro do Condestavel para o Convento do Carmo de Lis-

bel, filha del Rei, com Filippe o bom, Duque de Borgonha; escreve-se em resumo a vida desta Princeza, e alguns successos em Ceuta. 206 - II. Da-se noticia do Tratado de paz perpetua entre Portugal, e Castella no an. de 1431. 217 - III. Continía-se com os successos dos ultimos dous annos da vida do Rei D. Joaō I., e da sua

- IV. Das Merces, e Obras, que El-Rei D. Joan

morte.

| V. Resumo das Cortes, que celebrou, e das         |
|---------------------------------------------------|
| Embaixadas, que El-Rei D. Joao I. mandou          |
| a varios Principes, com a noticia de algumas      |
| Leis, que fez 255                                 |
| VI. Continúa a materia do Capitulo preceden-      |
| te depois da conquista da Cidade de Ceuta. 267    |
| LIVRO XXV.                                        |
| CAP. I. Vida, e acções de D. Duarte, XI. Rei      |
| de Portugal 276                                   |
| - II. Trataō-je os successos de Ceuta até a morte |
| do Conde D. Pedro de Menezes, com bum re-         |
| sumo de algumas cousas pertenceutes á mesma       |
|                                                   |
| - III. Das emprezas maritimas do Conde D.         |
|                                                   |
| Pedro no tempo do seu governo na Cidade de        |
| Ceuta                                             |
| - IV. Da jornada infeliz, que fizérao à Ci-       |
| dade de Tangere os Infantes D. Henrique, e        |
| D. Fernando. 314                                  |
| V. Continúa-se a mesma materia, e a do            |
| cativeiro infeliz do santo Infante D. Fernando.   |
| 330                                               |
| VI. Continúa a narração dos trabalhos do          |
| Infante D. Fernando no seu cativeiro ate a sua    |
| morte em Féz 348                                  |

- VII. Ultimas acções, e morte do Rei

Fond I. fez no discurso do seu feliz governo. 247

#### ERRATAS DOS TOMOS III. IV., EV.

Emendas. Erratas. TOMO III. Pag. 23, Regr. 27. na6 temeres morrer. --- nad temeres a morte. -- 30. --- 11. lhe acabava - acabava. 63. — 14. que a acclamação - a acclamação. --- 14. os Inficis --- contra os Inficis. -234. —— II. Es- —— Espantáraő-se os pantarao se de Mouros de. - 255 --- I4, nas mas acções. occafi ões --- 256. --- I7. nunca perigára ---- nunca pegára. 260. \_\_\_\_ 3. mulher \_\_\_ mulher de hum de hum. Rei . 282. - 9. Defen-- Defendiad le. diaõ TOMO IV. Pag. 23. Regr. 21. D. Joao - D. Joad o Torte. o Forte - 291 . - 6.crimofa criminofa. TOMO V. Pag. 7. Regs. 21, vender - render os votos. os votos. - 24. dos combates dos combatentes. - 153 - 15.castigo castigado. \_\_\_\_ 178. \_\_\_\_ 5 fe conassim se conduzia. duzia - 201. - 18. del - del Fresno. Tresno Prova mais catholica prova mais cathegories.



## HISTORIA GERAL

DE

## PORTUGAL.

LIVRO XXII. Da Historia Moderna de Portugal.

CAPITULO I.

Governo, e acções do Rei D. Joao I. depois da segurança da liberdade do Reino pela victoria referida de Aljubarrota no Tomo precedente.

CABADO o Interregno de Portugal pela eleiçao do Mestre de Avis, D. Joao, para seu Rei; firme a nossa liberdade por consequencia da mila-

gro-

1385

Era vulg.

grosa victoria de Aljubarrota; successos, que eu acabei de reserir no Tomo antecedente; resta-nos continuar com a vida, e acções daquelle Principe, que nos destinguimos com a devisa de D. Joao I. de boa memoria. já Rei sem sustos de poder ser dethronado pela potencia formidavel de Castella, sua competidora, Nasceo D. Joao na Cidade de Lisboa, que se o estimou natural, elle a soube defender Pátria, a 11 de Abril de 1357, e sobio ao Throno de 27 annos de idade, no dia, e anno, que fica dito. Elle casou no Porto, depois de dispensado dos votos, com D. Filippa de Lancastro, filha de D. Joao de Inglaterra, Duque de Lancastro, e irma de Henrique IV., Rei do mesmo Reino, a 2 de Fevereiro de 1387. Abençoou Deos este matrimonio, de que nascêrao Principes illustres, que enobrecem este Reino com memoria fublime, adquirida no exercicio de virtudes heroicas.

Teve o Rei D. Joao filhos a Infante D. Branca, que nasceo em Lisboa a 13 de Julho de 1388, se morreo no

feguinte: ao Infante D. Affonso, que Era vulg. nasceo em Santarem a 30 de Julho de 1390, e falleceo a 22 de Dezembro de 1400: ao Infante D. Duarte, que lhe succedeo no Reino, e nasceo em Viseo a 31 de Outubro de 1391 : ao Infante D. Pedro, Duque de Coimbra, e Regente do Reino, que nasceo em Lisboa a 9 de Dezembro de 1392; casou com D. Isabel de Aragao, filha de D. Jaime, segundo Conde de Urgel, em 1429, da qual teve os filhos, que diremos em seu lugar, e morreo na batalha affrontosa de Alfarroubeira em 20 de Maio de 1449, jaz no Convento da Batalha: ao Infante D. Henrique, Duque de Viseo, e Mestre da Ordem de Christo, que nasceo no Porto a 4 de Março de 1394, e morreo na Villa de Sagres no Algarve em 15 de Novembro de 1460, jaz na Batalha: a Infante D. Isabel, que nasceo em Evora a 21 de Fevereiro de 1397, casou em Bruges com Filippe III., Conde de Flandres, Duque de Borgonha, em 10 de Janeiro de 1429, e morreo a 17 de Dezembro de 1471, jaz em Diion

Era yulg. jon no Convento da Cartuxa: ao Infante D. Joao, Mestre da Ordem de Sant-Iago, e Condestavel de Portugal, que nasceo em Santarem a 13 de Janeiro de 1400, casou com a Infante D. Isabel, filha de seu irmas natural, D. Affonso, primeiro Duque de Bragança, morreo em Alcacere do Sal a 18 de Outubro de 1442, e jaz no Convento da Batalha: ao Infante Santo, D. Fernando, Mestre da Ordem de Avis, que nasceo em Santarem a 29 de Setembro de 1402, e morreo cativo em Fez a 5 de Junho de 1443, donde veio o seu corpo para o Convento da Batalha.

Alguns dos nossos Escritores com erro manisesto attribuíras ao Rei D. Joas mais tres silhas legitimas, que nas teve, e lhes chamáras D. Filippa, que disseras casada com Erico, Rei de Dinamarca: D. Joanna, que singíras mulher de Henrique III., Rei de Castella, e D. Leonor, a quem deras por marido ao Rei de Aragas, D. Pedro IV. Antes do matrimonio teve o Rei D. Joas silhos naturaes a D. Asfon,

fonso, que foi primeiro Duque de Bra- Era vulgigança, e casou com D. Brites Pereira, filha do Condestavel D. Nuno Alvares Pereira, com descendencia feliz, co-. mo eu o explicarei adiante: a D. Brites, que casou com Thomaz, Conde de Arondel, Sobrinho de Duarte III., Rei de Inglaterra. O Infante D. Joab, Mestre de Sant-Iago, e Condestavel, teve filhos a D. Diogo, que morreo de pouca idade: a D. Isabel, mulher do Rei D. Joao II. de Castella, pais da Rainha Catholica, D. Isabel: a D. Brites, que casou com o Infante D. Fernando, e tiverao entre outros ao Rei D. Manoel.

Nós deixámos vencida a batalha de Aljubarrota: recolhidos os seus importantes despojos, entre elles as doze bombardas, que foras as primeiras armas de fogo deste genero nas Hespanhas; o Rei acclamado, descançando das suas fadigas gloriosas em Santarem, e fazendo mercês aos vassallos fieis, que mais se tinhao distinguido no zelo, e serviço da Pátria. O Condestavel, que fora o mais remunerado,

Era vulg. como se nada tivera seito, elle se disposa a servir de novo, valendo-se dos premios para estimulos de se conduzir de módo, como se entas começára a merecer. Sem despir, nem deixar esfriar as armas, elle se recolheo á Provincia do Alem-Téjo, aonde, dos destacamentos das guarnições das Praças, pode formar hum campo, pouco inferior ao de Aljubarrota, para ir visitar os inimigos á sua mesma casa, augmentar-lhes o terror, antes que se recobrassem do susto. Marchando na van-

palmas a Castella.

Logo da fronteira principiárao a mostrar as hostilidades, que o despique das nossas injúrias não ficára satisfeito com o golpe de Aljubarrota, sem que os éccos dos nossos gemidos na invasao barbara de Almeida até Leiria fossem repercutir em Castella por igual extensão de terreno. Todo o paiz soi talado até Çasra, e outras Praças, que lhe

guarda o respeito do seu nome, que os Castelhanos já ouviao com espanto, elle vadeou o Guadiana na tésta do pequeno exercito, e soi colher novas

### DE PORTUGAL, LIV. XXII. 11

lhe abriraó as portas para encontrarem Era vulg na submissa a piedade, que se faría inexoravel á resistencia. O mesmo pefo de marcha soffreo a campanha, que vai de Cafra a Valverde: Peso tao duro de levar, que obrigou esforçaremse para lhe resistir aus Mestres de Sant-Iago, Calatrava, e Alcantara, que com 33 mil homens o forad seguindo á vista de Mérida, quando elle levava o destino em Valverde. Lembrados estes Chéfes do successo passado, nao lhes deo alentos a grande desigualdade do número para atacarem o Condestavel em campanha rasa. Elles forao ganhando os montes para o cercarem em fórma, que huma vantagem em tudo superior, ou a necessidade de mantimentos lhes desse huma victoria, que sem atender ao valor, elles a tivessem por certa.

Porém o valeroso Condestavel, que lhes percebeo a idéa, e já a experiencia lhe tinha mostrado, que o maior número de gente nao he o que faz a hum partido sempre vencedor. Antes que os inimigos o rodeiem, elle os ata-

Era vulg. ca, e faz outra vez provar aos Castelhanos, que os Portuguezes se contad menos pelas figuras da arithmetica, que pelos caracteres do valor. Elle os destroe com huma victoria completa, bem igual á precedente, quando os dous Reis se baterao em pessoa; hum successo sem mais differença do passido, que ter aquelle a gloria repartida; neste ser ella toda do Condestavel. Entre os mortos ficou no campo o Mestre de Sant-Iago, D. Pedro Moniz; mas como o Condestavel nao entendeo conveniente, entranhado em Castella, perseguir os sugitivos tab longe, e com a vivacidade com que o fez na de Aljubarrota, elles tiverao tempo de recobrar-se para se por em forma, e re-tirar-se. Elles o faziad, quando chegou o feróz Coronel Antad Vasques, que trazia hum reforço de tropas ao Condestavel. O bravo Official, emulo da gloria do Chéfe, com a sua gente descançada, ainda que pouca, quiz consummar o triunso. Elle se lança sobre os inimigos com valor desmedido, e acaba de os cortar em postas. Eſ-

Esta segunda inselicidade, em que Era vulgi se perdêrao todas as forças dos Reinos de Andaluzia, desterrou da imaginação do Rei de Castella a esperança de continuar huma guerra, que sobre prejudicial, a tinha por vergonhosa, e mandou ao grosso da sua Armada, que ainda estava no Téjo, se recolhesse aos pórtos de Castella. Nada mais que esta retirada demorava ao Rei em Santarem para até agora, senao aproveitar das consequencias da sua victoria. Elle fe pôz em marcha immediatamente para recobrar os Lugares de Entre-Douro, Minho, e Tras-os-Montes. Che- 1386 gou ao Porto, aonde ajuntou a gente, que lhe foi possivel, e se postou sobre a Praça de Chaves, que defendia por Castella Martim Gonçalves, Fidalgo Portuguez, e valeroso, que repugnou a entrega, e sustentava o seu posto com vantagem sobre os ataques vigorosos do nosso campo. Sobrados estimulos tinha Martim Gonçalves para senao conduzir assim com o seu Rei, senao o preoccupára a fantasia de huma honra quimerica; mas com a chegada do

Era vulg. Condestavel triunfante entrou elle a prever a impossibilidade de resistir a hum exercito tao consideravel, como já tinha El-Rei.

Continuando na sua preoccupação, este bravo homem, constante em que havia cobrir o seu credito a qualquer reprehensao, que o mundo lhe podesse dar, respectiva á fidelidade devida ao partido, que abraçára. Depois de alguns dias de trincheira aberta, elle representou ao Rei, que nao tinha dúvida em lhe entregar a Praça, se no termo de quarenta dias nao fosse socorrido; mas que lhe havia dar licença para fazer este aviso ao Rei de Castella. Pareceo rasoavel a proposta, que foi concedida; e neste meio tempo veio ao campo hum Fidalgo Inglez, que da parte do Duque de Lancastro agradecia ao Rei o aviso, que lhe mandára dar pelo seu Embaixador da sua exaltação ao Throno, e pedia o cumprimento da promessa, que o mesmo Ministro lhe fizera em seu nome de mandar a Inglaterra algumas galés, e navios para reforçar a Armada, com que

que elle determinava vir em pessoa à con- Era vulgo quista de Castella, que lhe tocava. Sem demora despedio o Rei ordens, para que se esquipassem doze navios, e seis galés, que deixaremos navegando para Ingla-terra, em quanto continuamos com os successos do principio do anno de 1386.

Recebeo Martim Gonçalves a resposta do Rei D. Joao de Castella, em que lhe dizia entregasse a Praça, que elle de modo algum podia soccorrer, porque antes queria deixar o dominio de huma Villa, que arrifcar hum homem, como Martim Gonçalves. Cumprio este sidalgo a sua palavra na en-trega de Chaves, donde sahio com as honras da guerra recebidas na Pátria, que abandonava. Entrou o Rei na Villa, que deo eo Condestavel, e estando nella, Joao Affonso Pimentel, que tinha por Castella a Bragança, reparou o golpe com tempo, mandando-a of-ferecer ao Rei, antes de ser atacado. A continuação destas prosperidades nos fez nascer os desejos de levar avante as nossas conquistas no Reino proprio, e no alheio. Da Provincia de Tras-os-

Era vulg. Montes veio o Rei acabar de dissipat as reliquias rebeldes, que ainda na da Beira tinhao devoçao a Castella. Com a mesma marcha entra por este Reino, levando a espada em huma mao, o fogo na outra. Na face dos muros da Cidade de Coria parou respeitoso o susor, que até alli nao encontrára padrasto, que lhe detivesse na carreira a velocidade. Igual era o valor com que os inimigos sultentavao os repelões das armas, e nos os ataques da epidemia, e da fome. Nao houve mais remedio. que levantar o sitio, e fazer na volta de Portugal com tanto sentimento do Rei, que disse para os seus : Ah, e que falta nos fizerao aqui os Cavalleiros da Taboa Redonda! Erao estes Cavalleiros de huma Ordem Militar de Inglaterra, com este nome, que se dizia instituida pelo Rei Artur, de que eu já dei noticia no II. Tomo da minha Aula da Nobreza. Mem Rodrigues de Vasconcellos, Fidalgo brioso, que ouvio a mal fundada queixa do Rei, acodio destemido pela nobreza, dizendo: Nao, Senhor; nao faltarao aqui esses

Cavalleiros; vos estais rodeado de ou- Bravule. tros semelhantes; a elles he que lhes faltou hum Rei Artur, que os governasse. Outro Rei, que nao fosse D. Joaó I. daria ao tom desta resposta o peso, que ella merecia; mas este Principe, que o tinha grande de circunspecçao para a repartir pelas pessoas, fez que nao entendia a força, nem o sentido da resposta audaz de Mem Ro-

drigues.

Como Ricardo II. havia condescendido ás propostas do Duque de Lancastro, sobre as suas pretenções á Coroa de Castella; nos fizemos com a de Inglaterra huma liga offensiva, e defensiva, que o Duque veio sustentar em pessoa, embarcando-se na armada Real daquelle Reino. Nos celebravamos victorias, e triunfos, quando este Principe, acompanhado de sua segunda mulher D. Constança, filha del-Rei D. Pedro, o Cruel de Castella, estimada sua herdeira, e de suas filhas -D. Catharina, e D. Filippa, que nascêra de sua primeira mulher, D. Branca, Duqueza herdeira de Lancastro, TOM. VI.

Bre nidg, tomava terra em Galliza. Quiz elle desembarcar na Corunha; mas teve de vir ao Padrao, por lhe resistir entao com alento D. Fernando de Andrade, e os nobres Gallegos. O Rei D. Joao, sabida a chegada do Duque, she mandou Embaixadores, que o congratulárao da boa vinda; do reconhecimento de Rei de Castella pelos Póvos, que o recebêrao, e lhe pedirao da sua parte quizesse vir a Pontemouro sobre a fronteira de Entre-Douro e Minho, aonde elle se acharia para tratarem dos seus interesses respectivos.

O Duque correspondeo a este obsequio pelo Senhor de Bovines, que veio a Coimbra com hum presente, ao Rei eslimavel, de Dogues, e aves de rapina de Inglaterra. Este Ministro deixou ajustado o tempo do encontro dos dous Principes, que foi em tendas de campanha na planicie de Pontemouro, aonde tomárao as medidas para a continuação da guerra, que era o ponto mais principal de ambas as partes interessadas. Nas negociações militares tao bem foi particularmente contratante amor , que rendeo a liberdade do Eis vald. Rei, cativo da formosura de D. Filippa, filha do Duque, e de sua primeira mulher D. Branca, que adquirio a Coroa de Portugal pela gentileza, quando sua irma D. Catharina vinha pretender a de Castella pelo sangue. Em razao deste direito da Princeza, neta de D. Pedro o Cruel, queria o Duque que ella fosse a designada esposa de D. Joao, para que com a esperança de futuro Rei da mesma Castella, a justica da pretenção o fizesse redobrar o vigor na guerra. Mas se os corações altos, quando se inclinao deveras, so desejad interesses para fazerem delles sacrificio aos objectos do gosto: o Rei á offerta do Duque, que com D. Catharina lhe dava o direito a hum Reino; elle cede os interesses à ternura, e presere o amor da paz ás vantagens de avançar a Monarquia.

Elle se contentou, com que o Duque dotasse sua filha com Ledesma Placencia, Cafra, Valença, e mais Lugares da sua dependencia; dote, nao so mal seguro, mas quasi imagi-B ii na-

Era rulg. nario em razad do dominio poderolo, que sugeitava estas Praças, todas dependentes da fortuna da guerra, que as havia dar a Portugal, quando o Duque recebesse da mao da sua inconstancia toda Castella. Para firmeza do tratado, foi D. Filippa mandada para a Cidade do Porto, servida por Senhores Inglezes, e Portuguezes, até chegar a dispensa, que para este matrimonio concedeo o Papa Urbano VI., desatando o Rei dos votos da Religiao, que professára. O Duque mandou acompanhar a nova Rainha por cem lanças Inglezas, duzentos archeiros, e entre os mais Fidalgos, por Joao de Hollanda, Thomaz de Perey, e Joad de Auberticour, que assistirad na Cathedral ao recebimento dos Reis com os Bispos de Lisboa, Evora-Coimbra, e o Clero do Porto, em Fevereiro do anno seguinte. Nao permittia a conjuntura dos negocios, que o tempo se gastasse em festejos, e celebradas as vodas, o Rei, e os Inglezes partirao para os lugares destinados. em que haviao fazer a guerra.

#### CAPITULO II.

Era volga

Disposições do Rei de Castella para resistir aos seus inimigos; entrada do Duque de Lancastro em Portugal, e continuação da guerra.

REI D. Joad de Castella reduzido ao estado triste, que fica dito depois de tantas perdas consideraveis na reputação, e nos Dominios, com a vinda dos Inglezes, e pretenções do Duque de Lancastro posto em maior conster-naças; mandou Embaixadores a Carlos VI., Rei de França, que lhe representarao os máos successos da guerra de Portugal; os novos projectos do Mestre de Avis; as idéas do Duque Inglez; o golpe formidavel, que esperava Castella, se elle com as suas forças nao o soccoresse contra inimigos victoriosos, e soberbos. Sentio, e consolou o Francez na sua desgraça ao Castelhano com a relação das affliccoes, que tinhao padecido os seus Estados com a trabalhosa, e diuturna. Es vuls, guerra Anglo-Gallica, e promettendo inandar-lhe de soccorro parte das suas forças ás ordens do Duque de Bourbon. O Anti-Papa Clemente VII. tao bem o alentou com boas razões em huma dilatada carta, como a fautor officioso do seu Scisma. Tao grande era a consternação deste Principe, tanto cresceo com a chegada do Duque, que publicou hum Edito, em que promettia o soro, e isenções da nobreza a toda a sorte de gente, que por dous mezes o servisse com caval-

lo, e armas á sua custa.

Elle mandou reforçar Benavente; despachou ao Arcebispo de Sant-Iago, D. Joao Garcia Manrique, com algumas trópas para Leao, e repartio as mais pela Fronteira, até que chegassem os soccorros da França para poder sahir a campo. O Duque, que além das nossas doze náos, e seis Galéz, que mandava Assenso Furtado, appareceo sobre Galiza com huma armada de 162 vélas: o temor deste poder lhe abrio as portas de quasi todas as Praças de Galliza, aonde se começou a cha-

chamar Rei de Castella. Esta vanta- Era vulga gem, e a da nossa alliança o resolvêrao a mandar hum Heraldo ao Rei D. Joao , notificando-o lhe entregasse o Reino, que lhe pertencia por sua segunda mulher, D. Constança, e que se o nao fizesse, lhe declarava a guerra. A huma proposta tas dura quiz o Rei responder moderado com as vozes eloquentes dos Jurisconsultos D. Joad Serrano, Prior de Guadalupe, depois Bispo de Ciguença, Alvaro Martins, e Diogo Lopes de Medrano, que propozerad ao Duque o direito de seu Amo. Outro algum admittio o Inglez, determinado a responder ás razões com a espada, que com a maior força de huma vez articula todas. O Prior, que notou incontrastavel a repugnancia do Duque, metteo a arte em uso, e lhe disse em particular, que o meio de hum bom ajuste era casar sua silha, D. Catharina, com D. Henrique, primogenito de Castella; uniao, que traria aos Povos a paz, e proposta, que o Duque nas ouvio com desagrado; mas entas nas teve efEré vulg, effeito pelo embaraço da liga con-trahida com Portugal.

Foi o Rei ajuntar as suas forças com as do Duque em Bragança, e puchou o mais grosso de todas ellas i iá advertido, de que no meio do ardor da guerra o seu alliado poderia entrar em algum ajuste com o inimigo. Este receio o obrigou a levar a gente dos presidios, excepto a do Alem-Téjo, aonde tambem deixou 250 lanças ás ordens de Vasco Martins de Mello, que ficou acompanhado de seus filhos, e de alguns Fidalgos para se opporem aos intentos, que por aquel-la parte poderiao ter os Castelhanos. Com semblante pouco favoravel se entrava nesta empreza da conquista, em razao dos movimentos de Galliza, que principiava a sacodir o jugo do Duque, para reentrai no dominio do seu Soberano, que pela mesma razao de as-flicto, provocava a fidelidade dos vasfallos com honra.

A 21 de Março, formado o Exer-1387 cito em batalha, se rompeo a marcha direito a Alcanisas. Levavaó a van-

guarda os dous Condestaveis de Por-Era vulga tugal, e Inglaterra com o Prior do Crato, e outros Fidalgos. Governava o lado direito Martim Vasques da Cunha seguido de seus irmãos Gil, e Lopo Valques: cobriao o esquerdo Gons calo Vasques Coutinho, e Ruy Mendes de Vasconcellos: o Rei, e o Duque, com sua mulher, e filhas, marchavao na retaguarda, e as carruagens no centro. Os Portuguezes erao dez mil, reforçados pelas trópas do Duque, já muito diminuidas pelas muitas doenças com que as hospedára o clima. Todos os lugares da fronteira até Benavente forao entregues á pilhagem. 14 a este tempo o Infante D. Carlos de Navarra, que sempre assistira com 25 suas tropas ao Rei de Castella, seu cunhado, havia partido a umar poste do Reino, em que succedera por neme de seu pai Carlos II.: mas a sua & a foi supprida por varios destacamentes Francezes, que desfilarzo antes ca sete tida do Duque de Bouison , e kiris

o Rei de Casseila, que tient en

Era vulg. Tordesilhas determinado a nao arriscar a sua fortuna em nova batalha; informado das prevenções dos seus contrarios, deo ordem para se recolherem os viveres, e os gados ao centro do Reino, ganhou a benevolencia dos Póvos', e pôz-se na defensiva com a esperança, de que a falta de mantimentos nos forçaria a desistir dos projectos. Oito dias perdemos no sitio de-Benavente, que levantamos; assim pela falta de instrumentos de expugnar. como pela dura resistencia, que encontramos em D. Alvaro Peres Osorio, que defendia a Praça. O Rei inimigo, que viera com a Corte para Camora, dava todo o calor aos Lugares, que poderiao ser atacados, e continuava na idéa de retirar os viveres. Nós nos despedimos de Benavente com desafios de cavalleiros particulares, que quizerao mostrar o seu valor, e com dar permissaő aos da Praça, que quizessem vir vêr o nosso campo. Muitos tiverao essa curiosidade, e entre elles hum Cavalleiro attrevido, que na presença de alguns Portuguezes fallara na pessoa

do Rei com menos decencia. Elles lhe Era vulga fosfrêrad a confiança por nad alterarem as ordens; mas o Principe informado do caso, respondeo: Eu sim assegurei o campo, mas nad dei seguro a attrevimentos.

A esta resposta do Rei estava presente Alvaro Coitado, de quem eu já dei larga noticia, que tomou o despique á sua conta. No dia seguinte esperou os Castelhanos, e vendo o descortez, se chegou a elle para o ouvir motejar do Rei de Avis. Elle, que estava mais audaz com a distimulação passada, fallou mais solto. O Coitado com huma mad o desmontou, com outra lhe servio bem o rosto, e parecendo-lhe este instrumento muito honrado para castigar hum sacrilego, deitou-o a terra, e deo aos pés o exercicio, que principiára com as mãos. Queixarab-se os Castelhanos deste despreso feito a hum Fidalgo, que viera ao nosso campo debaixo do seguro da palavra Real; mas El-Rei se satisfez com lhes dar a mesma resposta, que sica referida.

ra vulg.

Depois de ganhado o Castello de Mantilha, alguns dos nossos Chéses chegárao a Valença do Campo, aonde tiverao huma escaramuca pezada com os Castelhanos. Nella deixou a vida o mais valente dos Cavalleiros inimigos, o bravo Alvaro Tordehumos, ao qual Joab Rodrigues de Sá em Guimarães provára, e nao podera resistir ao valor. A noticia falsa, de que os inimigos tinhao abandonado a Villa de Valdeiras, foi causa da expediçao mais gentil, que se obrou nesta campanha. Apenas ella se rompeo no exercito, Joao Fernandes Pacheco, Antao Vasques de Almada, Joao Gomes da Sylva, e alguns Fidalgos com hum pequeno corpo de trópas, marchárad a tomar posse della. O encontro nos seus? campos com 400 lanças, e outra muita gente, que mandavad o Almirante, e o Adiantado de Leao, D. Pedro Soares de Quinhones, mostrou a falsidade: da nova, e nao houve mais remedio, que investir. As façanhas, que obrárao os nossos poucos sobre tantos excedem todo o encarecimento; mas hum . . . !

hum soldado, que os vio rodeados de Era vulginimigos, e teve por impossivel que deixassem de ser mortos; a todo o correr do cavallo assim o veio fazer certo ao Rei, que ao tempo em que lamentava a perda de Cavalleiros tabillustres, elles chegavab ao campo livres, e victorios, rasgados de feridas, com os animos inteiros. O soldado, que os vio, foi mais honrado no temor de mentiroso, que na retirada do combate. Elle perdeo o juido immediatamente, e pouco depois a vida.

Esta acçaó briosa estimulou o Rei para se fazer Senhor de Valdeiras, que capitulou aos primeiros ataques. Daqui marchamos a sitiar Villa-Lobos, aonde succedeo com o mesmo corpo dos inimigos outro caso para os nossos mais glorioso, que o precedente. Marchára Martim Vasques da Cunha com seus irmãos, e Lourenço Martins do Avelar, Marbon, Joao Portella, e outros até desoito Cavalleiros, que em huma madrugada de muita nevoa haviao ido escoltar a gente, que condu-

Era vulg.

zia fachina ao campo. Como elles coèbriaó a retaguarda, perdêraó de vista os companheiros, o tino da terra, e foraó em distancia de meia legoa do campo dar de rosto com os 400 cavallos, e maior número de infantaria, com que os reforçara D. Alvaro Peres Osorio, senhor das Villas, que o Rei, e o Duque hiaó conquistando. Picoufe o brio generoso dos nossos para obrar huma proeza, que se succedesse em Roma, ou na Grecia nos atroaria os ouvidos a impertinencia dos seus fastos.

Sobírao elles a huma eminencia, e atando os cavallos para lhes servirem de trincheira, com desembaraço inimitavel entrárao a desender-se da multidao, que os cercava. Na força da refrega disse aos companheiros Diogo Peres do Avelar: Senhores, qual será maior acção, desender-me aqui comvosco, ou romper por esses inimigos, e ir dar parte a El-Rei, para que vos soccorra? Resolvêrao todos, que romper os inimigos, e avisar o Rei era empenho mais sublime. Entao Diogo Pe-

Peres montou a cavallo, e com tal in- Era vulg. trepidez lhe bateo as pernas, e vibrou a lança, que penetrando o centro dos contrarios, abrio caminho, e veio ao campo informar o Rei do que passava. Com a gente, que estava mais prompta, marchou o Condestavel em soccorro dos formosos aventureiros, que já estavao rodeados de quarenta cadaveres inimigos; de muitos feridos estendidos na campanha; elles, depois de tanto tempo de combate, com as forças tao inteiras, como se entao começassem a peleija. A vista do Condestavel fez cahir da mao as armas aos Castelhanos, sendo o assombro do que viao o estimulo, que mais os picava na vergonhosa retirada.

Rendeo-se Villa-Lobos; mas a vi-Aoria foi bem cara pela perda de Ruy Mendes de Vasconcellos, Heróe famoso da sua idade, que da ferida ligeira de huma feta ervada fe deixou morrer, por nao vencer o asco de levar huma pouca de ourina, que para lhe dar exemplo, o Rei bebeo na sua presença. O Rei de Castella informado del-

Era vulg. destas, e outras conquistas, que poderiao ter consequencias funestas, se elle promptamente se nat opposesse aos progressos das nossas armas; elle quiz ouvir os votos do seu Conselho. Nelle se deliberou por vóz commua, que o Rei nao devia fazer movimento algum, por ser menos consideravel perder humas poucas de Praças, que comprometter a gloria da sua pessoa. e das suas armas a hum golpe da fortuna: que o Rei de Portugal, e o Duque nas podias subsistir muito tempo entranhados em Paiz inimigo, já pela diminuição das trópas, já pela falta de mantimentos. Foi seguido este parecer, que os successos qualificaras de prudente. Dos mesmos sentimentos estava tocado o Rei de Portugal, que ponderava a difficuldade de conquistar hum Reino, cada Praça de per si, sem haver huma so, que voluntariamente se submettesse ao Duque, nem declarar-se partido a seu favor, sobre que elle houvesse de apoiar as suas pretenções.

Occupado o Rei destes pensamen-

tos.

tos, se resolveo propôllos ao Duque, Era vuig. e dizer-lhe: Que elle nao descobria vestigio algum, que désse esperanças de sé render Castella por meio da conquista das Praças huma depois de outra : Que se admirava de nao encontrar em Castella hum so homem, que o buscasse, e reconhecesse por seu Rei, antes se hiab levantando contra elle os que o recebêrat em Galliza: Que nat sendo possivel sugeitar hum Estado contra a vontade de todos os seus moradores, elles deviab recorrer a medidas mais promptas, e mais seguras para chegarem ao fim dos seus designios: Que como as trópas se diminuiad, e os viveres faltavao, depois de lhe protestar, que sempre o acharia: prompto para o ajudar nas suas pretenções áquelle Reino, o seu parecer era, que se tornassem a Portugal, donde elle a toda a diligencia podia passar a Inglaterra a pedir novos soccorros: Que entre tanto elle faria levas para reforçar o exercito, que com poder respeitavel, ou obrigasse o Rei a vir a huma acçao decisiva, ou atemorisasse, os Póvos pa-TOM. VI.

Fra vulg. 1a o medo os obrigar a render-se, já que de vontade senao sugeitavao.

Teve o Duque por muito ajustado o parecer de seu genro, e entab lhe declarou, que já se lhe tinha insinuado a intenção do Rei de Castella, que desejava paz, de que fazia garante o ajuste do casamento do Principe seu sobrinho com sua filha D. Catharina que lhe parecia meio decoroso para a -conclusad das suas idéas, deixando sua filha Rainha. Concordárao o Rei, e o Duque na retirada, que começou no mesmo tempo, que o Duque de Bourbon sahia de França com soccorro a Castella, que achando já livre de inimigos, propôz ao seu Rei a entrada em Portugal para darem batalha aos dous Principes alliados. Nao quizerao os Castelhanos expôr-se a encontrar nos nossos campos outro de Aljubarrota, e pagando melhor ao Duque a visita em civilidades, que aos seus Francezes com dinheiro, pela falta que tinha delle a Monarquia, os despediras como desnecessarios para o seu Paiz. Retirou-se o nosso exercito, e che-

gou

gou a Almeida, aonde se apartarao o Era vulg. Rei a dar graças á Senhora da Oliveira de Guimaraes, o Duque para Coinibra, e o Condestavel para o Alem-Téjo. Em Trancoso encontrou o Duque dous Embaixadores de Castella, que da parte de seu Amo vinhao tratar da paz, e pedir a Princeza D. Catharina para esposa de D. Henrique. Elles se ajustárao com satisfação mutua, e convenções reciprocas, sendo entre outras da parte do Duque entregar ao Rei a D. Joao de Castella, que se dizia herdeiro deste Reino, por ser filho de D. Pedro o Cruel, e de D. Joanna de Castro, filha de D. Pedro de Castro, Senhor de Sarria, com a qual o Rei se recebeo em público, depois do repudio de D. Maria de Padilha. Permittio o Rei de Inglaterra ao Duque seu tio, que mandasse ao infeliz D. Joab para Castella, aonde esteve sempre em prisab dura, opprimido de ferros no Castello de Soria, que lhe abateo as imaginações da Magestade. Não fez esta especie ao Alcaide Mór, e Carcereiro de D. Joao, Beltrao de Ar-C ii riel .

Erayulg, riel, que vendo-o casado na prisas com sua fillia D. Elvira, que podia ser Rainha, elle preferio a esta honra a da fidelidade inviolavel, que guardou ao seu Soberano na costodia do preso. Acçao, com que fez mais famola a sua descendencia, que no appellido de Castella inculcava illustre a qualidade na origem, por huma parte Real, pela de tal Heroe sublime.

Em Coimbra estava o Duque com as suas filhas, quando correo a noticia, de que o Rei, voltando de Guimaráes, adoecera no caminho, e ficava em grande perigo de vida. Os Portuguezes, que amavao este Principe, e que na sua perda se viao no risco de recahir na dominação de Castella, verdadeiramente se affligirao, e o Condestavel partio do Alem-Téjo pela posta a assistir-lhe. Se a dôr dos póvos parecia extrema, a da Rainha foi tab viva, que agitando-lhe hum máo successo, passou com grande incommodo largo tempo. A convalescença do Rei, dissipando o susto, que causou a probabilidade da sua morte, os Povos começavad a restituir-se da consternação, Erávulg. quando se espalhou a voz, de que o mão parto da Rainha a deixára em estado, que nao tornaria a ser mai. Prognostico, que o tempo mostrou tab fallivel como he o fundo da sciencia conjectural, que o formava. O Duque na congratulação da melhora do genro, involveo o empenho da foltura do Conde de Neiva, de seu silho D. Martinho, e de Ayres Gonçalves de Figueiredo, que se valêrao, e encontrárao efficaz a protecção deste Principe, a quem deverao a liberdade.

Com o restabelecimento da saude do Rei, determinárao os Duques a sua partida para Bayona, que entao era de Inglaterra, antes de passarem a este Reino; porque alli os haviao esperar para a ultima conclusao do Tratado os Embaixadores de Castella Fr. Fernando de Ilhescas, Confessor de El-Rei, e os Doutores Pedro Sanches de Castilho, e Alvaro Martins, que erao os mesmos, que tinhao vindo a Trancoso. Sahio o Duque de Coimbra acompanhado do Rei, e das Rainhas até ao

esa vulg. Porto, aonde se tinhao mandado esa quipar quatorze galés para a sua viagem. Apartárao se os Principes com as demonstrações do maior agrado, e aportando o Duque em Bayona, ratificou com os Embaixadores o casamento dos Principes, que sorao em Hespanha os primeiros chamados das Asturias, e se recolheo a Inglaterra com a satisfação de haver dado Rainhas a

Portugal, e Castella.

Esta paz vantajosa ás duas partes contratantes, o Rei D. Joso da sua nao a teve por menos feliz para os seus interesses. A consideração, de que o Duque de Lancastro, já livre da guerra, era sogro dos dous Principes concurrentes, elle a seu tempo nao deixaria de ser medianeiro para hum ajuste rasoavel, e dar a ultima mas á tranquillidade, que o Reino começava a possuir. Quando elle assim discorria, pao deixou de assustable a vinda repentina de seu irmao o Infante D. Diniz . que sem sabermos a aventura, com que elle se escapou da sua prisao, nem como sahio de Castella, por este tempo se apresentou em Portugal. Dissi- Era vulgar mulou o Rei todas as imagens, que no seu interior lhe podia delinear a concurrencia deste Infante nos seus Estados, e o tratou nos agrados como a irmao, na grandeza como a Principe. Em tal lance nao podia a politica escusar-se de fazer os seus officios, e com ella delicada o Rei propôz a seu irmao a importancia de ir a Inglaterra em pessos. D. Diniz, que nao se via em estado de impugnar, houve de obedecer, e na viagem o prendeo hum Pirata de Bretanha, que o conduzio a esta Provincia com a esperança de hum resgate tao importante, como era a pessoa.

Nao encontrou o Infante favoravel a seu irmao para obter a liberdade por seu meio. Os motivos sao sacramentos de Reis, que em si mesmos os escondem. Neste desamparo elle nao perdeo a sirmeza, que lhe soi inseparavel no vigor das suas desgraças mais sortes. Occup do de huma consiança igualmente Christa, e heroica, elle nao se sez tributario da melancolia profunda,

que

En vulg. que os homens vulgares costumas pao Infante o lugar de força, e ella servio para lhe inspirar os meios de se escapar das mãos do Pirata, assim como se salvou do poder dos Castelhanos, que tornou a buscar para ampato.

#### CAPITULO III.

Renova-se a guerra com Castella, novas expedições de ambos os Reis.

voмо o casamento do Principe das Alturias nao teve para a guerra mais consequencia, que huma suspensas das armas: concluidas as negociações, o Rei seu pai sahio a campo com hum pequeno exercito, que entrando pelo Condado de Niebla, invadio o Alem-Téjo, e sez huma preza importanto nos Lugares abertos. Ao estrondo destas desordens acodio o Condestavel; que bateo os Castelhanos com a fortuna costumada, e depois de vingar as desolações, que elles tinhao feito na 20% ſua

## DE PORTUGAL, LIV. XXII. 41

sua Provincia, restituio a preza com Era vulgis usuras avultadas. Em quanto o Con1388 destavel andava ás mãos com os inimigos na raia do Alem-Téjo, o Rei sem temor dos rigores de Janeiro, passou á de Galliza para sitiar a Praça de Melgaço, que ainda estava por Castella. Acompanhou-o muita nobreza, e entre ella, D. Pedro de Castro, Joao Fernandes Pacheco, e o Prior do Crato.

Governava a Villa Alvaro Paes Sotomaior, que resissio quinze dias com valor aos nosfos ataques. Em quanto o Rei formava hum Castello de madeira para affaltar os muros, foi avisado, que alguns dos moradores de Salvaterra, do partido inimigo, se haviao levantado com a Villa, que lhe entregara D. Pedro de Castro. Destacou elle ao Prior do Crato com hum bom corpo de gente para fazer reentrar Salvaterra na sua devoçao; mas o Prior encontrou a resistencia tab dura, que houve de se recolher sem vaidade ao campo. Prompto o Castello para o assalto, avisou El-Rei a Rainha, que

Eravulg, estava em Monção, viesse assistir a elle. Ao mesmo tempo chegou o Conde de Neiva, que quiz logo mostrar aos inimigos, que se a prisad de Evora lhe represára, nao lhe abatera o valor. Os sitiados, tímidos, ou respeitosos, quizerao capitular, quando o Rei escandalisado da sua obstinação determinava levallos á espada; mas rogado por Joao Rodrigues de Sá, teve por bem conceder-lhes pactos humildes.

Em Lisboa se entreteve o Rei até ao tempo mais opportuno da campanha, desejoso de acabar a conquista das Praças, que lhe restavas no Alem-Tejo. A occurrencia de outros negocios lhe impedio poder chegar a Estremoz, antes de Setembro, com designios de sitiar Olivença. O seu astuto Alcaide Mor, Pedro Rodrignes da Fonseca, entao desprevenido, arbitrou ganhar tempo enganando a El-Rei. Elle lhe enviou a dizer, que queria entregar a Praça, e mandasse pessoas, com quem ajustar a capitulaçao, que forao Alvaro Vasques Correa,

mea, e o Escrivao da Puridade, Gon-Era vulgas galo Lourenço. O Chése caviloso os entreteve o tempo, que lhe foi preci-fo para reforçar-se, e logo que se vio em estado de desensa, os despedio sem conclusao. Justamente se accendeo a cólera do Rei, que determinava desafogalla no Commandante descortez. Mas chegando á Praça o Infante D. Joao com hum grande reforço, pagou Campo Maior o crime de Oliven-

O Rei se postou sobre ella, que tinha por Governador a Gil Vasques de Barbuda, primo do Mestre de Alcantara, Martim Annes de Barbuda; e sendo-nos vantajosos muitos ataques de partidas no campo, e os assaltos contra a Praça, nos a levamos no que se deo a 13 de Outubro. O Comman-dante se refugiou no Castello, aonde capitulou a entrega se no espaço de trinta dias nao fosse soccorrido, e nao o sendo, entregou o Castello, que El-Rei deo a Martim Affonso de Mello. Por meio da força foi livte do poder dos Castelhanos o resto destas duas Por-

٤.

Era vulg. Provincias, aonde o Rei restabeleceos a tranquillidade, que ellas gozavao antes dos inimigos as invadirem, e voltou a Lisboa para assistir ás Cortes, que havia convocado; necessarias para deliberar os expedientes mais conformes ás faculdades dos Póvos, que haviab fornecer o necessario para os gastos de huma guerra, de que dependia a felicidade, e repouso do Reino.

1389

Depois desta Assembléa ser concluida, o Rei marchou para a Provincia do Minho; e porque o Rei de Castella receou, que o seu intento fosse invadir a Galliza, usou de dous estratagemas, que nada lhe aproveitárao. O primeiro foi propôr-lhe huma suspensao de armas, como preludio para ajustes da paz; mas as condições nao só forao desavantajosas, senao que tao pouco rasoaveis, que o Rei houve de romper a tregoa. O segundo consistio em ordenar a Paio Serodia, Governador da Cidade de Tuy, lhe escrevesse offerecendo a Praça, de que podia ir tomar posse, para que visse o modo, por que o podia prender. El-Rei Era vuigilembrado do successo de Olivença,
nas crêo, nem despresou o aviso; antes tendo concebido formar o sitio de
Tuy, marchou com semblante de
quem ao mesmo tempo hia acceitar a
osferta, e atacar a Praça. As primeiras conferencias descobriras os intentos ardisos do Governador, que picáras o Rei para sem demora mandar
abrir a trincheira, e bater a muralha.
A Rainha partio do Porto a honrar o
campo, que se esmerou nos combates
animado da sua presença.

A voz que correo, de que o Rei de Castella vinha em pessoa soccorrer a Tuy, acodio o Condestavel, e com seis Galés de Lisboa o Doutor Joao das Regras, que estava recem casado com huma silha de Martim Vasques da Cunha. Mostrou o tempo, que nem o Rei, nem as pessoas a quem elle encarregou o soccorro de Tuy, que sorao o Arcebispo de Toledo, D. Pedro Tenorio, o de Sant-Iago D. Joao Garcia Manrique, e o Mestre de Alcantara, Martim Annes de Barbuda,

ſe

Era vulg. se attrevêrad a apparecer na nossa pre-sença, e virad descarregado na sua cabeça o golpe, que a fraude preparava contra a nossa. Rendeo-se Tuy & violencia dos nossos assaltos, e o perfido Governador, Payo Serodia, que se jurou vassallo de Portugal, pouco depois faltou á fé, e palavra, fogindo para Castella. El-Rei deo o gover-no da Praça a Gonçalo Vasques Coutinho, e soube que a nova desta conquista fez mudar de linguagem ao Rei inimigo. A apprehensab que concebeo, de que ella bem depressa seria acompanhada de outras muitas, o determinou a relaxar as proposições duras, que antes fizera, quando fallous em paz. Elle mandou hum Embaixa-dor ao Rei, offerecendo-lhe huma tregoa por seis annos com a condição de lhe entregar Tuy, e Salvaterra no estado, em que se achavao, e que elle da sua parte restituiria Noudar com o terreno, que lhe tocava. Consentira6 ambos os Principes na tregoa, que fot publicada neste mesmo anno de 1389 em que fallamos.

Eſ-

- Estranhárao em acto de Cortes es- Era vulz. te ajuste os Castelhanos, que nellas soltárao mais as linguas, do que des sembaracárao as mãos nas occasiões, que reduzirao o seu Rei ao estado de infeliz. Animados de hum zelo, senao indiscreto, demasiadamente vivo, em plena Affembléa reprehendêras o Principe de quanto acabára de obrar com o Duque de Lancastro, que servindo-se de hum direito quimerico à Coroa de Castella, se lançava do lado dos seus inimigos para a espoliar das suas riquezas em gratificações, em donativos, em pensões: que elle Rei fora a unica causa da perda da bataiha de Aljubarrota, e de senso ganhar Lisboa: que estas duas expedições esgotarao Castella de homens, e dinheito. Em fim, levantando mais o tom, elles concluiras, que conformes com a honra, e a politica, nao podiao consentir em huma tregoa tao injuriosa, como elle acabava de ajustar com Portugal, inteiramente opposta aos titulos justos, claros, evidentes, que elle tinha sobre a sua Coroa. O Rei £ 5 % naố

Era vulg.

nab teve outro meio para cohibir tanta audacia, mais que com a affectaçao de huma pouca de authoridade, que fizesse temer os esseitos della, aos que se aproveitavad da desgraça para a fortificar em garante das demasias.

Muito poderoso he o caracter de hum Rei, ainda nos abatimentos da fortuna, para se fazer respeitoso, e refrear os descommedimentos; mas no infeliz D. Joad I. de Castella este melmo caracter nao pode adoçar a inquietação do seu espirito por tantos modos agitado, que em si mesmo se reprehendia, quando meditava nos insultos, a que se abandonára. A alta Provincia lhe atalhou os designios, e as desgraças, tirando-lhe repentinamente a vida em Alcala de Henares a 9 de Outubro deste anno, da quéda de hum cavallo, que precipitando-se de hum despenhadeiro, o esmagou debaixo de si, tendo reinado onze annos. Em idade menor lhe succedeo seu filho D. Henrique, e da Rainha D. Leonor, que nao podia ter sobre Portugal as mesmas pretenções de seu pai, que nao

Accidente, que reduzio Castella á situaçao de tomar novas medidas. Ella
se applicou a estabelecer o governo
do Principe seu Enteado com os Tutores nomeados no Testamento do Rei;
que erao D. Pedro Tenorio, Arcebispo de Toledo, D. Joao Garcia Manrique, Arcebispo de Sant-Iago, o
Mestre de Calatrava, D. Gonçalo Nunes de Gusmao, o Mordomo Mór,
D. Joao Furtado de Mendoça, o Marquez de Vilhena, e o Conde de Niebla.

El-Rei D. Joao acabava de obter do Papa Bonifacio IX. a erecçao da Cathedral de Lisboa em Arcebispado, quando as inquietações domesticas de Castella inclinavao os animos ao ajuste da paz com Portugal, ou ao menos a humas tregoas firmes, que entao se ajustárao por tres annos em Monção pelo Prior do Crato, D. Alvaro Gonçalves Camello, e pelo Chanceller Mor, Lourenço Annes Fogaça, com condição: Que cessas firmes as hostilidades por mar, e ter-TOM. VI. D ra:

Tuy, e Salvaterra; que Castella restituiria no Alem-Téjo Noudar, Olivença, e Mertola; na Beira Castello Melhor, Castello Mendo, e Castello Rodrigo: Tratado, que ratificaras ambos os Monarcas, e depois soi prorogada a tregoa a quinze annos, como diremos adiante; porque agora vamos a tratar da

### FAMOSA

Expedição dos doze Cavalleiros Portuguezes, que forao a Inglaterra defaggravar as Damas offendidas por outros tantos Cavalleiros Inglezes.

QUE a fama de doze Damas Inglezas, na presença de algumas do Paço, sora amolgada pelos saynetes picantes de outros tantos Fidalgos, que sem escrupulo a esta sórte de sacrilegio; se arrojárao a proferir, que elles sustentariao em campo contra quem as quizesse desender, que as Damas nao erao

erao formolas, ou que abulavao da pre vols gentileza. Qual das duas injurias sería no seu conceito mais enorme, só ellas teriao acção para o refolver. Huma dellas, ou ambas juntas, tanto petturbárao a sua serenidade, que cobertos de horror aquelles Ceos, clamárao ao Duque de Lancastro, lhes nomeasse Cavalleiros, que segundo o estvlo do tempo, as defendessem do insulto arrogante dos seus profanadores. Elle lhes nomeou doze bravos Portuguezes, que conhecêra no nosso Reino: infinuando-lhes, que cada huma escrevesse ao que lhe sahisse nas sórtes. que deviao tirar; bem certas, que encontrariad officiosos no seu obsequio homens de huma nação, que sendo nas ternuras Adonis, em lances destes os achariao Martes cobertos de ferro respirando furores.

Assim o fizerad as Damas, que tirados por sórte para defensa de cada huma seu Cavalleiro, escrevêrao a Alvaro Gonçalves Coutinho, de alcunha o Magriço, filho do Marichal Gonçale Valques Coutinho; a Alvaro Vaz

Eravulg, de Almada; a seu sobrinho Alvaro de Almada; a Lopo Fernandes Pacheco, irmao de Joao Fernandes Pacheco, que logo veremos abandonar o feu Rei, e ir para Castella ser o Chése da grande casa dos Duques de Escalona: a Pedro Homem da Costa; a Joad Pereira, sobrinho do Condestavel; a Luis Gonçalves Malafaya; a Alvaro Mendes Cerveira; a Ruy Mendes Cerveira; a Ruy Gomes da Sylva; a Sueiro da Costa, que servio ao Infante D. Henrique nos seus descobrimentos, e a Martim Lopes de Azevedo, que teve lugar distinto em feitos grandes: Pedindo-lhes quizessem tomar á sua conta o desaggravo de Damas offendidas, que fiavad dos seus peitos generolos a satisfação de huma injuria transcendente a todas as bellezas, que lhes pediao passassem a Inglaterra para com as gentilezas das suas acções as deixarem a ellas mais brilhantes, e fazerem a heroicidade dos seus espiritos mais luminosa.

Vinhao estas cartas acompanhadas de huma do Duque para El-Rei, em

que lhe pedia licença para os seus vas- Era vulgo falos fazerem a jornada, que logo em-prehendêrad, embarcando onze no Porto, e o Magriço por terra, dando palavra aos companheiros de se achar com elles no dia marcado para o combate, que era o do Espirito Santo. Chegárao a Londres os onze aventureiros; mas a falta do Magriço, entre todos o mais célebre, perturbou a sua Dama, que se sentia sem Athleta, que lhe sustentasse o campo. Todos lhe affegurarad, que Magriço, so faltando-lhe a vida, lhe faltaria; que neste caso todos elles ; e cada hum de per si seria seu manutendor. Chegado o dia do delafio, apparecêrao pomposos os doze Inglezes acompanhados dos seus parentes, e amigos: do lado opposto, nao menos magnificos, sahirao os Portuguezes conduzidos pelo Duque de Lancastro com todos os Officiaes da fua Cafa.

Já o terreno estava marcado, e tinhao tomado assento os Juizes esperando o ponto de investir, quando hum grande ruido fez sinal, de que

## 14. HISTORIA GERAL

Ers rulg. chegava outro Cavalleiro. Era elle 👁 Magrico, que vencidos grandes traba-lhos na sua marcha, vinha rompendo a multidao do Povo: entrou na estacada :-levantou a viseira para ser conhecido: occupou o lugar, que lhe tocava: alvoraçou-se a sua Dama: admit-tiras-no os Juizes, e começou visto-so o combate. Investiras-se ao mesmo tempo os vinte e quatro com impeto tab formidavel, que fez palpitar os corações dos Expectadores, e nos primeiros encontros despedaçadas as lanças, tirárao pelas espadas. Durou horas a peleija, em que se virao dar golpes horrendos; descançando alguns intervallos os braços para se alentarem os brios, que voltavao mais surios. á contenda. Já os Inglezes nao podiao tolerar o impulso dos Portuguezes, e alagados no proprio sangue, forab largando o campo, e a victoria. Esforgárao os nossos os pulsos, quando se principiava a declarar o triunso, que se consummon com o destroço total dos Inglezes, com os vivas do Duque de Lançastro, com o agradecimento das

das Damas, que se virad vingadas por Era sulta huma sineza, que nao tendo nella parte o amor, a heroicidade era a sua

origem.

Alguns dias le detiverat em Londres os bravos Aventureiros, honrados pelo Rei, e o Duque, regalados das Damas, attendidos de todos, e no sim delles, nove voltárao para a Patria; tres, que forao o Magriço, Alvaro Vaz de Almada, e outro, que ignoramos quem fosse, passárao a outras Cortes, aonde obrarao proezas, que os fizerao dignos das memorias. Alvaro Vaz de Almada foi tanto do agrado do Rei de França, que o fez Conde de Abranches, e por anthonomasia lhe chamavas o Hercules Hespanhol, como mostrou nos alentos, com que espirou na hatalha de Alfarrobeira, acompanhando ao Infante D, Pedro, e desempenhando a palavra, que lhe deo de morrer com elle.

Era vulg,

## CAPITULO IV.

Da tregoa de quinze annos, que se ajustou entre Portugal, e Castella. desgostos do Condestavel, e da Nobreza com El-Rei.

1392

JOMO estava espirando a primeira tregoa dos tres annos antes ajustada, os Tutores de D. Henrique de Castella, com o parecer de todos os Grandes . cuidárao em prorogalla para a Monarquia restituir as suas perdas a beneficio da paz, que mostrára a sua formosura nos dous annos precedentes, Vierao com este sim por Plenipotenciarios a Portugal D. Joao, Bispo de Siguença, Pedro Lopes de Ayala, e Antonio Sanches, que depois de conferirem com o Prior do Crato D. Alvaro Gonçalves Camello, e com o Douter Joad das Regras, nat estando as cousas ainda nos termos da conclusao da paz absoluta, ajustárao huma tregoa por quinze annos, com condiçao : Que o Rei de Castella, restitui-

tuiria a Portugal as duas Praças de Mi- Ela vulg. randa, e Sabugal: que de huma, e outra parte seriao restituidos os prisioneiros no espaço de seis mezes: que o Rei de Castella nao protegería, nem daría socorro ás pretenções, que a Rainha D. Brites, os Infantes D. Joao, e D. Diniz, ou seus herdeiros tivessem à Coroa de Portugal; e que para segurança do tratado se dariad refens mutuos, que forao Fidalgos illustrissimos de ambas as partes, além dos filhos dos Cidadãos honrados das duas Monarquias.

Ainda que estas condições parecê- 1393 rao duras ao Conselho de Castella com ellas se conformou a pluralidade dos votos, que entendeo ceder algumas vantagens, antes que arriscar outras maiores na continuação da guer-ra. Os Authores desta Nação, sempre attentos a tirar huma especie de glória das luas mesmas confusões, attribuem as nossas vantagens neste Trata-do á conjuntura dos tempos, á me-noridade do Rei, á desordem dos seus Tutores: tudo idéas para abatterem a

Era vulg. reputação dos nossos triunfos, que os reduzio a estado de acceitar huma paz tao vergonhosa. Logo que ella foi pu-blicada com as formalidades requisitas, o Rei D. Joao mostrou a sua magnanimidade em ser o primeiro na execucao das condições, especialmente na da liberdade dos prisioneiros. Elle os fez tratar com tantas maneiras de civilidade, conduzillos á fronteira com tal segurança, e cómmodo, que forao semeando por Castella elogios da pessoa do Rei, que com modos generosos, tanto de obrigar, ordenára a politica, que com elles se usara. Tudo pelo contrario se praticava em Castella a nosso respeito, de que a seu tempo veremos as resultas.

Pouco foi o que durou ao Rei o gosto desta felicidade, que vio perturbada pela divisaó, que o espirito de discordia introduzio em hum grande número de Fidalgos, que tiveraó na sua testa ao Condestavel fazendo a primeira figura: Aquelle homem, que em tantos annos, com sidelidade sem parelha; que em occasioes immensas

### DE PORTUGAL, LIV. XXII. 59

arriscára a vida pelo seu Rei; agora, Era vulgas senas rompeo os simites da modera-ças, em injúrias, que entendeo da honra, nao pode reprimir o resentimento, O Condestavel, que o Rei estimava como seu amigo intimo; que olhava como columna firme da sua Coroa, tinha recebido deste Principe todas as demonstrações de amizade, e de reconhecimento, que elle podia desejar. Todo rodeado de honras, todo cheio de beneficencias, o Condestavel se via o homem mais rico, o mais consideravel do Reino. Estas ventagens, que só pelo que sab em si, dab hum relevo brilhante a quem as posiue; ellas se sustentavao sobre o merecimento, e virtudes, que tinhad ganhado para o Condestavel todos os corações, a generalidade dos agrados, a inclinação toda da gente de guerra.

Entendeo elle, que o ajuste de huma tregoa tao longa, havia produzir a desejada paz. Quiz descançar à sombra della; e ao exemplo do Rei, que lhe déra tanto, se resolveo a remunez rar as pessoas, que tinhao sido insepas

Eta vulg. raveis da sua fortuna, repartindo por ellas, á proporçao das suas qualidades, e merecimentos, o grande número de terras, que o Rei lhe deo por gratificacao. Elle chamou esses homens dignos da sua attenção, que no servico, que lhe haviao feito, muito mais servirao a Patria; e destribuio por todos elles Evora Monte, e as suas rendas; Monte-Alegre com as terras de Barroso; Chaves com os seus rendimentos; Arco de Baulhe; Alonquer; o Rabaçal; Alter do Chao, Villa Alva; Villa Ruyva; a Alcadaria Mor, e rendas de Estremoz, com as de Villa de Frades, de Monte-Mor, o Novo, de Almada, de Rio Maior, de Borba, de Porto de Mós, e de Monsarás, com outras muitas rendas, quintas, e propriedades, com que enriqueceo vinte e hum homens benemeritos das suas, e das Reaes attencões.

Todos os espiritos sem paixao, que conhecia6 a candura de D. Nuno Alvares Pereira, derramárao fobre esta acçao os elogios, que ella na realida-

# DE PORTUGAL, LIV. XXII. 61

de merece, com tanto de sublime, Era valge quanto tem de pouco imitada. Porém a inveja de dous emulos a escolhêrao para materia de sua detracção. Murmurou-a o Prior do Crato D. Alvaro Gonçalves Camello, que se agora fallasse menos, nao sería trahidor tag feio ao depois: notou-o o Doutor Joao das Regras, que em tudo fazia grande figura do tempo de Impostor audaz nas Cortes de Coimbra atégora, e ambos em hum corpo representarad so Rei: Que o Condestavel no que obrava, se esquecia que era vassallo: que a sua liberalidade era desobediencia, era ambiçao, era competencia com a Magestade: que elle se contrafazia em Principe, dispondo das ter-ras, de que era uso fructuario; independencia intoleravel, com que se queria constituir hum arbitro das Leis: que assim se faziao creaturas, se trazia á devoça6 particular a gente de armas, que o Rei nab podería domar quando quizesse: que o mesmo Condestavel com a sua politica lhe estava enfinando a justiça, com que a

Etavulg. elle, e aos mais Fidalgos devia tirar as terras, que lhes déra; derfogação licita no tempo da paz, por serem mercês feitas no da guerra.

Destas, e outras semelhantes razões apparentes, que Joao das Regras tecia com destreza, e mais a respeito do Condestavel pela sua natural antipathia contra elle, o Rei se deixou tocar para cahir na unica injustica, que se lhe nota na sua vida larga. Elle attento à conservação dos Infantes seus filhos, que forao as imagens, que a astucia retocou com cores mais vivas: por outra parte sentindo no fundo do coração a amizade sincéra do Condestavel; as muitas, e fórtes próvas, que este lhe havia dado de inclinação á sua pessoa, de zelo na sua proclamação; a divida aos Grandes, e aos Militares, que lhe pozerao, o sustentárao a Coroa: todas estas idéas atormentavad o Rei para se resolver; se a favor dos filhos, contrario aos vassallos; se favoravel aos vassallos, opposto aos filhos. Cedeo em fim a obrigação á natureza, e foi determi-

n2-

nado, que os Fidalgos restituissem á Eravulga. Coroa as terras, que possuiao? Já a lisonja, que nao sabe contradizer quando teme, ou depende, havia inclinado a maior parte dos convocados á presença do Rei a approvar como justa a resolução suggerida e mas o Condestavel, que navegava rumo op-posto ao da gente, que nas sabe unir o humilde com o sorte, o respeitoso com o resoluto, lhe representou:

1394

Que as terras, e rendas, que elle recebera da mao Real, nao forao só lances de generosidade, senas premio de huns serviços ao mundo tad notorios, como erad os seus: Que elle nada pedira, nada requerêra, tudo Sua Alteza lhe déra; mas que depois de possuir, era injustiça largar: Que essas que deixou aos que bem servirao, mais resultava em glória sua, que em applauso delle, quando confessasse o mundo, que tinha hum vassallo, que remunerava aos que serviao o seu Rei com as mesmas mercês, que delle recebia para o servirem meihor: Que tanto o que lhe ficara, coEravulg. mo o que déra, elle nao podia já largar, nem vender; o que tinha, potque lhe era necessario, o que dêra, porque estava dado: Que ainda no caso de poder deixar algumas das terras, que possuia, nunca o faría a titulo de venda, por nao cahir em huma infamia; que se a isso o forçassem, se faría huma injustiça: Que a materia pedia mais ponderação, que aquella que fizérao os suggestores de semelhante novidade, que hum Rei tab justo havia bem pezar para bem se resolver, porque a materia era mais importante á sua reputação, que á sua fazenda.

Nao gostou El-Rei da representaçao do Condestavel, que desta vez foi vencido pelas intrigas dos seus inimigos, e mandada observar a Ordenaças sem fazer especie a sua queixa. Retirou-se para Estremoz desgostado, e cheio de reflexões este grande homem. Nao gastárao nellas o tempo para venderem as Villas, que o Rei lhes déra, Martim Vasques da Cunha, e Lopo Vaz seu irmao, Joao Fernandes Pacheco, Egas Coelho, e outros Fidal- Era vulga gos menos delicados, que o Condestavel, desde logo resolutos a abandonar a Patria, e passarem a Castella a receber os grandes premios, com que estabelecerao muitas das mais illustres, e oppulentas Casas daquella Monarquia. Em Estremoz rodeárao ao Condestavel os seus amigos, os mesmos que elle beneficiára, e lhe protestárao, que sentiao muito menos a perda dos seus bens, que a violencia feita a hum homem do seu merecimento. Elles se lhe offerecem para o seguir em todos os destinos; e entad o Condestavel lhes declára o seu respeito profundo para com o Rei; o sentimento, que tinha de nao poder obedecer-lhe; mas que a sua honra estava tao vivamente offendida, que nao podia escusar-se com tao bons companheiros de ir viver a outro Reino, com tanto que apartassem de si o espirito de rebellias; que sempre respeitassem as ordens do Rei, e entendessem que quanto elle obrava, era effeito dos máos conselhos, que lhe dérao.

TOM. VI,

Ea vuly 1395

Chegou ao Porto, aonde El-Rei estava, a noticia, de que o Condestavel com a sua gente se preparava pa-ra sahir do Reino. Este Principe a sentio á proporção do affecto, que tinha a tal vassallo, e desattendendo as suggestões, que o calumniavao de desobediente com injúria da Magestade, mandou a Ruy Lourenço, Deao de Coimbra, fosse inspirar a D. Nuno sentimentos diversos aos que elle concebia; que elle queria imitar ao Rei D. Diniz, que rogara a hum vassallo, como Domingos Annes Jardo, rogando a outro como D. Nuno Alvares Pereira, que o nao desamparasse. Entre muitas dexteridades, que o Deab soube metter em ulo, forad as mais pres-fantes a consideração das infelicidades, a que a Pátria ficava exposta com a fua ausencia: que os inimigos viriao aballar o Rei no Throno a que sobira, porque elle á ponta da sua espada lhe franqueára o caminho: que o primeiro ponto da sua honra era nas-desistir da empreza de sirmar a Coroa na cabeça do Principe, que o amava,

e sempre delle fora amado. Attento ou- Era vula vio o Condestavel ao Deaó; mas naó desistio do projecto, officioso ao Rei, sensivel á conjuração dos seus envulos.

O Rei, que o estava muito mais na imaginação da perda de hum He-roe completo, que os Seculos produzem esforçando-se, repetio as instancias pelo Mestre de Avis Fernao Rodrigues de Sequeira, logo por D. Joao, Bispo de Evora. O mais que conseguio delle o ultimo, foi dizer-lhe, que pensaría bem, e avisaría a El-Rei. Elle lhe enviou a resposta por seu tio Martim Gonçalves do Carvalhal, por Lopo Gonçalves de Estremoz, e depois appareceo na Corte. Já mais se soube o que passou nas conferencias particulares, que elle teve com El-Rei. O que soou em público foi, que o Soberano tomaría a si os vasfallos, que erao dos Fidalgos, de sórte que sé elle os tivesse: que nao se lhes prohibia terem o mesmo número de trópas, que o Rei se encarregava de lhes pa-gar: que as terras do Condestavel de juro herdade, as possuisse; mas que as E ii que

1396

Era vulg. que dera, o Rei poderia comprallas 💸 ficando obrigado á remuneração dos serviços, como logo executou por meio de muitas mercês. O Prior do Crato, e o Doutor Joad das Regras nao poderiao gostar destas modificações, que derrotavao as suas idéas, transtornadas com o Condestavel attendido.

para com elles desgostado.

Concluido este negocio de tantas consequencias, e sendo passados tres annos depois do ajuste da tregoa com Castella, o seu Monarca, bem longe de usar de huma exactidad semelhante á do Rei de Portugal na observancia dos Artigos, detinha muitos dos nossos prisioneiros com o mesmo rigor do tempo da guerra, e mandára a vários para Aragao, e outras terras mais distantes : procedimento, que desgostou muito a El-Rei, e o forcava a tomar medidas nao menos violentas. Com tudo, antes de descobrir os seus. sentimentos, mandou a Joao de Alpoem fosse em seu nome queixar-se ao Rei, e persuadillo a cumprir a suz palayra. Nenhum effeito produzirao as

vivas representações deste Ministro, Era vulga que justamente estimulárao El-Rei para nao occultar mais o seu resentimento; mas ainda moderado, antes de romper a guerra, quiz valer-se do direito de reprasalia; apoderando-se por sobpreza de alguma das Praças fortes da fronteira, que lhe servisse de garante ao cumprimento dos ajustes mal observados. Em Viseo consultou El-Rei as suas intenções com Martim Assonso de Mello, que se offereceo a metter na sua obediencia Badajóz, ou Albuquerque.

Com felicidade cumprio Martim Affonso a promessa por meio de Gonçalo Annes Caçao, hum Portuguez valeroso, que estava refugiado em Badajóz. Elle o attrahio facilmente; e resoluto á empreza Gonçalo Annes, com hum bello estratagema enganou hum dos porteiros para várias noites o esperar sóra das pórtas, e ajudar a conduzir cargas de trigo, que entre si repartiao, dizendo as vinha buscar a hum celleiro sobterraneo, que descobríra na fronteira, e lho dava Martim

Eravulg. Affonso. Na noite premeditada fahio este Fidalgo com a sua gente de Campo Maior; Alvaro Coitado, Vasco Lourenço Marinho, e outros com a de Elvas, e Olivença, que postára6 em parte aonde investissem, quando o Cação desse sinal. Levava este as suas cargas costumadas, que o porteiro esperava em distancia da porta, a que os nossos corrêras de galope, e sem perda de hum homem, se fizérao Senhores da Praça, aonde prendêrad o Governador Affonso Sanches, o Bispo e Garcia Gonçalves Grijalva. que nao pode salvar-se em Badajóz, como escapou de Aljubarrota. Foi executada esta sobpreza a 12 de Maio deste anno, e a ella se seguio o rompi-

mento da guerra.

Era vulg.

# CAPITULO V.

Rompe-se a guerra com Castella, e alguns grandes Fidalgos desgostados fogem para este Reino.

Ab era a intençat do Rei na tomada de Badajoz romper com Castella, senao obrigar por este meio o seu Rei a cumprir os artigos do Tratado da tregoa. Assim lho mandou elle intimar pelo seu Plenipotenciario Affonso Vasques, Comendador de Orta Lagoa, assegurando a restituição de Badajoz, tanto que elle enchesse as condições referidas. D. Henrique nada respondeo a este respeito, sendo-lhe todas as vozes necessarias para se queixar do attentado comettido sobre huma Praça no meio da paz, que elle nao podia deixar de tomar como rotura de guerra; e como o seu fim principal era ganhar tempo para se prevenir, mandou hum Ministro a Portugal, que se explicou nos proprios termos, que elle fizéra a Affonso Vasques, e que em quan-

Era vulg. quanto á observancia do Tratado, isso era negocio, que tinha mudado de natureza em razao do golpe, que sobre elle descarregára o Rei; e necessitava de novas convenções por meio de arbitros. Em quanto se levavao, e traziao estes recados, alguns navios de Biscava nos tomárao no Cabo de S. Vicente duas náos, que vinhao de Genova; e os Ministros, avançando a negociação na nossa Corte, conseguírao, que Martim Vasques da Cunha, e seus irmãos, homens de tao alta qualidade, declarassem com a sua fugida para Castella o seu resentimento contra o Rei desde as Cortes de Coimbra agora pela usurpação das terras, que se lhes tinhao dado.

**1**397

Este exemplo pernicioso dos Cunhas levou apôs si outros muitos homens semelhantes, que armados contra a Patria, vingárao nella os motivos particulares da sua queixa. O Rei D. Henrique estimou tanto estes hospedes, que os mandou logo com o Condestavel D. Ruy Lopes de Avalos entrar em Portugal pela Provincia da Beira, que defdestruirad até Visco, seixando redu- Era vulge zida a cinzas esta Cidade. Chegárao os éccos tristes destes estragos a Santarém, aonde se achava o Rei, que necessitou de toda a sua constancia para sopportar a escusa de todos os Fidalgos, que nao quizérao servir no exercito, e até o Condestavel sendo chamado, respondeo: Que elle já nao podia ser-lhe necessario, quando tinha comfigo tantos Cavalleiros, que o aconselhavao, e o serviao melhor. Porém o zelo, e amor da Patria neste Heróe sobresahia tanto aos seus estimulos, que mostrou a violencia da resposta com a pessoa, que veio osserecer em Santarém para entrar de novo nos perigos. El-Rei o recebeo fóra da Villa com os agrados, que em hum provinhao da necessidade, para o outro erao divida do merecimento.

Quando o Condestavel se dispunha para ir buscar o inimigo na Beira, e teve aviso de se haver retirado, soube que o Mestre de Sant-Iago D. Lourenço de Figueiroa sazia no Alem-Téjo até Alcacere do Sal o mesmo, Era vulg.

que o Condestavel Avalos acabava de usar na Beira. Esta noticia o levou a accodir ao Alem-Téjo, que já achou desassombrado dos inimigos. Em Arrayolos forad informados o Rei, e o Condestavel da perfidia do Prior do Crato D. Alvaro Gonçalves Camelo, Marichal do Exercito, que nao foi logo prezo, porque D. Nuno despicou as queixas, que tinha suas, em rogar por elle a El-Rei. Depois se provou completamente a sua trahiçao, e o prendêrad em Evora, donde foi levado para Coimbra; mas fugindo da prisad, e vagando pelo Reino, o Rei lhe perdoou, e aggravando os crimes, se refugiou em Castella para usat das novas industrias, com que conseguio outro perdad.

Como os espiritos da nobreza andavas perturbados depois da privação das suas Villas, terras, e isenções, que tinhas sido premio de avultados serviços, e agora a renovação da guerra lhe abria a porta para dar entrada á insidelidade sem temor da infamia: muitos Fidalgos, com Joas Fernandes

Pa-

Em

Pacheco, Egas Coelho, e Joad Affon- Era vulg. so Pimentel na sua frente, forab entregar ao Rei de Castella, nao só as pessoas, mas as Villas, e Praças, que governavaő: expediente com que nos tirárao a dúvida, de que o seu retiro coherto com a voz de queixosos, na realidade era de trahidores. O sentimento da perda de taes vasfallos sezconhecer ao Rei o erro dos conselhos de Joa6 das Regras, e do Prior do Crato, este já conhecido inconfidente, o outro hum invejoso; mas no meio destas infelicidades, o seu grande coração não desissio da entrada, que determinava fazer em Castella para restaurar a Praca de Tuy, que havia cedido pelo Tratado da trégoa. Elle se moveo com quatro mil lanças, e muita Infantaria a passar o Minho, aonde chegou o exercito de noite, e como se fosse formado da gente mais bisonha, sem acordo, nem discernimento militar, se lançou ao váo, e errando o porto, miseravelmente se affogárao quinhentos homens, que o escuro impedio ser soccorridos.

Era vulg. Em quanto o Rei le dispunha para esta empreza de Tuy, de que logo fallaremos, o Condestavel, depois que se apartou delle em Santarém, sez huma entrada em Castella com o Mestre de Avís para despicar a invalad do Alem-Téjo. Desasete legoas de terra ficárao affoladas, e queimados os arrabaldes da Villa de Caceres com outros Póvos abertos. Depois sobreveio ao Condestavel huma dôr tao vehemente, que movendo-lhe huma melancolia profunda, o fazia andar como atonito, ou frenético. Quiz Deos conservar esta columna de Portugal, quando cahiao as mais firmes; e reftituido á sua saude, convocou a gente do Algarve, Alem-Tejo, e Estremadura para voltar á Castella, quando soube que o Mestre de Sant-Iago com exercito grosso se fazia prestes para o vir buscar em Portugal. Alvorocou-se o seu espirito com esta nova, e sem perda de tempo escreveo ao Mestre, dizendo: Que á sua noticia chegava, como elle com as suas gentes o vinha buscar, quando da sua parte elle tinha os mesmos desejos: que Era vulgio nao sizera por causa da sua doença; mas como estava melhor, e nao quería dar-lhe incommodo, lhe pedia se deixasse estar quieto em sua casa, que elle já se punha em marcha a ir visitallo.

O Mestre de Sant-Iago com este aviso pedio ao de Alcantara, e aos Fidalgos Andaluzes o reforçassem, e pelo mesmo trombeta respondeo ao Condestavel, que o esperava. Entrou elle por Castella com 7300 homens, que mandavao nos seus lugares respectivos Martim Affonso de Mello, D. Lourenco Esteves, Mem Rodrigues, e Gonçalo Annes de Abreu, e assim marchou até Villa-Boa, onde o inimigo se postava, que logo nos mandou intimar o dia do combate. O Condestavel alegre por encontrar tantos sentimentos de valor, e humanidade nos Senhores Castelhanos, lhes enviou a dizer pelo trombeta que se soubesse, que elles estavao no campo, se fizera hum merecimento de os prevenir para o encontro, que desejavao, e elle iria bus-

~ . . .

Era vulg. car no seguinte dia a frente dos seus mesmos alojamentos. Assim o praticou o Condestavel, que na sua face esteve de piquete dous dias, sem que elles descessem da vantajosa postura da montanha para acceitarem o desasso, de que tinhao feito passar palavra. Toda a corage do Mestre de Sant-lago se desaffogou em mandar satisfações ao Condestavel, desculpando se da violencia com que fizera a sua entrada no Alem-Téjo: que elle nao queria dar-lhe batalha, e pedia que da sua parte a sus-pendesse, por ser a sua intenças hum ajuste, ou huma tregoa tas sirme, que parecesse paz.

Tiverat os nossos por estratagema as boas intenções do Mestre, e resoluto o Condestavel a investillo, foi rodeando a serra, chegando-se ás suas, trincheiras para vêr se de envergonhado o obrigava a sahir dellas. O Mestre lhe tornou segundo recado, para que os deixasse, e não quizesse mais gloria, que a adquirida naquelles tres dias com tanta affronta sua; que lhe mandasse pessoa habil, com quem conferir

materias importantes. Fernat Domin- Era vulg. gues, criado do Condestavel, foi o Emissario, que voltou com a reiteraçab dos protestos de paz, que o Mestre desejava, e da constancia firme de nao sahir das trincheiras a combater. Com esta certeza retrocedeo o Condestavel para fazer no exercito a Procissad do Corpo de Deos defronte dos muros de Safra, visinho ao campo contrario, com admiração sua pelo socego de animo deste homem inimitavel. De Safra, e Burguilhos veio a Xeres dos Cavalleiros, rebanhando quanto apparecia em campanha taó fertil, que lhe forneceo huma das prezas mais importantes, que entao se fizerao em Castella.

El-Rei desgostado da perda das Villas de Bragança, Vinhaes, e Mogadouro, que os Fidalgos rebeldes, e fugidos entregárao a Castella, e muito mais da morte de tantos vassallos de valor affogados no Minho. Elle repalfou este rio para exercitar a caridade nos seus suffragios, e enterro dos cadaveres, que appareciad nas suas mar-ر ع

-80

Eravulg, gens, e o estimulavad a proseguir a empreza, senao por vingança, como resentimento. Outra vez vadeou o rio com mais cautela, e rendendo Salvaterra sem trabalho, appareceo sobre Tuy, que governava o mesmo Payo Serodia com muitos Fidalgos, presidio numeroso, e abundancia de provimentos para huma larga defensa. Elles a sustentarao com valor admiravel, e quanto da nossa parte crescias os trabalhos, mais os sitiados dobravas o vigor para os arruinar nas sahidas frequentes, que emprehendiad. Esta mesma corage fazia, que a nossa obstinação le avantajasse á sua, e a diminuição das suas trópas começou a derramar o medo entre elles, obrigandoos a pedir soccorros ao seu Rei com a ancia de quem se achava no ultimo aperto.

Entao publicou o Rei de Castella, que elle vinha em pessoa soccorrer Tuy: que elle mandava invadir-nos pelo Infante D. Diniz, condecorado com o titulo de Rei de Portugal pela renuncia, que nelle fizera do seu direi-

to a Rainha D. Brites, e com elle to- Era vulg. dos os Fidalgos Portuguezes, que andavao em Castella: que a sua armada naval vinha sobre Lisboa, e o Mestre de Sant-Iago passava a assolar o Alem-Téjo, para que o Mestre de Avis, atacado por tantas partes, desistisse do empenho temerario de querer ser Rei. Nao forao imaginarios estes ameaços; porque estando o Condestavel no Alem-Téjo, teve aviso do Rei, para que marchasse a Tuy a achar-se na bata-lha, que vinha dar-she o Rei de Castella; e partindo de Monte-Mór para ajuntar a sua gente em Evora, lhe escreveo da Beira o Governador da Provincia, Gonçalo Vasques Coutinho, que o Infante D. Diniz havia feito nella grandes estragos; que nao se demorasse em soccorrello. Ao mesmo tempo lhe mandárao noticia, que o Mestre de Sant-lago tinha ordens para entrar no Alem-Téjo; que de Biscaya, e Sevilha entrarao em Lisboa quarenta, e duas náos, e galés, mandadas pelo Almirante D. Diogo de Mendoca, com treze embarcações li-TOM.VI.

Era vulg, geiras, para assolarem as margens do Téjo.

> Quando apparato semelhante poderia consternar qualquer espirito, o do Rei se mostrou tab firme, que disse em público nada sersa bastante para o fazer mudar a resolução da conquista de Tuy. O do Condestavel, revestido da sua natural constancia, a tudo quizera acodir, se a maior necessidade da Beira lhe permitisse divertir as forças; mas até para as unir encontrou difficuldades no desabrimento dos animos, que duvidavao arriscar-se tantas vezes sem premio, sem agradecimento, até sem soldo do seu Rei. A esta ultima parte occorreo a generosidade de Martim Affonso de Mello, que da sua fazenda. pagou ás tropas; as duas primeiras adocou o Condestavel, e juntos estes dous Chéses, que levárao comfigo o Prior do Crato, fugido da prizao de Coimbra para o reconciliarem com o Rei se fizerao na volta da Beira, que o Infante D. Diniz com Martim Vasques da Cunha, Joao Fernandes Pacheco, e mais Fidalgos descontentes destruias. dei

deixando viver as suas tropas á discri- Eta vulgi

Çaő.

O Condestavel despedio de Castello-Branco hum criado seu com huma carta ao Infante, em que lhe dizia, que a noticia da sua vinda áquella Provincia com o título de Rei de Portugal , o trouxera a ella para lhe mostrar, que nelle se levantava hum testemunho: que vinha muito mal aconfe-Ihado por Portuguezes trahidores, por Castelhanos lisongeiros, e que o esperasse mais tres dias no campo, que elle já partia a fazello conhecer o seus engano. Nao chegou esta carta á mao do Infante, porque bastou aos Castelhanos ouvirem dizer, que D. Nunc Alvares estava na Provincia, para os obrigarem a retirar-le com precipitaçao a Castella. Com esta certeza ordenou a Martim Affonso fosse para Alem-Téjo esperar o Mestre de Santlago, que tinha mudado de parecer; e por Lisboa estaria sem susto da armada, desfeito este grande apparato, que tinha suspensas as attenções, quando o Condestavel queria ir ajudar a EiEra vulg, Rei no sitio de Tuy, soube do rendimento da Praça.

1398

Constante perseverou elle sobre as armas, em quanto o Condestavel se occupou nas expedições referidas, continuando os affaltos com hum vigor, que se nao concebe. Informado, que o Mestre de Alcantara deixára a invasao do Alem-Téjo para se ajuntar com o Condestavel D. Ruy Lopes de Avalos, e que estavaó huma legoa do seu campo; com tanta firmeza os esperou, que elles voltarao caras, e se abrigárao em Ponte-Vedra. Aqui se encontrárao com o Arcebispo de Sant-Iago, D. Joao Garcia Manrique, sentido do seu Rei, por haver mandado prender o Duque de Benavente, D. Fradique, contra a palavra, que lhe déra: Resentimento tao grande para o honrado Arcebispo, que veio para Portugal, aonde nao só soi Bispo de Coimbra; mas gozou as honras devidas a tao alta pessoa, ornada de qualidades illustres. Os da Praça sem esperança de soccorro, capitulárao salvas as vidas. El-Rei entregou o gover-

# DE PORTUGAL, LIV. XXII. 83

mo della a Lopo Vasques, Commen-Rra vulgi dador Mor de Avis, e veio para o Porto, aonde o esperava a Rainha, e chegou o Condestavel para o congratularem da victoria.

1399

Succedendo ao Rei as cousas conformes aos seus desejos; feliz nas suas conquistas; cobertos de confusao os seus inimigos, o Rei de Castella já queria escusar-se a ser participante da desgraça de seu pai. Tanta impressao lhe fez a perda de Badajoz, de Salvaterra, e de Tuy, que para renovar a paz, rota por causa da sua pouca exactidao, mandou a Portugal com o caracter de Ministro ao Genovez Ambrosio Marini, que a propôz ao Rei. Este Principe lhe fez entender, que as idéas de seu Amo erao ganhar tempo para se resorçar, e renovar a guer-ra: que era da sua obrigação evitar este inconveniente, e nada acreditar, em quanto se lhe nao dessem seguranças effectivas, mais firmes, que as passadas. Como as instrucções do Ministro nao vinhao tao amplas, que elle podesse decidir as duvidas, que se lhe

Est sulg: the propuntate; contentou-le com conseguir tres mezes de suspensao de armas para os dous Reis contratantes nomearem Plenipotenciarios, que tratassem as condições do ajuste. Em conferencias gastárao o tempo, da nossa parte o Bispo de Coimbra, e o Condestavel, da dos Castelhanos o Mestre de Sant-lago com hum Jurisconsulto; mas sendo exorbitantes as propostas do seu Monarca, o nosso rompeo a nego-

ciação para continuar a guerra. Elle ajustou com o Condestavel marcharem ambos na testa de quatro mil cavallos, e huma grossa infanta-ria a encher Castella de terror, e se lhe fosse possivel expugnar a Praça de Alcantara; conquista de importancia, que daria alta reputação ás nossas armas. A 14 de Maio se plantárao elles sobre a antiga povoaçao, que pela sua grandeza foi honrada pelo Impetador Trajano com o nome de Norba Cesarea, e mandou sabricar no Téjo, que a banha, a ponte famosa, que a illustra. Em quanto se avançavas os trabalhos e abria a trincheira, tres cór-

1400

# DE PORTUGAL, LIV. XXII. 87

corpos separados do exercito, hum que Era vulg. mandava o Condestavel, outro Martim Affonso, e o terceiro D. Lourenço Esteves, novo Prior do Crato, em lugar de D. Alvaro Gonçalves Camello, fugido para Castella, penetrárao muitas legoas pelo interior do Paiz. e se recolherao com todas as riquezas daquelles contornos, havendo sacrisicado ao fogo as reliquias, em que nao pode cevar-se a cubiça. Junto todo o exercito, se meditárao as impossibilidades da empreza; fosse pela falta das barcas para a nossa passagem; fosse pela Praça estar bem fortificada, e melhor defendida; fosse por nao podermos impedir o foccorro, que em hum grande exercito lhe trazia o Condestavel de Castella, nos nos contentamos de assolar a fertil campanha visinha, que forneceo aos foldados huma importante preza, com que voltára6 ricos para a Pátria.

Affolações taó lastimosas, e de duração taó longa, obrigárao o Rei D. Henrique a pensar sériamente nas propostas, que havia fazer a Portugal pa-

Era vulg. ra dar aos seus póvos huma paz perà duravel. Entaő renovou elle os poderes aos melmos Plenipotenciarios, que ficad nomeados, que com effeito concluírao huma trégoa de dez annos: obrigando-se a entregar mutuamente as Praças a hum mesmo tempo; a nao dar o Rei de Castella favor a algum dos pretendentes á Coroa de Portugal, em prejuiso do Rei D. Joao; a ser geral o armenisticio ás duas Nações belligerantes, que restituiriao de ambas as partes os prisioneiros, sicando perdoados os que tivessem tomado as armas contra os seus Principes naturaes. Assim descançarao os espiritos das fadigas da guerra diuturna, restabelecida plenamente a tranquillidade nos dous Reinos, nao havendo no de Portugal cousa memoravel no espaço dos dez annos desta trégoa, do qual daremos hum salto ao anno de 1411 com a noticia da paz geral, e de algumas providencias civis, que lhe precederao, e se lhe seguirao.

# CAPITULO VI.

Era vule.

Trata-se da paz com Castella, e outros acontecimentos até a conquista de Ceuta.

RAINHA de Castella D. Catharina, 1411 que era irma de D. Filippa, Rainha de Portugal, anciosamente desejava que a trégoa concluida entre as duas Coroas fosse huma paz, que désse socego perpetuo a ambos os Póvos. No melhor destes desejos, e correndo o anno de 1406 falleceo seu marido o Rei D. Henrique; e ainda que este incidente mudou a face dos negocios, nao fez mudança alguma nas intenções desta Princeza. Seu filho o Principe D. Joan ficou na idade de menos de dous annos, e nao faltarao Grandes, que offereciao o Reino a seu cunhado . o Infante D. Fernando. Em nome delles lhe levou este recado o Condestavel D. Rui Lopes de Avalos, ingrato ao Rei defunto, que de simples Fidalgo parlicular o elevara ás honras mais subli-

En vulg. mes de Castella. O Infante justo, e attento á Regencia do Principe seu sobrinho, que lhe ficara encarregada juntamente com a Rainha, repellio o sugestor, entao mais digno da Coroa, quando assim a regeitava. Deos lhe remunerou a equidade, fazendo-o Rei 1 de Aragao; a seu filho D. Affonso Rei de Napoles; ao segundo filho D. Fernando Rei de Navarra, depois de Aragao, ao terceiro D. Joao pai de D. Fernando o Catholico, no qual todas estas Coroas, e a de Castella recai-

No quinto anno da Regencia da Rainha D. Catharina, que era o de 1411, com as mesmas condições da trégoa, ella a converteo em paz, que encheo ambas as Nações de alegria. Grande era o seu desejo, de que El-Rei se obrigasse por hum dos artigos a ajudar os Castelhanos na guerra contra os Mouros; mas elle assegurou, que estes soccorros ficavao ao seu arbitrio. e que nelles sería tad effectivo, como as experiencias o mostrarias. Quiz a Rainha examinar a sinceridade desta offer-

ferta e por huma carta cheia de at- Erambe. tenções lhe pedio dez, ou doze Galés que El-Rei lhe affirmou estarem promptas com o resto das suas forças, e a pessoa propria, quando os negocios de seu filho o necessitassem. Nao se approveitou a politica Castelhana da candura deste offerecimento, como tambem o nao fez a do Rei D. Henrique na proposta dos casamentos das duas Coroas, a que se inclinava seu irmao, o Infante D. Fernando, para firmar a paz por este meio da unias. O mesmofuccedeo a respeito do matrimonio da nossa Infante D. Isabel, depois Duqueza de Borgonha, que quando se tratava o ajuste com seu primo D. Joa6 II. de Castella, o atalhou as tres mortes successivas, do Rei D. Henrique, seupai , a do Infante D. Fernando, seu tio, a de sua mai a Rainha D. Catharina: que parece nao queria entao a Providencia se estreitassem em lacos de amor as vontades de duas Nações, que havia tantos annos se derramavao o sangue sem compaixao.

El-Rei D. Joao, que com tanta glo-

Era vulg. ria, sustentára na cabeça a Coroa sem mais soccorros, que o do seu valor: vendo agora, que o Reino respirava a aura benigna da paz, postas em so-cego as armas, elle se applicou a illuminallo com muitos Regulamentos a beneficio da Justiça, e da Economia. A aversaó natural, que concebêra aos homicidios, o arrebatava a perseguir inexoravelmente estes slagellos das vidas humanas, proporcionando-lhes penas bem conformes á gravidade dos crimes. Como entad era grande a authoridade dos Senhores nas suas terras, e o uso continuo das armas tinha necessidade de homens, elles amparavao estes facinorosos destemidos 💰 que devendo fer olhados como inimigos da Republica, obrigárao o Rei a promulgar Leis severas contra os Fidalgos, que lhes dessem protecção, e ordenar aos Magistrados, que nesta materia tivessem huma vigilancia a mais exacta.

> Depois do Rei assegurar assima a tranquillidade pública, se fez instruir em todos os impóstos, com que nos

annos antes se haviao gravado os ge- Era vulga neros, especialmente os mais necessarios á vida, e os moderou de modo, que sem attenção ás suas utilidades, fossem ellas todas dos vassallos. Com a mesma equidade avançou o Patrimonio Real, que pelas muitas mercês dos Reis seus predecessores estava bastantemente diminuido, já por meio de compra, já por novas acquisições, a que precedia a gratificação dos benemeritos, que todos ficavao satisfeitos, e muitos com tanto excesso, que a economia se mostrava derrotada pela liberalidade. O Doutor Joao das Regras foi hum dos que teve a melhor parte nas graças da Corte. Este grande homem havia casado com D. Leonor da Cunha, filha herdeira de Martim Vasques da Cunha, e de sua mulher D. Constança, filha bastarda do Rei D. Henrique de Castella. Como Martim Vasques passou para este Reino, e perdêra os bens, que tinha em Portugal; o Rei o cassigou com dar todos a sua filha, que era o mesmo; que elle podia desejar. Joao das Re-د. ، gras

Reavulg. gras, tao rico, e tao honrado, teve de sua mulher unica filha a D. Branca da Cunha, que casou com seu tio D. Affonso de Cascaes, filho bastardo do Infante D. Joao, e neto do Rei D. Pedro, e da Rainha D. Inez, dos quaes tambem nasceo unica filha D. Isabel, mulher de D. Alvaro de Castro, primeiro Conde de Monsanto 3 que seguio na Casa dos Marquezes de Cascaes, extinta nos nossos dias.

Tanta beneficencia do Principe elle a acompanhava da grande affabilidade, com que honrava os seus aulicos, quasi sempre de hum ar tab honesto, tab condescendente, que so o respeito com que era tratado, o fazia parecer Rei. Tantos modos de obrigar traziao a todos satisfeitos, em igualdade de fortuna, proporcionada á virtude, a qualidade, o merecimento. Elle honrava os vasfallos dignos, chamando-os pelos seus nomes, dando-lhes lugar na sua meza, e nos seus passeios. Inimigo da lisonja, os que lhe diziao, e sabiao dizer as verdades eras os depositarios dos seus segredos cos homens do

do seu Conselho. Quando esta politica Era vulgi lhe inclinava os corações, a facilidade, que tinha em admittir as gentes; as audiencias frequentes, que lhes dava; a equidade das respostas, que percebiao, tudo erao huns quilates novos, que elle cada dia deixava vêr no caracter de Rei. Se as cousas, que lhe pediao, se deviao conceder, elle desterrava a lentidao, que sempre assistante que aos que esperao, e que desmaia aos

que tem razao para esperar.

- . . . . . .

Floresceo no seu tempo a Justiça, sem se dizer, que as solicitações, ou os donativos a corrompiao; e como os cargos se davao em remuneração dos merecimentos, aquelles que os occupavao, não se conduzião pelos caminhos escuros, e vergonhosos, nem se propunhao outro sim na decisão dos negocios, que o de julgar a favor do partido mais justo, não attendendo para differir ao mais poderoso, ou ao mais acreditado. Esta maxima seguida nos Tribunaes, era a mesma da Corte, que escusava os rogos aos que tinhão as qualidades dignas para occuparem

desterrada.

nhecia os homens, rara vez se enganava nas eleições. Daqui lhe nascia a intolerancia ainda para as menores defordens daquelles, que servias no Paço, de que he boa prova Fernando Assonso de Santarem, que cortejando com ternuras de amante huma das Damas da Rainha, a protecças desta Senhora, o nascimento, e serviços de Fernando Assonso, nada bastou para elle deixar de morrer, e ella de ser

Para dar segurança no suturo ao Tratado da paz com Castella, que pela menoridade do Rei D. Joao II. ainda nao estava sirmado por elle, e podia ser perturbado, em razao das morte da Rainha D. Catharina, e do Infante D. Fernando, Rei de Aragao, seus Garantes: Elle renovou com Henrique IV. de Inglaterra a mesma alliança, que sizera com Ricardo II., e com seu sogro, o Duque de Lancastro D. Joao de Gante, correndo o anno de 1404, pelos seus Embaixadores, Joao Gomes da Silva, e o Doutor

Martim Docem. Na eleição dos pri-Eravulga meiros Ministros para o seu despacho brilhava igualmente a prudencia illuminada de El-Rei. O primeiro que elle nomeou depois de acclamado Regente, e Defensor do Reino, foi o Arcebispo de Braga, D. Lourenço Vicente, natural, e Senhor da Villa da Lourinha, que estudando nas Universidades de França, e depois em Bolonha com o famoso Baldo, veio illustrar a Pátria com os seus muitos talentos: Prelado eminente, tab digno da attenção Real, que quando se deo parte ao Rei da sua morte, disse que perdêra hum dos olhos da sua cara. Ella foi taó preciosa, como provárao os repetidos milagres, obrados no seu sepulchro, para serem indicios da sua santidade, assim como foi a do seu corpo incorrupto no anno de 1663 sem mais sinal da mortalidade, que vêr-se hum homem immovel, com os vestidos debaixo da terra tab intacos, como lhos tinhao posto havia 266 annos.

O segundo Ministro, que D. Josó TOM. VI. G no-

Era valge nomeou depois de Rei, foi Joao Affonso da Azambuja, que o Papa Joao -XXIII. criou Gardeal do Titulo de S. Pedro ad Vincula, e de Santa Eudoxia, a trez de Junho deste anno, sendo nelle Arcebispo de Lisboa. Este Cardeal, foi filho de Affonso Esteves Cavalleiro, Reposteiro Mor del-Rei D. Pedro . Senhor de Salvaterra de Magos, e irmao de Joao Esteves, Alcaide Mór de Lisboa, chamado o Privado pelo ser dos Reis D. Pedro, e D. Fernando. Ainda que o appellido de Esteves era illustre, Joao Assonso quiz somar o de Azambuja para enobrecer a Villa deste nome, sua Patria; e porque a reputação de seu pai tinha sido fructo de muitas acções heroicas, o merecimento do filho, collocado no Collegio dos Cardeaes, nao lhe procurou gloria inferior. Elle governou successivamente as Dioceses de Evora, Porto, Coimbra, Lisboa, e fez terceira viagem á Italia, aonde foi hum dos Padres do Concilio de Pisa, que poz fim ao trabalhofo Scisma do Anti-Papa Pedro de Luna, que tantos

### DE PORTUGAL, LIV. XXII. 99

annos molestára a Igreja. Voltando pa- Era valg. ra Lisboa, o Cardeal fez caminho por Flandres para visitar a Duqueza de Borgonha, mas adoecendo em Bruges, falleceo a 23 de Janeiro de 1415 com estimação da Igreja, e do Estado.

Como El-Rei tinha aproveitado o beneficio da paz em tantas acções illustres, e prudentes para a felicidade dos seus Reinos pe casado seus filhos naturaes D. Affonso com D. Brites Pereira de Alvim, filha unica do Condestavel, de que darei larga noticia. se Deos permittir, que chegue a escrever a successão a este Reino da Cafa Real de Bragança, que delles descende, e de sua filha D. Brites com Thomaz, Conde de Arondel em Inglaterra. Elle entrou nos desejos de armar Cavalleiros os outros Infantes legitimos, que pelas qualidades heroicas das suas pessoas já se faziao dignos desta ceremonia honrosa, e indispensavel naquellas idades. Como ella regularmente nao se practicava, senao em tempo de guerra, á face dos inimigos, ou depois de algum combate;

Eta vuig.

os Infantes bem instruidos nos usos antigos, nao queriao devêr a honra da cavallaria só ao nascimento, e ao estado, sem que se assignalassem em alguma acção gloriosa, que shes merecesse a distinção devida aos Heróes. Occupados destes desejos, pedirao ao Rei seu pai quizesse disserir a sua promoção á Ordem da Cavallaria, até que a primeira guerra shes desse occasião de mostrar que não a recebiao porfavor, e então forão elles os primeiros, que she fizerão a abertura da conquista de Ceuta, que vai ser a materia do Livro seguinte.





#### LIVRO XXIII.

# Da Historia Moderna de Portugal.

#### CAPITULO I.

Das disposições que precederao á conquista da Cidade de Ceuta, em Africa.

JOZAVA Portugal o beneficio de huma tranquillidade profunda, quando os Infantes propozerad a seu pai a conquista da Cidade de Ceuta, e os soldados, que tantos annos vivêras ricos com os despojos da guerra, costumados ás fadigas da campanha aborreciaó o ocio, e com ardor nao menos vivo desejavat occasites de se assignalar pelas armas. O Rei, que depois de o ser, se impôz a si mesmo a regra de nada emprehender sem muita justica affentou que ella havia dar a resposta ás razões, com que os Infantes o atacavao para condescender na empreza,

1414

Era vulg. que pretendiao. Depois de ouvir sobre ella os votos dos majores homens do Reino em sciencia, consciencia, e segredo, se resolveo a propôr as suas dúvidas aos filhos, e entre elles ao Conde de Barcellos, que com vigor igual o persuadia instado dos Infantes seus irmãos. Elle lhes ponderou a pouca gente experimentada de mar, e guerra, que havia no Reino, para de repente formar dous exercitos, hum terrestre, outro naval, que nao podiao escusar-se: que o número das naos, galés, e embarcações de trans-porte devia ser muito crescido, e nao se acharía em todos os portos da Monarquia: que o Erario estava exausto pelos grandes gastos precedentes, e nad sería facil arbitrar fundos correspondentes para as despezas enormes, que erao indispensaveis em hum projecto tao vallo: que pensassem bem estas difficuldades, que a serem venciveis, elle estava prompto a concorrer com a pessoa, e o sangue para gloria de Deos na exaltação da Fé, e credito do Reino na reputação das armas.

# DE PORTUGAL, LIV. XXIII. 103

O receio de que tomada Ceuta se Eravula quebrassem as forças do Rei de Granada, que por aquella Cidade recebia os soccorros de Africa contra o Rei de Castella, este Principe mais forte com a fraqueza do outro, se faria te-. mivel aos seus visinhos: era outro motivo ponderoso para a nossa circunspeccao na conjunctura, em que todos os avances de Castella serviao de padrasto ás nossas vantagens. Os Infantes se retirárao da presença Real melancolicos, por nao terem que respon-der: mas Deos, que queria servir-se para instrumentos da sua gloria destes. Principes, que pelas suas idades immaturas podiao nao dar esperanças de mui-tas sábias reflexões, elle pôz na bocca do Infante D. Henrique tantas das suas palavras de convicção, que sem deixar a El-Rei razao de duvidar. lhe ordenou avisasse a seus irmãos, que estava resoluta a jornada de Ceuta, e que do peso dos seus annos elle tirava a agilidade para os acompanhar em pessoa. Beijou D. Henrique a mas a seu Pai pela merce especial, que tanto deseiaRed vulg. java, e dando parte aos mais Infantes, voltárao todos a fazer a melma demonítração do seu prazer respeitoso.

Deo-le o primeiro passo para a expediçao, que foi o modo industrioso de mandar sondar o fundo do mar na visinhança da Praça; examinar o sitio mais proprio para o desembarque; notar a fortaleza dos muros, a quantidade de artilharia, o número, e eltado da guarnicao, com tudo o mais, que era necessario ao conhecimento do paiz, e da Praça, que haviab ser invadidos. Para este sim se esquiparas com magnificencia duas galés, em que embarcárao o Prior do Crato, D. Alvaro Gonçalves Camello, outra vez restituido á graça do Rei . e Affonso Furtado, Capitao Mor do mar, para que, representando o caracter de Embaixadores mandados a Sicilia para tratarem com a Rainha D. Branca, Viuva do Rei D. Martinho, o casamento do Infante D. Pedro, aportassem em Ceuta, e fizessem as observações, de que hiab encarregados. Tudo elles exeeutárao com igual cautela, e exactidaő:

dao: diligencia, que tornárao a repe-Eravulgatir na volta de Sicilia sem a conclufao do imaginario casamento, que co-

brio esta primeira manobra.

A informação, que os Embaixadores derao a El-Rei do negocio, que se lhes encarregara, elles a revessirao de huma pouca de celebridade. Affonso Furtado muitas vezes instado para dar a conta das suas observações, sechava-se, e só respondia ao Rei: Que a Cidade era sua. Nao podendo já escular-se de dar a razao desta resposta assertiva, disse: Que sendo elle rapaz fora com seu pai a Ceuta mandado pelo Rei D. Pedro: que passando por hum chafariz, aonde bebiao os cavallos, patára pela curiosidade de os ver: que hum velho veneravel lhe perguntara de que naçao era, e dizendo-lhe que Portuguez, lhe pedio o informalse de quantos filhos tinha o seu Rei: que nomeando-os todos, menos a elle D. Joad, o velho lhe instara se lembraffe bem, porque entendia lhe faltava algum : que elle entao lhe dissera ser o seu Rei, pai de outro filho na-

tu-

Era vulg, tural, chamado D. Joao, que era. Mestre de Avis: noticia, que sobprendêra o velho, e lhe provocára lagrimas, e suspinos: que perguntandolhe a causa da sua commoçao, elle she respondêra com esta noticia, que todos os que estavao vivos em Portugal virao verdadeira.

Sabei, disse o velho, que as minhas lagrimas nao nascem das calamidades, que de presente padece a minha Patria, senao das futuras, que lhe espero. Temos huma tradição, de que vosso Rei D. Pedro nao ha de viver muito. Por sua morte será Rei D. Fernando, que casará com huma vassalla sua. Morto elle pela ambiçao, e industria desta mulher, padecerá o Reino grandes trabalhos, e antes delles se passaráo para Castella os Infantes D. Joao, e D. Diniz seus cunhados: ausencia, que dará causa para ser acclamado Rei seu meio irmao D. Joao, Mestre de Avis, que vos nomeastes. Este, depois de fadigas gloriosas, se estabelecerá no Reino, que lhe ha de invadir o Rei de Castella; mas obri-

gado a fazer a paz, o Rei D. Joao Era ruig. com grande poder vitá sobre Ceuta, que facilmente ganhará aos Mouros, e naquelle mesmo chasariz, que vós estais vendo, hao de dar de beber aos seus cavallos. Isto suposto, Senhor, (continuou Assonso Furtado) se quanto o velho me disse, está cumprido, e só falta a ultima parte da promessa; que mais resposta tenho eu de dar-vos, senao que he vossa a Cidade de Ceuta?

Seguio-se a fallar o Prior do Crato, e affirmou, que elle nada podia dizer, em quanto lhe nao mandasse vir duas cargas de arêa, huma peça de fita, meio alqueire de favas, e huma escudella. El-Rei se revestio de circunspecçao, e ordenou com severidade ao Prior respondesse a proposito sobre as circunstancias concernentes ao estado da Cidade. Porfiou o Prior nao lhe ser possivel fazello, sem lhe porem prompto o que pedia. El-Rei voltando-se para os Infantes, thes disse: Que entendia ter mandado espiar Ceuta por dous homens sabios, de graduação, e authoEsavulg, thoridade; mas que hum voltára Af-trologo, o outro Magico. Em fim-a rogos dos Infantes, que conheciado fundo dos talentos dos dous Fidalgos, persuadirad a seu pai mandasfe vir o que o Prior pedia, e lhe seria necessario para explicar melhor a sua idéa. Assim se sez, e o Prior sechado so em hum quarto do Paço, formou da area o monte, aonde a Cidade está fundada, e que elle plantou com a sua mesma figura: Servio-se da fita para a cingir, representando a muralha, aonde assinalou a divisas das Torres: com as favas marcou as casas, e ruas, indicando em tudo com demonstrações os lugares fortes, e fracos da Cidade. O mesino sez entao de palavra Affonso Furtado a respeito de tudo o que tocava á marinha, e á vista destes desenhos ficou El-Rei completamente informado das circunstancias todas, que queria saber.

Restava para vencer outra difficuldade consideravel na repugnancia, que se receava da parte da Rainha, que os Infantes, pelo que a elles tocava, po-

dêrati reduzir com modos ternos, hon- Era vulza rosos, e infinuantes a conceder-lhes faculdade; mas quando soube, que o Rei determinava acompanhallos, nada era bastante a socegar o seu espirito que fluctuava no temor das contingencias, no intoleravel da premeditada saudade. Se estes motivos nao forao os que lhe abreviárao a vida; a morte, que lhe sobreveio antes, a livrou dos sustos. Principiárao com lentidao os aprestos, assim da parte do Almirante Carlos Peçanha, pelo que respeitava á armada, como da dos Officiaes destinados á dinumeração, e listas da gente, que havia servir. Sem prejusso dé seus donos, foi o Rei tomando a si toda a prata do Reino, menos a das Igrejas; reformou os gastos da sua Ca-sa; arrematou as rendas Reaes, e sem impôr tributo algum, ajuntou em breve tempo quanto lhe era necessario para huma empreza de tanto gasto.

Desejoso de consultar o Condestavel, voto de tanto peso, quanto era o da sua authoridade, e experiencia, com o pretexto de huma cacada da ouEra vulg, tra banda, fe lhe fez aviso, para que viesse a Monte-Mor, aonde o Rei tinha que lhe communicar hum negocio de igual importancia, e segredo. Sahio elle de Arrayolos, e recebido em Monte-Mór com as hontas costumadas, o Rei lhe communicou o negocio, que teve do Condestavel nao 🖟 a approvaçad, mas os altos elogios, que merecia hum projecto tao cheio de magnanimidade. Depois determinou convocar o confelho em Torres-Vedras, aonde forad chamados entre outros Fidalgos, o Conde de Barcellos, o Condestavel, os Mestres das tres ordens Militares, o Prior do Crato, Gonçalo Vasques Coutinho, Martim Affonso de Mello, e Joao Gomes da Silva. O Condestavel aconselhou a El-

> ra o executar. No dia decretado, o Rei, Infante, e mais Senhores ouvirao a Missa

Rei, que quando fizesse a proposta nao fosse em modo de quem pedia os votos para se deliberar; mas que como negocio já resoluto, só perguntalse os meios, de que se havia servir pa-

solemne do Espirito Santo, e vindo Era vulga para a Sala do Paço, todos suspensos esperavao ouvir o grande caso, para que os chamaria El-Rei, que em tom de Magestade rompeo o silencio com estas vozes: O que eu venho a propôr-vos, e o modo por que o farei, vos causará novidade. O vosto primeiro reparo será, que conhecendo eu a vosta fidelidade, vos mando jureis naquelle livro dos Santos Evangelhos, que me guardareis segredo inviolavel no que hei de referir-vos, porque as circunstancias do caso pedem todas as cautelas. Tomado o juramento, nao fo fem repugnancia, mas com gosto, continuou El-Rei: Pois, Amigos, sabei que chegou a hora feliz de mim sempre desejada: a hora de parar a effusió de sangue na guerra entre Christãos, que sempre sustentes violento, fiz necessitado, defendi-me constrangido; mas graças ao Senhor dos Imperios, que me concedeo paz gloriosa. Nos estamos em harmonia concorde com Castella, até agora nossa inimiga; que fazemos ociolos? Vamos ediEra vulg. edificar o Mundo com o nosso zelo pe-la Fé em guerra santa; marchemos a salpicar as Mesquitas dos Infieis com o seu sangue barbaro, e sirvas estas viclimas da impiedade, ao mesmo tempo que para a expiação dos nossos peccados, para hum culto de gratidao a Deos pelos beneficios innumeraveis, evidentes, fensiveis, que nos faz ha tantos annos. Ha muito tempo que discorro, qual sería a qualidade deste culto, desta expiação, de que ao mesmo tempo resultasse á Pátria utilidade, e gloria. Lembrou-me a conquista de Ceuta, que tenho determinado; porque della resulta fazermos serviço a Deos, emprehender huma acçao digna do nosso valor, sechar as portas aos barbaros para as invasões em Hespanha, para os seus insultos nos mares. Tenho înformação do estado da Praça; já dispuz os meios para a empreza: agora espero me aponteis os mais necessarios para a conseguir, e que todos vos prepareis para me acompanhardes.

Como á Oração do Rei se seguio a acclamação do Condestavel, e do

In-

Infante D. Duarte, que beijarad a mad Rra vulg. a El-Rei pela heroicidade do seu pensamento: toda a Assembléa o approvou, e deo demonstrações vivas da sua honrosa complacencia. Começárao depois a laborar as idéas para cobrir os fins dos preparos extraordinarios, e entendeo o Rei nao as havia mais proprias, que fingir-se descontente de Carlos o Atrevido, Conde de Flandres, e publicar que dous dos seus navios tinhao aprisionado hum Portuguez; que nao era possivel conseguir delle a restituicad, tantas vezes reclamada, e nao havia outro remedio, senao mandar a Fernando Fogaça, seu Enviado em Hollanda, lhe declarasse a guerra. Em audiencia particular communicou este Ministro as intenções de seu Amo ao Conde, que fez alta estimação do Rei de Portugal fiar delle hum segredo de tanta importancia; e para o cobrir melhor, ajustou com o Enviado. que na presença dos Grandes da Corte lhe daria audiencia pública, em que podia fallar arrogante para elle lhe responder feroz, e ficarem todos na in-TOM. VI. telErayulg, telligencia, que a guerra era inevitavel entre os dous Estados.

> Avisou o Conde a sua Corte para ouvir, e depois resolver sobre os Officios do Enviado, que fallou bem á Portugueza em lingoa estranha, com som tao alto, e tao subido, tanto em tom de guerra, e desafio, que pode provocar no Principe cólera taó real. como se nada tivera de fingida. Elle ordenou ao Ministro se retirasse, e dicesse ao Rei, que nao se deixasse occupar tanto do orgulho pelos bons successos das guerras passadas: que elle nao era Principe, a quem se mandasse ameaçar, e advirtisse que todos os inimigos nao tinhao o mesmo caracter: que so fez tremer Castella, nao havia aballar Holanda: que viesse com esse poder, que opprimia o Téjo, e punha em sus-pensao a Europa: que elle lhe promettia ir esperallo ao caminho, para que hum Rei tao grande entrasse nos seus dominios bem acompanhado: que entao viría, como o Conde de Flandres tinha vasfallos nao menos valerosos, que o Rei de Portugal. Sahio o

Ministro da audiencia com o bom destra vulgando, que desejava; e voltando de noite ao Paço, o Conde o recebeo com as maiores honras, e lhe entregou a carta para El-Rei, em que agradecia a eleiçao, que sizera da sua pessoa para depositária do segredo, de que a Deos, e á Christandade resultatia honra, e gloria.

Tirado o rebuço para os aprestos com a publicidade desta negociação, o Rei continuou nelles com o ardor de quem estava para entrar em huma guer-ra. Entas se mandáras fretar navios a Inglaterra, Galliza, Biscaya, e se preparárao os que havia nos pórtos do Reino, em estado de servir; sendo Cabos da expedição os Infantes D. Pedro, e D. Henrique. Ainda que o successo de Flandres indicava, que contra elle sé encaminhava o raio da guerra, os juizos do povo, e o temor dos Reis visinhos o entendiao estratagema para co-brir o designio verdadeiro. Fallava a plebe quanto lhe propunhao os seus discursos vágos, e só o Judeo Judas Negro, criado da Rainha, se jactava

Ers rulg, de que pelos seus calculos Astrologicos penetrára, que as nossas armas irias descarregar o golpe em Ceuta; mas como tal expediçao nao passava pelo pensamento ainda da gente menos vulgar, todos tinhao os prognosticos do Judeo por tao falliveis, como a sciencia, em que elle os firmava.

Entre os Principes, o que entendeo ter mais razões para le affultar, foi o de Castella, e sua Mai, a Rainha Regente, que governava so, por estar já Rei de Aragao seu cunhado, o Infante D. Fernando, e depois de vários conselhos, seguio o prudente que propôz. Como nao se devia sazer mo-vimento, nem desconsiar da sé do Rei de Portugal, sem que primeiro se lhe. mandasse huma Embaixada, pedindo ratificasse as pazes : que se o fizesse. nada havia, que temer, e se nab o praticasse, tao bem nada havia, que esperar. Forao nomeados Embaixadores o Bispo de Mondonhedo, e Dia Sanches de Benavides, que marcharas. com a desconfiança de toda Castella. na intelligencia, de que o armamento-

de Portugal tinha por objecto a Sevi- Era vulg. Iha, e mais Praças de Andaluzia. Elles mudárao de conceito, logo que entrárao na fronteira, aonde os esperava hum criado del Rei, que lhes sez os gastos da jornada até Lisboa, e chegados á Corte experimentárao tantos agrados, tantas condescendencias ás suas propostas, recebêrao gratificações tao consideraveis, que igualmente admirados da assabilidade, e grandeza del Rei, enchêrao de prazer os animos consternados da sua Monarquia.

Com o bom successo da negociaçao de Castella, o Rei de Aragao se
deixou tocar das mesmas suspeitas, que
ella teve; e como cada Principe sempre tem razões particulares para temer hum Rei respeitavel, e poderoso, D. Fernando, que na eleiçao a
Coroa de Aragao, preserio a D. Jayme, Conde de Urgel, receou que este Principe, por causa do seu casamento com huma silha do Rei de Aragao, D. Pedro, houvesse trazido a favor dos seus interesses ao Rei de Portugal, e que este quizesse com a guer-

Bra vulg. ra abalallo no Throno, a que acabava de subir. Tanto que os Ministros Aragonezes informárao ao Rei das inquietações do espirito de seu Amo, elle lhes ordenou se recolhessem, e lhe dicessem: Que lhe affirmava pela sua Real palavra, como os seus aprestos nada prejudicariao á sua pessoa, ou aos Reinos de Aragao, e Sicilia: que antes estava prompto para o ajudar com as mesmas forças á conquista de outro qualquer Estado, a que tivesse o mesmo direito: que se o seu segredo fora revelavel, a elle so o fizera; mas que brevemente lhe mostraria a experiencia a candura das suas intenções, e a verdade, com que o tratava.

Isto que no Aragonez nas passou de suspeita, no espirito de José, Rei de Granada, soi verdadeiro temor. Este Principe Mouro, inquieto depois que El-Rei recusou acceitar a offerta das suas trópas para a guerra de Castella, se persuadio que esta repugnancia se fundava na differença da sua Religias, e que o Rei sazendo entas escrupulo de confundir os Christas com

os Mouros no mesmo exercito, ago-Era vulgara quereria lançallos das terras de Granada para estabelecer nellas o Christianismo. Occupado desta idéa, mandou tambem Plenipotenciarios a Portugal, que forao recebidos com particular distinçao; mas nas instancias dos seus Officios, que fizerao ás pessoas do Rei, da Rainha, e do Infante D. Duarte, elles receberao as respostas em termos vágos, e indisferentes, que já desterravao, já nao destruiao o seu temor, e com este desengano se retirárao consulos com esperanças.

Depois da partida destes Ministros chegou a Lisboa o Infante D. Henrique com a frota do Porto, que constava de vinte náos grossas, e de sete galés, em que vinhas embarcados, além da sua Real Pessoa, seu irmas D. Assonso, Conde de Barcellos, D. Fernando de Bragança, silho do Infante D. Joas, o Marechal Gonçalo Vasques Coutinho, Joas Gomes da Sylva, Alferes Mor, Vasco Fernandes de Ataide, Governador da Casa do Insante, Gomes Martins de Lemos, D.

Pe-

Era vulg, Pedro de Castro, filho do Conde D. Alvaro Pires, Gil Vasques da Cunha, Pedro Lourenço de Tavora, Diogo Gomes da Silva, Joao Rodrigues de Sá, Joso Alvares Pereira, Gonçalo Annes de Sousa, Martim Lopes de Azevedo Martim Affonso de Sousa, Fernao Lopes de Azevedo, Luiz Alves Cabral, e seu filho Fernando Alvares, Estevas Soares de Mello, Mem Rodrigues de Refoyos, Garcia Moniz, Payo Rodrigues de Araujo, Vasco Martins de Alvergaria, Alvaro da Cunha, Alvaro Fernandes Mascarenhas, e Ayres Gonçalves de Figueiredo, os primeiros sete destes Fidalgos commandantes das galés, e os mais das náos de alto bordo. Com vista alegre entrou o Infante pela barra, donde sabio a recebello o Infante D. Pedro, seu irmao, com oito galés brilhantes, huma que elle mandava, e nas mais o Condestavel, o Mestre da Ordem de Christo, D. Affonso, filho do Infante D. Joad, o Prior do Crato, o Alminante, o Capitao Mor do mar, e

Joa6 Vasques de Almada, com cu-

tros

tros muitos Fidalgos magnificamente Era vuiga luzidos.

#### CAPITULO II.

Morte da Rainha D. Filippa, e continuação da jornada de Ceuta.

UM exercito numeroso em Lis- 1415 boa, huma armada poderosa, surta no Téjo, proxima a occasiao da partida, erao circunstancias, que já nao consentiao recatar mais tempo á Rainha o segredo, que El-Rei lhe guardava com tanta cautela, de ser elle em pessoa o Chéfe da expedição. Elle lhe declára, que o interesse da Religiao, a sua mesma gloria, a segurança de Hespanha dependiao da sua passagem a Africa com os Infantes; que elle nao devia deixar escapar esta occasiao de assignalar o seu zelo, e de extender o Dominio com a conquista de Ceuta, que elle marchava a emprehender na testa do seu exercito. Ella, que até entao estava certa, de que o projecto era dos Infantes, e duvidava se interessasse nelle a pessoa do Rei,

Era vulg. Rei, ausencia, que se lhe fazia insoportavel; agora empregou para o persuadir ao contrario tudo, quanto o seucoração, e a sua ternura lhe inspiravao de mais tocante. Os movimentos do amor conjugal a enfinárao a fallar huma nova lingua; os sustos das contingencias, a lembrança da heroicidade em cada periodo lhe cortavao as vo-zes, mudavao os sentidos, dizia, e nao se explicava. Combatida de tantos sentimentos differentes, a vivacidade da alma sempre a inclinava a fazer entender os perigos, a que hum Rei se expunha; que ella ficava sem marido. sem filhos, o Estado sem successor, e tal vez sem Soberano.

Fosse originado da tristeza, ou do contagio, que laborava em Lisboa causado do concurso de tantas gentes; no mesmo dia da entrada do Infante com a frota do Porto, adoeceo a Rainha. Quizera ella ter o gosto de vêr armar cavalleiros aos Infantes seus filhos, antes de se embarcarem; mas cheia deste espirito de sobmissão, que devemos ás ordens Divinas, ella se resignou pa-

ra todas as disposições da Providencia, Era vulga que tudo governa. Como o mal en-gravecia, depois de se preparar para huma morte santa, chamou o Rei, e os Infantes. Ella rogou ao primeiro amasse aos seus silhos, como penhores preciosos do seu amor conjugal, lembrando-se do respeito, e da ternura, que sempre tivera por elle desde o instante, em que a associou ao Throno. Voltando-se para os segundos, os exortou a defender a expensas da propria vida os interesses da Religiao, e da honra; a conservar sempre o mesmo respeito á pessoa do Rei seu pai; a sustentarem entre si com firmeza a uniad fraternal, em que ella os educára do tempo da sua mininice; e perguntando-lhes, que vento fazia, sendo entao proprio para a jornada de Africa, respondeo: Que bom tempo este para a vossa partida! Seja Deos bemdito, que me nega o gosto de a ver ; mas eu a verei de lugar mais alto, e nao estorvará a minha morte a vosta jornada, que fareis dia de Sant-Iago.

Pareceo este dito hum delirio, em

Era vulg. razao de faltarem só oito para o día marcado; mas o effeito mostrou, que fora illustração da alma, que vaticinára ao mesmo tempo a morte do corpo, e a hora da jornada. He tradiçao constante, que no seu transito succedido aos 19 de Julho, com 56 annos de idade, lhe apparecêra Maria Santissima, e a confortara para levar com gosto a morte, que era precio-sa nos olhos de Deos. Foi esta Princeza devota, e observante da Religiao; diligente, e generosa na Caridade; attenta, e reverente no respeito ao Rei; vigilante, e activa na educação dos filhos; firme e constante nas adversidades; moderada, e sobria na fortuna; effectiva nas resoluções, pon: derosa nos conselhos, sem altiveza grave, sem abatimento humilde, sem vaidade liberal, sem affectação modesta, em tudo hum bello exemplar das pessoas do seu sexo, e caracter. Olugar de Odivellas foi o da sua morte, e o Convento da Batalha he o da sua sepultura, aonde foi gravado o Epitafio, que refere Fr. Luiz de Sousa na pri-

primeira parte da Historia de S. Do-Era vulgi

mingos, Liv. 3. pag. 384.

Cobrio se a armada de lutos para participar dos que estavas vestidos os animos; affligia a peste, que grassava em Lisboa, e ainda atemorisava o eclypse espantoso do Sol, que precedêra á morte da Rainha. Tantos contratempos parecia, que desconcertariao ao Rei nas medidas, que tinha tomado, e se elperava que em lugar de executar o designio de Africa, elle o encarregaria a algum dos Infantes associados de bons Generaes; mas querendo conduzir-se com a madureza, que em tudo costumava, mandou ouvir os do Conselho. Dividírao-se, e empatáraő-se os votos, que elle houve de decidir, e o fez com esta elegante falla: Muito me admiro, que haja quem intente dissuadir huma empreza tanto da gloria de Deos: empreza toda do seu serviço, igualmen-te justa, e pia. Esses successos tragicos, que vos assustad, sad os mesmos, que a mim me animao. Mandanos Deos a peste, para que nos acauEra vulg, telemos os vivos, recorrendo a elle. emendando as vidas. Nos o faremos assim, empenhados na guerra santa, e a pureza das nossas consciencias será o primeiro instrumento das nossas victorias. Eclipsou-se o Sol, fenomeno vulgar da natureza, que nao nos indica querer dar ás meias Luas barbaras as suas luzes, senao divertir os seus raios para nós combatermos á sombra. Morreo a Rainha: as suas orações lhe abbreviariad a vida para soffrer antes a morte, que a saude; ellas agora mais puras, mais visinhas à Divindade, conseguiras do Deos dos Exercitos mande em nosso soccorro muitas das suas esquadras, que nos farao invenciveis. Se o mundo alterna os gostos, e os pezares; estes estao soffridos; agora vamos ter a complacencia de vêr adorar o Deos verdadeiro na terra dos barbaros, e de fazer celebrar os Sacrificios de expiação nas Mesquistas de Ceuta.

> O mesmo soi repetir o Rei estas palavras, que desapparecer o luto da armada, içarem as flamulas, e galhar-

detes, soarem os clarins, e trombetas Era vulca para annunciar aos Póvos, que o Téjo banha, que estava determinada a empreza de África, com despreso de todos os agouros. Quiz El-Rei partir dentro em quatro dias; mas alguns Fidalgos contemplativos pediao mais hum mez de demora para se fornecer a armada de muitas cousas, que necessitava. O Infante D. Henrique se oppôz a esta demanda, dizendo a seu pai: Senhor, o que falta na armada, he que vos vos embarqueis; que ella leve as ancoras, e largue as vélas. Assim se executou effectivamente, e no dia 25 de Julho, como a Rainha predisséra, levantou ferro toda a armada, composta de 59 galés, 33 náos de alto bordo, e 120 navios de transporte, em que embarcarao 500 homens: armada a mais consideravel, que até áquelle tempo havia saido dos pórtos de Hespanha, assim no número das náos, e da gente, como na qualidade della. Além da pessoa do Rei, e de seus tres silhos os Insantes D. Duarte, D. Pedro, D. Henrique, e do Con-

Eravulg. Conde de Barcellos, D. Affonso, irmao natural dos Infantes, hiao D. Fernando, e D. Affonso, filhos do Infante D. Joad, o Condestavel D. Nuno, a melhor nobreza do Reino, e os Mestres das Ordens, menos Fernao Rodrigues de Sequeira, que o era da de Avis, por ficar encarregado do governo do Reino, e das pessoas dos Infantes D. Joao, e D. Fernando, pelas suas idades tenras incapazes da dureza da guerra.

> De várias partes da Europa acodírao para fe acharem nesta gloriosa empreza muitos Fidalgos com armas, e gente á sua custa, entre os quaes devemos lembrar o Inglez Mondo, que fendo hum dos mais ricos homens do seu Reino, veio servir-nos com quatro, ou cinco náos bem esquipadas, e guarnecidas de trópas Inglezas, que pagou da sua bolça todo o tempo, que durou a expediçad. Tal era o brado, que as gentilezas de D. Joa6 I. tinhao dado no mundo, que moyia as Nações a largar a Patria para ter a honra de se alistar debaixo das suas vi-

Storiosas bandeiras. Este foi o appara- Era tulg. to formidavel, que no dia referido sa-hio da barra de Lisboa, sem que até agora Escritor algum duvidasse do número das noslas nãos, excepto Mariana, que empenhado em deprimir a nossa gloria, só conta 120 entre todas. No feguinte, que era Sabbado, chegou a armada a ancorar defronte de Lagos no Algarve, aonde El-Rei declarou a todos, que marchava a conquistar Ceuta, e soi publicada pelo Padre Fr. Joao de Xira em hum elegante Sérmaó a Cruzada, que para esta guerra dos Infieis havia concedido o Papa Joao XXIII. Com ventos prosperos continuou a viagem, nao sem susto dos pórtos maritimos de Andaluzia, até que toda a armada em conserva ferrou o porto de Tarifa.

Governava esta Praça, por El-Rei de Castella, Martim Fernandes Portocarreiro, tio do nosso Conde D. Pedro de Menezes, que logo fará alta figura nesta Historia. Aquelle Fidalgo Portuguez, sabendo que El-Rei vinha na armada, lhe mandou por seu fisho Pertom VI.

pravalg. dro Fernandes Portocarreiro hum refresco magnifico, que o Rei nas quiz acceitar, e o delicado Governador, para que ninguem se servisse do presente, que tinha sido offerecido a hum Rei de Portugal, mandou degollar os gados, e espalhar pela praia em pedaços todos os generos, de que elle se compunha: acção del Rei tão estima-da, que elle, e os Infantes a remune-rárao com preciosos donativos. Circunstancias differentes obrigárao a usar de outra politica com os medrolos Mou-ros das Algeziras, vassallos do Rei de Granada, aonde a armada veio dar fundo para occultar os designios. Vendo elles no seu porto tantas forças, em nome do seu Rei mandárao ao de Portugal outro refresco, pedindo com termos humiliantes quizeffe elle declarar ao Monarca seu amigo o destino da jornada. El-Rei fez responder aus Enviados: Que mal poderia elle descobrir-lhes o segredo, que escondera ao seu Rei; mas que para lhes mostrar a sua condescendencia, acceitava o presente.

Das Algeziras se sez a armada na Era vula. volta de Ceuta, Cidade situada na entrada do Estreito de Gibraltar para a parte do Mediterraneo, edificada em huma lingua de terra, que além do Continente se dilata da parte do Norte, e que curvando-se para a do Levante, forma huma especie de Peninsula. Pomponio Mela lhe chamou Septa, em razao dos sete montes, que a cercao, e os antigos Ceit, nome de hum neto de Noe, que significa Principio de formolura. Os Romanos a diziao Cidade por anthonomasia, e era a Capital da Provincia de Habat, no Reino de Féz, ou da Mauritania Tingitana, estimada de Ortellio pela Esfilissa, ou Exilissa de Prolomeo. Quer Procopio, que os Godos a ganhassem aos Romanos; mas vindo a pertencer aos Reis Mouros de Granada, sobre elles a tomárao os de Marrocos com o soccorro das armas de Aragao. Neste tempo a governava o Mouro Zalá Benzalá, Senhor de Tangere, de Arzila, e de outros muitos Lugares, em qualidade illustre, como descendente I ii dos

Era vulg. dos Reis Benemerines, no valor provado, no talento distincto, capaz de se lhe encarregar a segurança da chave de Africa, e de Hespanha.

Quando Zalá Benzalá vio que a armada estava no Estreito, nas pode duvidar, de que Ceuta era o lugar do seu destino : idéa constante, que o obrigou a conduzir trópas de todas as partes para reforçar a sua numerosa guarnicao, que chegou a contar cem mil homens. El-Rei entrou no porto de Barbaçote, que fica ao Oriente da Praça, para esperar a maior parte da frota desgarrada com huma tormenta. Elle se deteve mais dias do que pensava, esperando a reunias dos navios, que com algumas galés mandou conduzir pelo Infante D. Henrique dos portos de Hespanha, aonde havias arribado. Elles chegáras; e quando se entendeo, que tudo contribuia para os progressos desenhados, tomadas as medidas para o desembarque, tempestade mais violenta, que a primeira, outra vez separou a armada, e pôz o Rei em estado de nada emprehender

**fcm** 

fem outra reunia das suas forças. Nes- Era vulg. tes intervallos, os Mouros que viera de soccoro, tendo por impossivel, que El-Rei podesse fazer huma segunda tentativa sobre a Cidade por causa da continuaça do temporal, alguns delles se retirára da antes de tempo.

Porém unida a esquadra nas Algeziras, quando já ninguem pensava, que terceira vez se intentaffe a expediça6 de Ceuta, o Rei chamou os Principes, e Generaes a conselho. Os primeiros nao queriao desistir da empreza; os segundos renovavad a memoria dos agouros, e tinhao por melhor a retirada para Lisboa. El-Rei com huma pouca de severidade á vista das dúvidas, mandou que a armada se fizesse á véla, e que a seu tempo lhes daria a resposta. Chegados á Ponta do Carneiro, que fica fora da enseada, publicou El-Rei: Que a resposta, que tinha de dar ás indecisões dos conselhos tomados nas Algeziras, era que as proas se pozessem em Ceuta para se fazer o desembarque pela parte de Almina: e chamando ao Infante D.

Hen-

Ers vulg.

Henrique, lhe fallou assim á vista de todos:

Eu vos nao respondi, quando em Lisboa me pedistes vos permitisse seres o primeiro, que no desembarque, que vamos a intentar, pozesses o pé em terra. He chegada a occasiao de differir a huma rogativa tao justa, para animar a todos com o risco, a que exponho gostoso a vossa Pessoa ao serviço de Deos. Tendes licença para saltar em terra antes de todos, nao só como nosfo camarada, mas como Chéfe principal, a quem eu encarrego esta expediçao, hem instruido no fundo dos vossos talentos. Com todas as náos, que trouxestes do Porto, ide ancorar junto a Almina; que o resto da armada vai dar fundo da outra parte, para que alli acudad com mais vigoros Mouros na intelligencia, de que alli he o desembarque; e ouvido o signal, que vos dér, postai-vos em terra com a vossa gente; obrareis o que de vos espero, e Deos vos ajude. O Infante, nao podendo reprimir o prazer, beijou a mad ao Rei seu pai, c

partio a executar as ordens com a fe- Era vulgilicidade, que diremos no Capitulo seguinte.

#### CAPITULO III.

Como foi investida, e ganhada a Cidade de Ceuta.

JALA Benzalá, penetrando pelas manobras da armada, que sem dúvida era investido, para se defender nada teve que ajuntar ás ordens, que antes havia dado. A fua guarnicao era muito numerosa, os armazens estavao bem providos, e reparadas na fortificação ainda as mais pequenas roturas. O seu zelo se affervorava á vista da face do perigo, quando soou o signal para o desembarque. O Infante D. Henrique antes de sahir da sua galé, pôz na borda della ao seu Capellao Mór, Martim Paes, com o Santissimo em huma Costodia, rodeado de todos os Padres, que em preces continuas, em quanto durasse o ataque, lhe estivessem rogando se mostrasse aos filhos propicio,

Eravulg. aos Infieis inexoravel. A esta vista adoravel, plantada sobre as agoas barbaras do Freto Herculeo, sahio pelos olhos dos nosfos destilado em lagrimas o fogo da Fé, e do zelo, que lhes ardia nos corações. Desta demora pia, que observava na galé do Infante, tomou occasiao Joao Fogaça, Vedor da Casa do Conde D. Affonso, para a toda a voga ferrar a praia, aonde o primeiro, que saltou, foi Ruy Gonçalves, depois Commendador de Canha, que com os poucos que o seguirad, mostrou aos Mouros os preludios elegantes da fatalidade, que os espera-

O Infante D. Henrique, que estava mais longe da terra, se lançou em hum batel com Estevas Soares de Mello, e o seu Alferes Mor. Mem Rodrigues de Refoyos, que marcháraó a carregar os innumeraveis Mouros, de que estavas bordadas as praias. O Infante D. Duarte, que observava o espirito denodado, com que seu irmas andava de envolta com os Mouros, sahio á terra acompanhado de Martim

Affonso de Mello, de Vasco Annes Era vuigi. Corte Real, e outros, que com osmais, que tinhao desembarcado, faziao por todos cincoenta, que com golpes incriveis forao rechaçando os barbaros até a porta de Almina, por onde entrarat com elles Vasco Annes Corte Real, logo o Infante D. Duarte, e depois destes dous Aventureiros, mais trezentos dos nossos, que seguiad ao Infante, e forao levando os Mouros até as portas da Cidade. Aqui se formárao elles em batalha, quando o Infante D. Henrique, já vencidos os tropeços do campo, se unira a seu irmao D. Duarte, e considerando que de envolta com os Mouros poderiao entrar pelas portas da Cidade, como o fizerao pela de Almina, se resolvêrab a atacallos com valor extremo.

Assim o fizerao os Infantes na tésta destes, e dos mais soldados, que vinhao chegando, defendendo-se os Mouros amparados da muralha com corage desmedida; mas elles a perderao, quando virao que Vasco Martins de Albergaria atravessára hum Mouro mons.

Eravulg, truoso, todo negro, e nu, que na sua frente despedia pedras, que pareciao raios. Elles se retirao, e de tropel os vao seguindo soo dos nossos, que entrao com elles na Cidade, sendo o primeiro o mesmo Vasco Martins. que abrio aos Infantes, e a seu irmad o Conde de Barcellos o caminho, pelos levar perfilados de peito á espalda na sua retaguarda. Aqui foi arvorado o Estandarte do Infante D. Henrique. que era o Chéfe da acçao por esta parte, e á sua vista todos se fizerao firmes para esperar os camaradas, que vinhao chegando, e segurar as portas, nao succedesse. se os Mouros as fechassem, ficar elles dentro, e nao poderem entrar os defora. Excede todo o encarecimento o valor dos nosfos nelte lance, e a constancia com que peleijavab. Zalá Benzalá, que do alto do Castello observava todos estes movimentos, e vio levar ferro a armada del-Rei do lugar, que elle entendia do desembarque, e reforçara com maior numero de gente, para lançar a sua em terra no primeiro lugar do ataque; nad

nad perdeo o acordo, e sem saltar á Era vulgo defensa da Cidade, determinou esperar no Castello o repelad mais violen-

Vasco Fernandes de Ataide, nao contente só com huma porta, a troco do seu, e de alheio sangue, seguido de huns poucos, com arrojo de valor, que nao he facil conceher-se, abrio segunda, aonde elle, seu tio Gonçalo Vasques Coutinho, e outros sequazes do seu exemplo, e da sua corage se mantiverat, como columnas de marmore, esperando os bravos aventureiros, que corriad em seu soccorro. Entrou o Védor da Fazenda, Joao Affonso, que aconselhou aos Infantes esta empreza, e avistando-os tao gentis, cobertos de sangue, de po, e de glo-ria, lhes disse: Ah! Senhores, em vistosas festas vos metti; bem mereceis nellas ser armados Cavalleiros. Depois da lingua entrárao a obrar as mãos, levando este alentado homem diante de si pelas ruas de Ceuta muitos Mouros já cortados igualmente do temor, e do ferro. Em quanto elle, Martim

Era vulg. Affonso, e outros Fidalgos com a muita gente, que hia entrando, despejavao as ruas a golpes, os dous Infantes marchárao intrepidos a ganhar huns altos, donde os Mouros nos podiao fazer damno. Sobre elles ficou plantado o Infante D. Duarte, que coroou o mais eminente chamado o Cesto; e o Infante D. Henrique tornou a descer ás ruas para augmentar a carnagem dos barbaros, que os nossos fazias hortorola.

> El-Rei, que ainda estava embarcado com o grosso da gente, vendo correr a todos para a parte de Almina, mandou pelo Infante D. Pedro dizer ao Infante D. Duarte, que saltasse em terra, suppondo-o ainda a bórdo; mas informado, que no principio da acçaó se incorporára com o Infante D. Henrique, disse para os seus: Meu filho como me vê velho, entendeo que o nao poderia acompanhar, e ajuntouse com seu irmao, que he mais agil: Eu dou graças a Deos de lhe ter cum-prido os desejos. Immediatamente mandou arvorar a Bandeira Real pelo seu

Alferes Diogo de Ceabra, e tocando Era vulga a desembarcar, pisou a terra Africana todo o exercito Portuguez. O prazer deste formoso dia, entre tantos mil homens, so o sabia disfarsar o Rei magnanimo, que no meio das fortunas, e das desgraças, conservou sempre inalteravel o mesmo semblante.

Nao foi menos vigorosa a defensa dos barbaros neste lugar, que o Rei atacou com o major número das suas armas. Elle correo o mesmo perigo, que os seus capitaes, que os seus soldados: Principe, Chéfe, camarada em todos os lances, e ainda que gravemente ferido em huma perna ao desembarcar, tao insensivel á dôr, quanto sensivel à gloria. Chegado á Cidade, reservou para acçao sua a expugnação do Castello, e ordenou ao Insante D. Pedro marchasse a unir-se com seus irmãos para acabar de alimpar as ruas de Ceuta das immundicies de Mafoma. Entago Infante, o Condestavel, o Mestre de Christo, e muitos Fidalgos, entraras com varios destacamentos, como correntes rápidas, que levavad enrolada Era vulg. toda a resistencia, que se lhes punha diante. A velhice respeitosa do Condestavel nao lhe embaraçava mostrar-se o mesmo homem dos dias dos Atoleiros, de Aljubarrota, e de Valverde. Ruy de Sousa, sobrinho do Mestre de Christo, largo espaço brigou só, como Leao, contra hum grosso de Mouros junto a hum postigo, a que derao o seu nome em memoria desta gentileza, até que soi soccorrido; e os barbaros cortados em postas.

Alvaro Gonçalves de Figueiredo, hum Fidalgo de noventa annos, todo o dia armado, e nao cessando de vibrar já a lança, já a espada, soi hum dos espectaculos vistosos desta acçao. Estando El-Rei assentado a huma porta, novo Cesar, que em hum dia veio, vio, e venceo, chegou a elle o seu Escrivao da Puridade, Gonçalo Lourenço, que todos acclamavao hum monstro de valor, e lhe pedio, que em premio do que acabava de obrar, alli mesmo o armasse Cavalleiro, o que El-Rei sez sem demora, cheio de huma complacencia, que senao

podia ser nelle invejosa, foi agrade- Eravulgi eida.

Em todas as partes durava o combate; e o Infante D. Henrique, como se quizesse para si só toda a gloria da tomada de Ceuta, ainda nao satisfeito com tantas victorias na duração longa de hum combate, marchava sobre o Castello, quando foi atacado por hum grande corpo de Mouros, que pareciao renascer das suas mesmas ruinas. Elle os foi levando com dezasete foldados, que o seguiao, por huma rua estreita, aonde lhe deitarao aos pés o seu Escudeiro, Fernao Chamorro; e porque o suppôz morto, depois de duas horas de peleija, a renovou com tal ardor, que os metteo pela porta da Villa, toda murada, e defendida de muitos inimigos, entre os quaes entrou elle só com quatro companheiros, que forab os valerosos Alvaro Fernandes Mascarenhas, Vasco Esteves Godinho, Gomes Dias de Goes, e Fernando Alvares, homens pela sua fidelidade dignos de ficarem os seus nomes grayados nos bronzes immortaes.

Eta vulg.

Já todos suppunhao morto ao Infanfante, que nad apparecia; e desejoso seu pai de o averiguar, se offereceo a este arriscado empenho o animo-fo Vasco Fernandes de Ataide, que demandando a porta, por onde o Infante entrara, huma grande pedra despedida do alto, lhe tiron a vida, que respira eternidades de fama. Com igual valor, e melhor successo logrou este in-tento Garcia Moniz, criado do mesmo Infante, que lhe estranhou respeitolo o excesso, com que se arriscava. e o obrigou a retroceder com perigo nao menor na retirada, que na peleija. Ao mesmo tempo recebeo aviso do Infante D. Duarte, para que lhe fosse fallar na Mesquita maior, aonde o esperava dom o Infante D. Pedro. Quando elle queria obedecer a este recado, soube que a gente deste ultimo Infante sustentava outro ataque contra innumeraveis Mouros, e voltando sobre elles, disse ao messageiro, que da sua parte dissesse a seus irmãos, que dia semelhante nao era para se perder. A toda a presia veio outra ordem, pa-

ra que deixasse a refrega, e se reco-Era vulg. Ihesse á Mesquita, como sez com o gosto de encontrar vivo a Fernas Chamorro. Nas he explicavel o alvoroço, com que os Infantes recebêras nos braços ao heroico irmas, e pouco depois seu pai, que largo espaço se esteve revendo neste duas vezes silho da sua natureza, e disciplina.

O Governador Zalá Benzalá, rodeado das gentes, que haviab escapado, quiz fazer-se forte no Castello; mas vendo a Cidade toda perdida fobre a marcha, immediatamente depois do desembarque, naó cuidou em seguir o meio mais honrado, senao o mais seguro. Naquella noite pôz elle em cobro suas mulheres, e filhos com as riquezas, que podérao levar as pessoas da sua familia, e consultando com o medo o que faria no dia seguinte, resolveo nao o vêr amanhecer dentro do Castello de Ceuta. Elle montou hum cavallo, e fugindo acceleradamente, toda a sua guarnição lhe seguio os passos, deixando desamparado o Castello, aonde havia riquezas TOM. VI.

Eravulg consideraveis, que El-Rei deixou livres para as saquear Joao Vasques de Almada com a sua gente, que delle tomou posse, e arvorou a bandeira de S. Vicente, Patrono de Lisboa, na mais alta das suas Torres. Restava examinar as casas, onde estavao occultos muitos Mouros, que nao se attreviao a desamparar a sua Cidade, que sendo entao hum dos Emporios, que illustravao o Universo, tinha em si riquezas infinitas em ouro, e generos preciosos, que estimulavas a cubiça.

Finalmente, a fortuna del Rei em hum só dia desembarcou, e conquistou a famosa Cidade de Ceuta, defendida de huma guarniça o numero la, que nella deo tantas batalhas, quantas foraó as pórtas, os passos, as ruas, que disputou aos nosfos, e nos vendeo a troco mais de fadigas, que de sangue. Faz-se incrivel que, no meio de tantos perigos, só morressem oito dos nossos, cinco na porta, que rompeo Vasco Fernandes de Ataide, e trez dentro na Cidade, que forab o mesmo Ataide, o Alferes D. Henrique ....de

de Noronha, e hum foldado ordina- Era vulge rio. O número dos Mouros, que faltárao he incerto, ainda que alguns dizem dez mil, que os nossos nao gastárao o tempo em contar, senao em lançar ás ondas a grande multidaő dos seus cadaveres, que bordava o as praias do desembarque, e estavao amontoados por todas as ruas da Praça, para evitarem os effeitos da corrupção. Seguio-se o saque, em que a trópa, mais transportada do furor, que da cubiça, estragou generos, drogas, e especiarias preciosas, de que estava recheada huma Cidade, que era o porto universal do Commercio, aonde as Nações da Europa vinhao buscar as producções estimaveis do Oriente, que alli se conduziao de Alexandria, de Damasco, de Egypto, da Libia, e de outros lugares apartados, entao desconhecidos aos habitadores do nosso continente.

Tanto que El-Rei se vio senhor da Cidade, mandou dar parte da sua victoria ao Governador de Tarisa Martim Fernandes Portocarreiro, que sez Era vulg.

a mais alta estimação desta benignidade Real, e quiz vir a Ceuta em pessoa para agradecella. O mesmo aviso fez a D. Fernando, Rei de Aragao, infinuando-lhe quanto desejava acompanhallo na guerra dos Mouros com as suas armas, especialmente se elle emprehendesse a conquista do Reino de Granada. A mesma attenção teve com o Rei de Castella; e dadas estas novas de tanto gosto, e interesse para a. Christandade de Hespanha, no dia seguinte ao do rendimento da Praça, determinou El-Rei purificar a Mesquita Maior das expiações barbaras, e ridiculas dos Agarenos para dar nella graças a Deos por tamanha victoria, succedida a 21 de Agosto. Esta acçaó pia se interrompeo, e nao pode ser executada, senao no Domingo seguinte, 25 do mesmo mez, por apparecerem á vista da Praça numerosas partidas de Mouros, que os nossos sahias a receber; mas observando, que os seus defignios nao erao outros, que os de dar á Pátria as ultimas despedidas, elles senao movêrao mais, e cuidárao

em practicar os devidos actos de Re- Era vulg. ligiao, como cultos de agradecimento ao Senhor dos exercitos.

Feita huma solemne Procissão, se entrou a purificar a Mesquita, que depois foi Cathedral, com as ceremonias, que a Igreja determina, e foi dedicada ao Mysterio da Assumpção da Senhora. Assistirao a estes actos, e ao Te Deum, que foi cantado por todo o Clero revestido de ornamentos riquissimos, El-Rei, os Infantes, e toda a Nobreza, no fim dos quaes ferirados ares os instrumentos bellicos, e se seguio huma Homilia eloquente, propria da acçao, que recitou o Mestre Fr. Joao de Xira. Depois foi celebrado o Sacrificio da Missa com tantas lagrimas de ternura dos Principes, e de todos os assistentes, que bem mostravao serem os Portuguezes huns homens tao sensiveis, quando prostrados aos pés de Deos, quanto inexoraveis no furor das armas sobre os inimigos do seu nome. Concluio-se a acçao com a brilhante ceremonia de serem armados Cavalleiros por El-Rei, segundo a ordem

Era vulg. dem dos nascimentos, os Infantes, è o Conde de Barcellos. Depois todas estas mãos Reaes se occupárao, e cançárab todo aquelle dia em conferir a mesma honra a tantos Fidalgos, e Officiaes benemeritos, quantos na conquista de Ceuta haviao coroado com heroicidade as suas façanhas precedentes.

> Que destino se havia dar a Praça tao importante, foi o assumpto, que principiou a occupar os pensamentos do Rei, e quiz ouvir os do seu Conselho. Nao forao poucos os que impugnárab a sua conservação em huma terra de inimigos, muito apartada de Lisboa; que pedia huma guarniçao fór-te, despezas grossas, e contínuas. Prevaleceo porém o voto, a que se en-costárao o Rei, e os Principes: Que aquella conquista se emprehendêra pata gloria de Deos; que por essa mes-ma razao se devia conservar: que diria o mundo, quando depois de tan-tas fadigas, tantos perigos, tantos gal-tos, o Rei de Portugal le aballara confitodo o poder dos seus Reinos pa-

tà arrafar quatro paredes em Africa? Era vulga Como feria possivel, depois de ter na sua mas a Chave desta parte do Mundo, e das portas de Hespanha, abandonalla aos inimigos para lhes deixar a elles a entrada franca, para a sechar aos Christaos, que a Providencia em alguma Época quereria fazer senhores daquellas terras barbaras?

Estes, e outros semelhantes modos de pensar, fizerao resolver El-Rei a conservar Ceuta, que quizera encarregar ao valor, e experiencias do Condestavel, ou de Gonçalo Vasques Coutinho; mas ambos modessamente se esculárao: o primeiro, porque avançado em annos, já andava resoluto a abater as vaidades do seculo, enterrandofe em vida no Convento do Carmo de Lisboa: o segundo com o mesmo pretexto da velhice, acompanhada de muitos achaques. Pôz El-Rei os olhos em Martim Affonso de Mello, que fugerido por dous criados seus, destes que nas casas dos senhores fazem o papel de validos, nao acceitou a merce Real; mas os criados, que dis-

fua-

Eravulg. suadirad o amor, porque nad queriad ficar em Ceuta, forad os primeiros nomeados para a sua guarnicad. O bravo D. Pedro de Menezes, Conde de Viana, que soube quanto El-Rei pasfára com estes Fidalgos, se veio offe-recer para governar a Praça, que disse lhe bastava para a defender hum pao de zambujo, que acaso levava na mas. Ao exemplo do Conde, se offereceo tambem para o acompanhar o valeroso Ruy de Sousa com 40 homens seus; e depois outros Fidalgos, que na au-la daquelle grande Mestre, encantoados nesta lingua de Africa, obrárao em muitos annos tantas gentilezas, que o mundo ainda as ouve com veneração, e vao occupando em todas as idades as cem boccas da Fama.

Depois del Rei agradecer ao Conde, e a Ruy de Sousa o seu zelo com expressões mais significantes das que sas proprias de hum Rei para os seus vasfallos, nomeou 300 homens, que encarregou ao Monteiro Mor, Lopo Vaz de Castello-Branco, e ordenou aos Infantes escolhessem da sua gente

a que lhe parecesse mais habil para si- Eravulga. car de guarniçao em Ceuta. Os dous Infantes D. Duarte, e D. Henrique nomeárao cada qual outros 300 homens, que o primeiro entregou ao commandamento do mesmo Conde, e o segundo ao de Joao Pereira o Agostim. O Infante D. Pedro deixou 250 a cargo de Gonçalo Nunes Barreto, parente do Conde, que em acções de grande valor desempenhou bem a qualidade do seu illustre sangue. Os outros corpos destinados á defensa da Praça, e tirados do commum do exercito, foi a melhor gente do Alem-Téjo ás ordens de Manoel Mendes Cerveira: seis centos Bésteiros, que mandava o seu Anadel Mon, Alvaro Annes Cernache, e aos Fidalgos voluntarios se encarregárao com outras partidas as guardas das pórtas, das torres, e lugares de mais perigo; de sórte que no número, e na qualidade ficou respeitavel a guarniçao de Ceuta.

En vulg.

#### CAPITULO IV.

Como dispostas as cousas de Ceuta, El-Rei se fez na volta de Portugal, e dos mais successos deste tempo.

INCARREGADO O Conde D. Pedro de Menezes do governo de Ceuta, que a 5 de Março de 1421 foi criada Episcopal pelo Papa Martinho V., e nomeado seu primeiro Bispo Fr. Aymaro, que o era titular de Marrocos, e fora Confessor da Rainha D. Filippa. Fez El-Rei aprestar a armada, que havia partir para Lisboa no dia dous de Setembro. Elle se esqueceo da Magestade para se despedir derramando ternuras sobre os vasfallos dignos, que deixava mettidos em occasiões de tanta honra, e lhes quiz anticipar com a muita, que lhe fez. Embarcárao os que haviao partir, e dado o final de levar, soltárab as vélas com saudade dos que ficavao, invejas dos que hiao, e com viagem feliz, toda a armada deo fundo sobre a barra da Cidade de Т2-

Tavíra, no Algarve. El-Rei saltou em Era vulg. terra com os Infantes, que sorao recebidos entre acclamações; e despedida a armada para Lisboa, elles sizerao por terra a jornada de Evora, aonde os esperavao os Infantes D. Joao, D. Fernando, e D. Isabel com o Mestre de Avis, Governador do Reino, a quem elles sicárao encarregados.

A primeira acçao del Rei nesta Cidade, que se deixára occupar de júbilos extremos, foi a de assistir na sua Cathedral ás públicas acções de gracas, que os seus votos encaminhárao ao Ceo, pelos beneficios recebidos em huma expediçao, para elle de tanta gloria, que aos titulos de Rei de Portugal, e do Algarve, ajuntou o de Senhor de Ceuta. Theatro famoso de acções militares até a perda da liberdade do Reino, e unica das nossas Praças, que depois da Acclamação do Rei D. João IV. ficou no poder de Hespanha, nao só pela razao de estar entaó governada por hum Official Caste-Ihano; mas porque o Marquez de Eliche na Paz de 1668, sendo PlenipoEra vulg. tenciario de Filippe IV., e tendo inf-trucções fecretas para convir na fua restituição, fez os Officios com tanta dexteridade, que conseguio ficar no dominio de Hespanha, que com acções gloriosas a tem conservado, e possue até ao presente com outros prefidios em Africa.

> Para tratar daqui em diante individualmente as acções sublimes, que no espaço de 22 annos obrou em Ceuta o Conde D. Pedro, Progenitor da Casa de Villa Real, Heróe superior a muitos, nas façanhas só a si igual; assim como as fez a sua inimitavel espada, era necessario, que as escrevesse huma singular penna. Assim que os Mouros virad levar a armada, cuidárao tanto em lhe nao dar socego, que no dia seguinte vierao muitos sobre a Cidade, donde foi preciso sahir para lhe mostrarmos, que nas os temia-mos, nem os nossos braços se havias occupar em defender-se nos muros, sem virmos castigar-lhe as suas confianças no campo. Bem o experimentárao elles nos dous primeiros encontros,

em que o cedêra o ao nosso valor, tao Era vulga coberto de mortos, e regado de sangue, que algum tempo se abstivéra o de medir as armas, que quanto mais multiplicava o número, maior reputaça o dava o ás nossas victorias.

Entaő o Conde, para desembaraçar a campanha, sahio em pessoa a cortar nos redores da Praça os arvoredos, que podiao facilitar as emboscadas; a arrasar os muros, e vallas das fazendas, que impediad os passos; a demolir hum Palacio, que tinhab de recreio os Reis de Féz. Estrago dos Mouros tao sentido, que vinte dias continuos o quizerao despicar com alfaltos sobre a Cidade , lastimados da perda, ou sentidos da injúria. Nao podérao conter-se os Portuguezes sem Îhes mostrarem a sua corage sora dos muros, aonde o alentado Abú, que mandava os Mouros, depois de se conduzir como bom Official, tanto se deixou penetrar da morte, que demos a seu sobrinho o bravo Almançor, e aos melhores dos seus soldados, que nos deixou nas mãos huma gloriofa vi- )

Era vulg. Ctoria, e a Praça desaffombrada de tantas impertinentes visitas.

Coroárao os nossos Fronteiros de Africa os successos deste anno, que vou tratando, com a tomada dos dous Lugares de Val de Laranjo, e de Bulhões, donde se recolhêrao reputados, e ricos. A expedição do primeiro marchárao cem homens escolhidos, que affaltáraő a povoaçaó no maior silencio da noite, e quando se recolhiao com huma preza importante de gados, e outros generos, forao atacados como vigor pelos moradores dos Póvos vifinhos. Elles vierao na marcha sustentando a defensiva com toda a ordem. até que forao soccorridos por Gil Lourenço de Elvas, e depois pelo mesmo Conde, que os conduziras á Praça com todos os despojos, sem a perda de hum só homem. O Lugar do Valle de Bulhões era o mais principal, povoado de Mouros illustres, que outros cem dos nosfos investirao em huma madrugada com morte de muitos, prisão de alguns, e fugida dos mais. Avisado Abu deste insulto, correo em seu

foccorro, e pôz em grande conster- Esa vulga nação na retirada aos nossos, que sendo soccorridos por Gonçalo Nunes Barreto, Pedro Gonçalves Malasaya, e Joanne Annes Raposo, voltárao caras aos inimigos, que derrotárao com perda de muitos mortos, e cativos.

Se a conquista de Ceuta foi huma Época gloriosa para o Rei D. Joao I. nao o he menor para o seu creditos abolição, que elle fez no seu Reino da Era de Hespanha, maneira de contar, a que se sugeitarao os Hespanhoes antigos em obsequio ao Imperador Augusto Cesar, e que por ella datavas os leus Actos conformes aos annos do reinado daquelle Imperador. Entendem os nossos Authores, que esta voz Era se deriva da palavra Latina Æs, que significa cobre, ou moeda; fundandose no tributo, que os Hespanhoes, e as outras Nações forao obrigadas pa-gar a Augusto. Outros Escritores prefumem, que os antigos tinhao costume de escrever em abreviação estas pa-lavras Annus Erat Regnantis Augusti, que declaravas conforme ao anno, em

Eravulgi que elles viviao, pondo nesta fórma as letras iniciaes A, E, R, A, que reunidas compunhao a voz Latina Æra, depois geralmente introduzida nos Póvos do Universo. Tambem se pode entender, que a palavra Era traz a sua origem das vozes Latinas Ab Exordio Regni Augusti, como se assim quizesfem as gentes confagrar os primeiros annos do reinado daquelle Principe feliz

> Mas sem eu me fatigar na discusfao desta origem, so direi pelo que pertence á minha Historia, que D. Pedro IV., Rei de Aragao, foi o primeiro Monarca, que no anno de 1350 abolio nos seus Estados a Era de Hespanha; que o mesino se fez em Va-lença no de 1358; em Castella no de 1383; agora em Portugal neste de 1415, para derrotar huma Era 38 annos anterior ao modo de contar de todos os paizes Christãos. Como era mais conveniente, e honroso aos Povos, que tinhao recebido o Evangelho, datar os seus Actos pelo ponto da Época luminosa do Nascimento de Chris

to, segundo o costume da Igreja Ro- Era vulg. mana, que nao pela Era de Augusto Cesar: El-Rei ordenou se seguisse esse methodo, que evitava hum grande número de embaraços, inevitaveis nos negocios, e no Commercio entre as

Nações.

Nao estavao ociosos os Fronteiros 1418 de Ceuta, que nos trez annos primeiros depois da sua expugnação sopportárao com constancia incrivel o peso de huma guerra impertinente, em que o número dos combates excedia o dos dias. Ordinariamente elles principiavao pa Praça repelões, que no campo acabavao batalha , com tanta reputação do Conde, e gloria das nossas armas. que de muitas Nações da Europa vinhao bravos Aventureiros matricularse em Ceuta nas nossas Aulas militares. Entre a multidat destes encontros até ao primeiro sitio da Praça, que logo escreveremos, forao célebres o da expugnação da Aldea de Albegual, aonde despicamos a perda de Pedro Lopes de Azevedo, e de Vasco Riocaldo, que nos matárao, atasca-TOM. VI. dos

Era vulg.

dos os seus cavallos em hum atoleiro. com a morte de cem Mouros, correndo o anno de 1416. As successivas escaramuças, com que em 1417 derrotamos hum corpo de 250000 infantes, e 20000 cavallos, que por vezes investirad a Praça, e outras tantas vencemos no campo com igual perda sua, e honra nossa. Depois em todo o Verao as sahidas contínuas, com que in-sultamos os Mouros visinhos, sempre com grande perda das suas vidas, e fazendas.

Informado della o Rei de Féz. e que nestes combates sempre o damno era dos Mouros, resolveo-se a mandar hum Capitao famolo, que com exercito confideravel refreasse o nosso orgulho, em quanto elle nao se punha em estado de vir sobre a Praça em pessoa. A maior parte desta gente se soblevou na marcha, e matou o Chése; ficando o campo livre para invadirmos, e saquearmos o lugar de Almarca. Quizerao os nossos descançar das fadigas da marcha, do pelo dos delpojos; e o fizerao fem ordem fiados no refe

# de Portugal, Liv. xxiii. 163

peito da victoria, como se no Paiz Era vulg. inimigo a arte militar consentisse esta relaxação da disciplina, que nos custou a vida de quarenta e dois homens, com rotura do relpeito das nossas armas, até entaő estimadas invenciveis. Souberad os Mouros derrotados aproveitar-se do nosso desacordo para reunir-se, e causar-nos hum dia fatal, quando podera ser o mais feliz, se a ambiçad, ou a inveja, nad tivesse a melhor parte neste primeiro infortunio em Africa. Intentou despicallo o Conde, que sahio com hum grosso destacamento; mas talando cinco legoas de terra, que achou despovoada, se recolheo sem: cativos, nem despojos, sentido de lhe faltar conjunctura para lisongear o valor de hum grande Senhor Allemao, parente do Imperador Sigismundo, que atrahido do estrondo da fama do nosso Chéfe, veio a Ceuta com muitos Fidalgos da sua Naçao. aprender com aquelle grande Mestre os rudimentos da guerra.

As discordias civis entre os Mou-

L ii Rei

Era vulg. Rei de Féz, e hum de seus irmãos, haviao sido até agora a causa delles nao admittirem a alliança com o Rei de Granada, que lhes propunha a restauração de Ceuta; que lha largariao, porque elle a podia defender melhor por mar, e terra, e que por esta Praça lhes daria hum equivalente vantaioso. Como tinhao cessado as revoltas, o partido de Granada foi acceito, e em Africa, e Hespanha principiavao a mover-le armas innumeraveis contra o nosso presidio, que tinha na sua tésta hum Heroe, que conhecendo o medo para o desprezar, nada o assultava o ruido de tanto poder conjurado para o seu damno. Elle, com rosto alegre, animou os companheiros da sua fortuna, contando-lhes o númeto dos Mouros, que quanto fosse mais crescido, tanto mais lhes multiplicaria trofeos despedaçados para varrerem a campanha de Ceuta. A 11 de Agos-to principiáras os Mouros a ser vistos da Praça; e porque o Conde dese-java informar-se das suas forças, mandou embarcar a Diogo Vasques Porto-

car-

carreiro para ir saltar nas saldas de hum Era vulg. monte, sobir ao cume, que descobria todo o campo dos barbaros, e informallo do que observasse. Elle voltou com a informação, de que os Mouros nao tinhao número; que parecia se despovoára Africa; que todos animassem o valor na certeza, de que lhe sobrariao occasiões para se fazerem honrados.

#### CAPITULO V.

Do sitio, que os Mouros pozerao sobre a Praça de Ceuta, que forao obrigados a levantar pelo valor do Conde, e soccorro dos Infantes.

Ad podiad sopportar os Mouros o pesado freio, que havia tres annos lhes deitamos com o rendimento de Ceuta, que nad podêrad levar por meio de tantas sobprezas intentadas, e resolvêrad sitialla por terra com todas as suas sorças, auxiliadas no mar pelas do Rei de Granada. O incançavel Conde, depois de prevenir quanto era pre-

Era vulg. ciso para se defender dos Africanos: guarneceo o porto de Almina, por onde esperava o desembarque dos Granadinos. Quando os primeiros principiavao a dar-nos violentos repelões, appareceo a armada dos fegundos, que nao quizerao perder tempo em provar a nossa corage, geralmente assaltada por todas as sorças unidas. Nesta primeira occasias mostráras os nossos aos barbaros o que tinhao, que esperar delles em todas as futuras. Como a chusma era monstruosa, especialmente a que investio a porta da Barreira, a nossa artelharia já entad bem servida, e as muitas armas de arremeço, que mandou arrojar, e disparar o Conde, fez nelles tal estrago, que os montes dos mortos podiao fervir de escada ans vivos.

> Vencido o desembarque, se sez mais geral o assalto, que passou a espantolo na torre de Féz, e sobre a Couraça, que defendia Gonçalo Velho, depois Commendador de Almourol. Este bravo Fidalgo com hum só camarada se fez forte em hum alto con

tra todo o poder dos Mouros por Era vulg. aquella parte, donde foi soccorrido pelo Conde, que tresbordando alegria, se receava de vêr correr o seu illustre sangue. Entas recobrou Gonçalo Velho o posto, que sustentou todo o dia, nas só rodeado de valentes Cavalleiros; mas de Damas especiosas, que enganando o sexo com o trage, e o valor, nada as distinguia dos Heróes. A noite apartou os combatentes dos combatidos, estes cheios de reputação, e gloria, aquelles cobertos de ignominia, e affronta.

Hum dia descançáras os Barbaros para apertar as feridas; e no da Asfumpças da Senhora, sempre fausto para El-Rei D. Joas I., se preparou o theatro para outra representaças brilhante. Guiava os Barbaros hum Mouro nosso, que sugar a sahirem dous homens de pé persilados de hombro a hombro. Tas violento soi o assalto de terra, que os Bésteiros desamparáras os muros, e soi necessario, que os Fidalgos, e os Cavalleros corque os Fidalgos, e os Cavalleros cor-

Era vulg, ressem a supprir a sua falta. O Mouro desertor, que observava estas manobras, correo a buscar o cano com muitos dos mais valerosos; mas encontrando a opposição de Assonso Pires, Escudeiro do Conde, os deteve ás lançadas, esperando mais gente, que os rechaçou com morte dos que fe tinhao avançado até a entrada da Pra-ça. Já alguns dos Mouros haviao ferrado os muros della, quando passava Martim de Castro, que com valor proprio do seu sangue, se lançou a elles com fortuna igual á resolução; mas a este tempo tinhao elles vencido o defembarque, que augmentou o temor no corpo da Praça.

O Conde se valeo entad da industria de mandar persuadir á guarniças, que elle consentira no desembarque dos Mouros para os colher juntos sem dividir a gente, que esperava fizesse nos feus postos a defensa, que se promet-tia de companheiros tab honrados. Approveitou esta diligencia, como se podia desejar; porque animados todos, e lançando-se aos perigos, Joa6 Lope\$

pes de Azevedo, e Ruy Vasques Pe-Era vulgireira rechaçárao o assalto pela parte do mar, fazendo embarcar os Mouros fem acordo; e os que pelo da terra sobias aos muros, se foras retirando com a perda de 30000 vidas, e de innumeraveis feridos. O Conde. e os bravos Cavalleiros, que o dia inteiro sustentárao o peso dos Barbaros, matizárao a victoria com o seu sangue, e nella, entre outras Heroinas, se sizerao célebres Leonor Affonso, Catharina de Sant-Iago, e especialmente a mulher de Ruy Gomes, que ao lado de seu marido, o ajudou em todos os combates com mortes de alguns Mouros, que deixárao a vida nas mãos valerosas do seu sexo fragil. Elles se retirárao ainda mais corridos, que cortados, deixando no campo o que nao consummirad com o fogo.

Retirado com tao pouca reputação hum exercito formidavel, o Conde cuidou em se preparar para nova visita, que esperava com maiores forças, de que sez logo aviso á Corte para ser soccorrido a tempo, por causa da si-

Era vulg. tuaçao mais critica, em que se achavao os negocios pela resolução de Zalá Benzalá, que se havia declarado vassallo do Rei de Granada. Tanto que em Lisboa forao recebidas as Cartas do Conde, ordenou El-Rei aos Infantes D. Duarte, e D. Henrique preparassem o soccorro para Ceuta, que o segundo destes Infantes quiz commandar em pessoa. Quando elle dava todo o calor á jornada, veio noticia, de que os Mouros outra vez se deixárao vêr, e que contentes com fazer sobre a Praça algumas evoluções militares, tornárao a retirar-se. Entao se determinou, que fossem reforçar a guarniçao seiscentos homens, que mandava D. Joad de Noronha, e com elle se embarcárao seu irmao D. Fernando, que depois foi Conde de Villa-Real, e genro do Conde Governador de Ceuta, Pedro Vasques de Almada, seu irmao Joao Vasques da Cunha, Luiz Gonçalves, depois Védor da Fazenda, e Rico-Homem, com outros Fidalgos, que quando chegáraó á Praça, já encontrárao nella a Fernao de Sá,

Alcaide Mór do Porto, com alguma Era vulga gente, e com parte da do Algarve a Carlos Peçanha, filho do Almirante, e a Affonso Vaz da Costa, igualmente attrahidos do servor do zelo, e do

desejo da gloria.

Como passou hum mez sem apparecerem os Mouros, D. Joao de Noronha notava o Conde de demasiadamente circunspecto depois do sitio, e resolveo embarcar-se para o Reino com a sua gente. Elle o fizera se o vento contrario o nao impedira, especialmente quando o Conde o avisou para pôr em terra o soccorro, porque vira naquella noite muitos fogos nas montanhas visinhas, que entendia ser o exercito, que vinha sobre a Praça. Zombava D. Joao deste recado, arguindo o Conde por se assultar com o fogo, que faziad os Pastores na entrada do Inverno, quando da bahia de Gibraltar vio sahir a númerosa fróta de Granada, que navegava em soccor-ro do exercito de terra. Em quanto D. Joad se postava em forma de resistir, o Almirante Mulei Zaide pojava a armaEra vulg. mada fobre a ponta de Almina para chamar alli toda a defensa, e facilitar o desembarque no porto do Barbaçote. Elle logrou o projecto como o pensou, e sem difficuldade pôz em terra 150000 homens; mas atacados por Luiz Gonçalves de Albergaria, Joad das Aguias, Affonso Pereira, e Nuno de Barros, parárao a marcha na face destes quatro gigantes de valor. Cresciao tanto os Mouros, que os rodeárao, quando os nossos os soccorriao; e elles animados rompêras o centro do esquadrao inimigo, ainda que a troco da vida de Joao das Aguias, e de huma grande ferida de D. Joao de Noronha, de que veio depois a morrer em Almodovar, havendo já degolado sete Mouros pela sua mao.

Soube o exercito de terra, que os nossos se retiravas de Almina, e com suror barbaro atacou a Cidade por todas as partes com huma tal multidas de homens, que causava espanto. Muitas vezes se vio ella perdida neste assalto temeroso de cinco horas, em que o mesmo valor sem descanço resistia com

com milagres de espírito aos Mouros, Era vulga que a cada instante se revesavao. Em fim, tab cançados elles de se vêr morrer, como nos de os matar, suspendêrao por aquelle dia o combate para continuarem o sitio com outras formalidades. O impavido Conde, em quanto elle durou, andava pelo muro tao alegre, que bastava o semblante para animar os homens; o despreso dos perigos para se conhecer o valor da gloria; a serenidade do animo para multiplicar os triunfos. Sabido no Reino o aperto de Ceuta, cs Infantes D. Henrique, e D. Joao se embarcarao em huma grossa armada para a soccorrer, e o Infante D. Pedro foi mandado com feu irmao D. Duarte ao Algarve para estarem mais visinhos ás occurrencias de major necessidade. O Rei de Granada estava em Gibraltar com a resoluçao de ir em pessoa ao sitio, quando embocou o Estreito a nossa armada. de que fez aviso aos sitiantes com muitos fogos, que elles contárao por outro tanto número de navios Portuguezes : conceito, que pôz o seu campo

Bra vulg. no maior desacordo, e a Mulei Zaido no cuidado de salvar a sua sróta.

Os nossos, que pelo movimento dos Mouros entendêras lhes chegava o soccorro, contra o parecer do Conde, sahirao muitos pela parte de Almina, e travárao huma pesada escaramuça, em que Mulei Zaide teve a vantagem de nos fazer recuar duas vezes. Ignorava o Conde a nossa retira. da, quando se resolveo a vir com D. Joao de Noronha, e o grosso da gente ao campo, aonde entao acabou batalha a que principiou escaramuça. Obrárao os nossos procesas inauditas; e o Conde, rota a lança, e morto o cavallo, brigava a pé com a espada na mao, como leao indomito, que se fazia invejar de amigos, e contrarios. Sueiro da Costa, que foi Alcaide Mor de Lagos, não lhe fazia falta huma mao cortada, para com a outra deixar de dar golpes espantosos. Assim se conduziao os mais cavalleiros, e soldados, até que a morte de Mulei Zaide declarou a victoria. De todo o seus exercito apenas pode huma galé levar cin-

eincoenta homens a Gibraltar; que o Eravulgi resto, ou se lançou ás ondas, que o tragavao, ou soi passado aos sios das nossas espadas. Como as galés haviao ido áquella Praça para conduzir o Rei de Granada, os navios ligeiros buscárao a contra-costa de Almina, aonde os atacárao as nossas sustas, que rendêrao muitos.

Acabada a funçad chegárad os Infantes ; que immediatamente desembarcárao virao o campo coberto de grande número de cadaveres, e tiverao o gosto de assistir á entrada na Praça de 10000 prinoneiros, que fizemos no combate ; mas contrapezados de nao se acharem sem pessoa neste honrado feito. O alentado Abú, que quiz soccorrer os de Granada, tambem perdeo a vida; e como os barbaros de Africa tinhao todas as esperanças nos Granadinos destroçados, depois de quarorze dias de trincheira aberta laterrados da sua ruina, levantárao com precipitação o sitio da terra. Rodeado desta gloria, e cheio de reputação achárad os Infantes ao Conde, que com

Eta vulg. com o rendimento mais humiliante lhes offereceo as chaves do Castello, que elles nat quizerat acceitar, protestando que na sua mas valerosa estavas com tanta dignidade, como nas suas Reaes, e que os Infantes de Portugal naô escolhiao outro quartel em Ceuta, senao a casa do seu Chése, que acantoado em huma ponta de Africa, honrava a Pátria com ospregao da Fama em todo o mundo. O Conde estimou esta mercê dos Infantes como devêra, e no serviço de tab altos hospedes mostrou, que a sua liberalidade tinha a mesma estatura do seu valor. Desejavat os Infantes assignalar-se em alguma empreza, por nao chegarem a tempo de ser authores do levantamento do sitio, e se resolvêrao a atacar Gibraltar, sem haver instancia que os desviasse deste projecto. Huma tempestade no Estreito, que por muitos dias delgarrou a armada, foi o unico obstaculo; porque voltando a Ceuta para se refazerem, achárao ordens apertadas del Rei seu pai, que mandava le recolhessem sem demora.

# DE PORTUGAL, LIV. XXIII. 177

Cedeo o valor á obediencia, e na via- Era vulga gem os affaltou outra tormenta, em que se perdêrad dous navios com morte de bastante gente, e do Alcaide Mor de Alenquer, Ruy Gomes de Azevedo: primeiro ensaio do Oceano, que no discurso dos seculos tinha de ser sepultura de innumeraveis Portuguezes, como se delles se quizesse vingar em castigo de lhe devaçarem os seus recostos, golfos, e enseadas mais remotas; navegação a que nós vamos dar principio no Capitulo seguinte debaixo dos auspicios do Infante D. Henrique, juntamente com a retirada, que o Condestavel sez do mundo para o Claustro.

Era vulg.

# CAPITULO VI.

Primeiro descobrimento do Infante D. Henrique na vida del Rei seu pai, e retiro do Condestavel para o Convento do Carmo de Lisboa.

1419

As duas viagens que fez a Ceuta o Infante D Henrique, Duque de Viseo, Mestre da Ordem de Christo, Principe tao fanto, sábio, e amante do Reino, que todos os obsequios, que se tributad á sua memoria, sad agradecimentos mal talhados para a corpulencia da nossa dívida. Elle se informou dos Mouros de Féz, e Marrocos, da Costa, e continente de Africa, das gentes, e Nações, que os habitavad até ao Cabo de Nad, aquelle Promontorio tao horroroso, que já entao se dizia em Hespanha: Quem for ao Cabo de Nao ou voltará, ou nao. Neste mesmo anno, que foi o em que elle se recolheo do soccorro, que levou a Ceuta, fiado nas illustrações sublimes do seu espirito, que nao se accom-

# DE PORTUGAL, LIV. XXIII. 179

commodava ás opiniões dos antigos, Eravulgignorantes da habitação dos Paizes além da Linha, mandou descebrir a Costa de Africa com instrucções de se passar além do Cabo de Nao. Gil Eanes, que mandava esta expedição, como se dirá em seu lugar, montou o Promontorio, e com admiração de Hespanha dobrou o Cabo Bojador, que assim se chama por começar a incurvar a terra de muito longe; e como a respeito da Cósta atraz descoberta, lança, e boja para alceste perto de quarenta legoas, deste muito bojar se lhe deo o nome de Bojador.

Occupado destes designios, o Infante, com beneplacito del Rei, mudou a sua residencia para o Algarve, lugar proprio para as navegações, e para a vocação do espirito, que queria occupado nas abstracções, no estudo, na applicação dos meios para os seus intentos sublimes. Elle escolheo o sitio mais alto do Promontorio Sacro, já chamado de S. Vicente, donde nada occulta o Horisonte sensivel, e que leva a vista sobre toda a circunferencia

M ii do

Era vulg. do Oceano, até onde parece que elle se une com o Ceo. Aqui sez edificar a Villa de Sagres, que muitos annos foi chamada a Villa do Infante, para proseguir della os descobrimentos além do Cabo Bojador, muito adiante dos seus 26 graos, e 23 minutos de Latitude, e dos quatro gráos de Longitude. Joao Gonçalves Zarco, e Tristao Vaz, dous cavalleiros da Casa do Infante, que sabiad os desejos de seu Amo, se lhe offerecêras para os executar a todo o risco, como instrumentos para a gloria de Deos na abertura do caminho, que levasse aos Infieis a fua palayra.

Embarcárad-se os dous Argonautas em hum pequeno navio, demandando a Cósta de Africa; mas antes de chegar a ella, o mar empolado os conduzio á descriçao a huma Ilha deserta, que elles chamárao do Porto Santo. por ser o lugar que os livrou do naufragio, situada aos 33 gráos, e sete minutos de Latitude, e aos dous gráos, e 10 minutos de Longitude, com cinco legoas de comprido, e duas de

lar-

largo, dez legoas ao Nordeste, e pou- Era vulg. co mais ao Leste da Ilha da Madeira. Daqui voltárao elles ao Reino, trazendo nas plantas, hervas, e outras producções os sinais da nova terra, que deixavao descoberta, e que o Infante estimou como presagio feliz de mais avançados progressos. Os mesmos Fidalgos se offerecêrao para tornar a ella, e povoalla, mais animados com a informação, que lhes déra hum Piloto Castelhano, chamado Joao de Mora-les, de outra Ilha, aonde o Inglez Machim se salvou com a sua Dama dos perigos do mar para acabarem lastimosamente sugitivos a Tragedia dos seus amores, que deo assumpto a huma das Epanaphoras elegantes de D. Francisco Manoel.

Para a mesma viagem se offereceo Bartholomeo Perestrello, Fidalgo qualificado da Casa do Infante D. Joaó, cada hum dos tres em seu navio, acompanhados do mesmo Piloto Joaó de Morales, e com viagem feliz chegáraó á Ilha do Porto Santo. Dizem, que Bartholomeo Perestrello depois de trabalhar

1420

Era vulg. Ihar algum tempo na sua povoaçad, voltára ao Reino, e que o Infante lhe déra a capitanía da mesma Ilha somente na sua vida : mercê, que passou a perpetua no anno de 1446, e continuou nos descendentes de Pedro Correa, genro de Bartholomeo Perestrel-lo. Joao Gonçalves, e Tristao Vaz, que inferiao ser terra huma grande sombra, que descobriad do Porto Santo, apenas chegárao forao em fua demanda, com a felicidade da achar a estimavel Ilha da Madeira, assim chamada em razad dos seus muitos, e copados arvoredos, tao fertil em grãos, fructos, e bons vinhos, que por muito tempo lhe dérao o nome de Rainha das Ilhas. Antes de chegar a ella os descobridores, avistárao hum Cabo, que chamárao de S. Lourenço em memoria deste Santo, que invocárao para Protector da sua expedição, aonde desembarcarao, cada qual por seu lado da mesma ponta da terra para a penetrarem.

> Joad Gonçalves Zarco foi dar a huma lapa, em que se recolhiad os lobos

marinhos, que foi dita Camara de Lo- Era vulz. bos. Appellido, que tomárao os seus Descendentes, e hoje comprehende muitas das casas illustres de Portugal. A parte principal desta Ilha he a do Funchal, que olha para o Sul, e tomou o nome do muito funcho, que alli criava a terra antes de ser cultiyada, e do grande incendio, em que o fogo achou materia para arder sete: annos contínuos. El-Rei D. Affonfo V. mandou no anno de 1451 fundar a Vil-- la do Funchal, que D. Manoel fez Cidade a 21 de Agosto de 1508. Tristas Vaz pela sua parte foi dar a Machico, sonde estava a sepultura, e Epitaphio escrito na cortica das arvores do Inglez infeliz Machim; e o Infante, em attençajo aos serviços deste honrado Fidalgo, que em nada merecia menos que Joao Gonçalves Zarco, no anno de 1441 lhe fez mercê da Villa de Machico, que depois delle possuirao seu filho, e neto, ambos chamados Tristao Teixeira, dos de Villa Real, e ultimamente seu bisneto Diogo. Teixeira , que morrendo sem succef-

Era vulg. cessao, El-Rei. D. Joao III. a deo entao a Antonio da Silveira em premio da defensa gentil, que fez na Praça de Dio, e hoje anda na casa dos Marquezes de Valença, assim como a Capitanía do Funchal na dos Condes da Calheta.

> Neste mesmo anno começou a Ilha a ser povoada, e depois se mostrou tab fertil, que so de vinhos se embarcaó cada anno mais de 200000 pipas, e em 150 engenhos de assucar se tiravao de quinto 600000 arrobas. Para dizer neste lugar tudo o que pertence a esta Ilha, o Infante mandou fundar em Machico a Igreja do Salvador, por ser ella do Mestrado de Christo no mesmo sitio aonde se achárao os osfos dos dous amantes Inglezes Roberto Machim, e Anna de Harfet. A segunda da parte do Funchal, foi a de Nossa Senhora da Natividade, que chamao do Calhão, por estar fundada junto ao mar na margem de hum rio, no mesmo lugar aonde desembarcou Joad Gonçalves Zarco, que tambem fundou a Ermida da Senhora da Con

ceição, depois Convento de Religio- Era vulga sas de Santa Clara, feito a expensas de seu filho. Ha na Ilha 139 Igrejas Parrochias, entrando a Cathedral, sete Collegiadas, e mais de 250 Templos, e Ermidas, comprehendidos quatro Conventos de S. Francisco, hum Hospicio de Carmelitas, dous Mosteiros de Claristas, hum recolhimento, quatro Casas de Misericordia, e hum Collegio, que foi dos Jesuitas. Ha nella mais de 100500 fógos, que se repartem por 40000 pessoas maiores, e povoad o seu terreno espaçoso de dezoito legoas de Leste a Oeste, e oito de Norte a Sul, ainda que em algumas partes se estreita.

Em 1514 o Papa Lead X., á inftancia do Rei D. Manoel, criou primeiro Bispo da Ilha da Madeira a D. Diogo Pinheiro, Vigario de Thomar, ou seu D. Prior, que tinha jurisdiçad sobre as terras da Ordem de Christo, em que entravad as descobertas, e' conquistadas, assim nesta Época, como nas seguintes: Jurisdiçad, que veio a extender-se ás Ilhas de Porto-

Era vulg. Santo, Madeira, Deserta, dos Açores, Cabo Verde, Costa de Africa, e Guiné, Arguim, S. Jorge da Mina, Congo, Angola, S. Thomé, India Oriental, e ultimamente ao Brasil. Em tempo do Rei D. Joao III. o Bispado do Funchal foi erecto em Arcebispado por Bulla de Clemente VII., que confirmou Paulo III., passada em 1539, e destinados para seus Suffraganeos quatro Bispados, que forao o de Angra, o de Cabo Verde, o de Santo Thomé, e o de Goa. D. Martinho, irmao do primeiro Conde do Vimielo, foi o primeiro Arcebispo do Funchal; mas no reinado do mesmo D. Joao III., e anno de 1550, por Bulla de Julio III. se separárao deste Arcebispado todas as terras snffraganeas, que ficárao sugeitas ao de Lisboa, em quanto se nao erigiao as Metropoles da Bahia, e de Goa. Por esta nova fórma tornou o Funchal a ficar Bispado, que só comprehendia as Ilhas da Madeira, Porto-Santo, Deserta, e Arguim, que hoje nab nos pertence.

Os Portuguezes, já instruidos pelo In-

Infante D. Henrique a governar as suas Esa vulg. navegações pelo curso dos Astros, e conforme o uso do Astrolabio, de tal sórte se aperfeiçoárao, que nós iremos vendo nos seus lugares chronologicos os grandes descobrimentos, e conquistas, que elles vierad a fazer na Costa de Africa, nas Ilhas do Oceano, nos dous Continentes vastos da Asia, e America, com huma extensao tao longa de Paizes, que se faz incrivel os podesse render, e conservar tantos annos com reputação, e gloria huma Naçao das de menos número, encantoada nos fins da terra em hum dos recostos mais pequenos da Europa.

Quando os Portuguezes assim tra- 1423 balhavao por sobmetella, o seu heroi-co Condestavel D. Nuno Alvares Pereira cuidava em despresalla. Foi grande a impressao, que causára no seu espirito a extemporanea morte de sua fi-Îha, a Condeça D. Brites, mulher do Conde de Barcellos, D. Affonso, que acabára em Chaves, e a que elle fora authorisar as honras da sepultura em Villa de Conde. Desde entao se des-

Era vulg. pegárao de todo os seus cuidados do mundo, e retirado a Villa-Viçosa fazia continua a sua conversação no Ceo. Deste retiro doce o arrancárao as ordens do seu Rei, quando quiz confultar com elle a jornada de Ceuta; quando o inítou para o acompanhar nella, querendo entretello com o governo daquella importante Cidade. Mas os annos avançados, as fadigas da guerra immensas, os achaques muitos, sobre tudo a alma absorta em Deos, já nao queria vencer em outros combates, que nos da carne contra o espirito, Elle se embarcou com El-Rei em Ceuta, acompanhou-o de Tavira, aonde desembarcou, até Evora, aonde se despedio; e vivendo comfigo no antigo apartamento de Villa-Vicosa, se foi dispondo para o retiro total do feculo.

Com a idéa de seguir o conselho do Evangelho para ser perfeito, elle traçou aquella disposição dando tudo, e reservando para si a esperança de possuir cento por hum na Casa do Senhor. Depois de repartir todo o seu movel,

e grossas quantias pelos pobres, ten- Era vulgi do de idade 63 annos, e dous mezes, deixou ao mundo, o que era do mundo. A sua neta a Infante D. Isabel, mulher do Infante D. Joab, deo as terras de Lousada, Paiva, e Tendães, a Villa de Almada, e as rendas de Loulé: a D. Affonso, Conde de Ourem, seu neto, largou quanto possuia na Provincia da Estremadura com os seus Paços de Lisboa: a D. Fernando, Conde de Arravollos tambem seu neto, udo o de que era senhor no Alem-Téjo. Perdoou as dividas, que lhe deviao; gratificou a todos os criados, que o servirao, e no anno de que vou tratando, a 15 de Agosto, para o seu Rei, e para elle, dia sempre fausto, vestindo hum pobre Habito da illustre Religiao do Carmo, deo o ultimo vale ao Mundo, e se recolheo no Convento, que elle fundára em Lisboa, sem consentir mais nome, que o de Nuno, nem querer outro alimento, que aquelle que pedisse de esmóda.

Affirma-se que El-Rei, e o Infan-

Eravulg, te D. Duarte informados da austeridade com que D. Nuno se tratava, • visitarao, e persuadirao a moderar-se, e a acceitar huma renda tenue, que lhe arbitrátad para a sua passagem; mas que nao foi possivel desistir da resolução de ser chamado Nuno de Santa Maria, como practicou até a morte. O seu abatimento profundo, daqui em diante, correo folto por todos os ambitos da humildade nos exercicios mais abjectos da Religiao, aonde nunca quiz ordenar-se de Sacerdote, protestando que era indigno. As disciplinas, e cilicios erao contínuos; as lagrimas o seu pao de cada dia, que suppriad o pouco de que usava para alimento, satisfeito com se perguntar nonde estava o seu Deos. Na Carida. de ardia; na Oração se abrasava, e batendo o seu espirito estas duas azas, se remontava cada dia ao Throno de Deos, e do Cordeiro, aonde o fumo dos seus incensos era levado pelas mãos dos Anjos. Nesta vida de delicia para a alma, quanto penosa ao corpo, elle perseverou sem esfriar oito annos,

#### DE PORTUGAL, LIV. XXIII. 191

e 75 dias até o de 1431, em que foi Era vulgareceber no Ceo a coroa de justica, que correspondia aos seus merecimentos, tendo de idade 71 annos, quatro mezes e sete dias. Em sim, morreo o Grande Condestavel D. Nuno Alvares Pereira: eternamente vive Nuno de Santa Maria.

Todas as Pessoas Reaes honrárao as suas magnificas Exequias: a sua rara humildade escolheo huma sepultura raza na Capella Mór do Convento, aonde espera a resurreição o Heroe, que vive immortal na Fama, hoje trasladados os seus ossos ao Presbyterio em hum tumulo ao lado do Evangelho, depois de estar cem annos brilhando em milagres no primeiro lugar da sua ultima vontade. Ao mesmo tempo se fez a trasladação dos ossos de sua mas Eria Gonçalves do Carvalhal da Capella dos Fieis de Deos para outro monumento immediato ao de seu filho com o Epitaphio: Aqui jáz a muito honrada, e virtuosa D. Eria Gonçalves, Madre do Santo Conde, que mandou fazer este Mosteiro. Foi D. Nuno ho-

mem

Eravalge homem de mediana estatura, e agigantadas forças; o rosto comprido, e a cor branca; os olhos vivos, e nas seições proporcionado; liberal sem affectação, e justo nos projectos; em todos os lances prudente, ainda que no valor arrojado; fidelissimo ao Rei, e à Patria, propugnador zeloso da sua honra; ornato brilhante da Naçao Portugueza, em todas as idades merece-

dor do nosso respeito.

Já dissemos que de sua mulher D. Leonor de Alvim, além de dous filhos, que morrêrao mininos, teve a D. Brites Pereira, que casou com D. Affonso, Conde de Barcellos, filho natural del Rei, de quem nasceo a Infante D. Isabel, que casou com seu tio o Infante D. Joao: D. Affonso, Conde de Ourem, Marquez de Valença, que pelo seu grande talento foi eleito para conduzir a Allemanha a Infante D. Leonor, mulher do Imperador Frederico III.: D. Fernando, Conde de Arrayolos, que succedendo na Casa a seu irmao, veio a ser Conde de Barcellos, e Ourem, Marquez de Villa-Viçosa, e Duque de Bragança, e Eravulgi, casou com D. Joanna de Castro, silha de D. Joas de Castro, Senhor do Cadaval, Progenitores da maior parte das Testas Coroadas, e da mais alta Nobreza de Europa. Entre estes netos, a Infante D. Isabel era as delicias de seu Avô o Condestavel, que esquecendo tudo depois que se escondeo no Claustro do seu Convento, ella lhe levou sempre huma grande parte do cuidado, que respirava a ternura da saudade na docura do termo A minha linda Isabel.

As virtudes heroicas do Condestavel confirmadas com a continuação de
muitos milagres, em que entrárao nove mortos resuscitados, e com os exemplos sublimes da sua vida, não só
lhe dérão em todas as idades a denominação de Santo; mas forão os sundamentos principaes da supplica, que
os Estados do Reino fizerão ao Papa
Urbano VIII. para o beatificar, quando elles se ajuntárão em Cortes no anno de 1641, e depois no de 1674 repetírão a mesma supplica a Clemente X.

TOM. VI.

Era vulg. todos os nossos Bispos, justamente empenhados em dar a Deos esta gloria, ao Santo Condestavel culto público, á Pátria esta honra. Nos sagrados Monumentos, que sez levantar a sua piedade, especialmente o Convento da Senhora do Vencimento do Carmo em Lisboa, e a Ermida á mesma Senhora, com o Titulo da Victoria no campo de Aljubarrota, e lugar, aonde no dia da batalha esteve arvorada a sua bandeira, vive immortal a sua memoria, e elles sas outros tantos Padroes, que perpetuas a fama das suas acções illustres.

#### CAPITULO VII.

Em que se trata das peregrinações do Infante D. Pedro, e outros successos, com a noticia dos casamentos dos Infantes.

nos inclinado ás viagens, que seu irmao D. Henrique aos descobrimentos.

Como elle tinha huma casa poderosa,

# DE PORTUGAL, LIV. XXIII. 195

com os titulos de Duque de Coimbra, Eravulg. Senhor de Tentugal, e outras muitas terras do Infantado, como immediato ao mais velho, e a natureza o dotára do engenho sublime, que se deixa vêr nas muitas obras, que compôz: elle entrou nos desejos de viajar a Europa, e satisfazer os que tinha de ir adorar na Asia os Lugares, que consagrárao os Pés do Redemptor. Havida licença do Rei seu pai, acompanhado de doze criados escolhidos, e na idade de 32 annos, elle partio de Portugal com o destino em Constantinopla, aonde chegou depois de vêr, e notar as Cortes dos Estados, por onde sez a jornada. Naquella Cidade, e na de Baby-Ionia, Corte do Soldao, foi recebido com civilidades, e magnificencias: passou á Palestina, e depois de adorar com culto religioso os Lugares San-zos de Jerusalem, e mais sitios, que Deos Homem santificara, veio a Italia, e em Roma nada teve que sentir o seu caracter no modo honroso, com que o distinguio o Papa Martinho V.. que entad lhe concedeo o Motu pro-N ii prio

Era vulg: prio para os Reis de Portugal se ungirema e coroarem, como os de França: Graça, que o Papa Eugenio IV. confirmou a El-Rei D. Duarte no anno de 1436.;

Em Allemanha deo o Infante marcas distinctas do seu valor, servindo ao Imperador Sigismundo nas guerras de Hungria, de Dacia, e depois contra os Venezianos, com tanta satisfação de Sigismundo, que o invessio no Dominio da Marca Trevisana, depois cedida .a Veneza no ajuste da paz. De Allemanha veio elle a Inglaterra, que sendo Pátria da Rainha D. Filippa, fua mái, excedeo a todos os outros Estados nos cortejos rendidos ao nosto Infante. O Rei Henrique VI. depois de apurar quanto havia de delicado em honras, festejos, e obsequios a tad alto Parente, o revestio das Devisas de Cavalleiro da Jarreteira. Com as mesmas attenções foi estimado nas Cortes de Navarra, e Castella, donde se recolheo a Portugal, depois de quatro annos de peregrinação. Ella causou huma impressao tao viva na simplicidade innocente daquelles tempos, que o nolnosso vulgo se explicava com dizer Era vulga que o Infante D. Pedro tinha corrido as sete Partidas do Mundo.

Sentia o Reino por tantas occasiões de grossas despezas, e pela continuaçao da guerra de Ceuta, que nestes annos andava bem acceza, sempre incançavel o bravo Conde D. Pedro em sustentalla, huma grande falta de dinheiro, que o genio de alguns Ministros propunha se reparasse batendo em moeda a prata das Igrejas. Não foi necessario usar da violencia, porque o Cléro zeloso, sabendo a causa justa da necessidade, a offereceo toda, dizendo que o cabedal consagrado a Deos nao se gastava menos bem em soccorrer os que desendias os Altares, que em sustentar aquelles, que os serviao. Depois mostrou El-Rei o seu zelo na continuação da boa administração da Justica, que entendeo necessitava da promulgação de novas Leis; mandando se guardassem as resoluções de Bartholo nas que compozera em idioma Portuguez seu Discipulo o célebre Jurisconsulto Joao das Regras.

1425

Era vulg.

Contrahindo-me aos negocios de Ceuta nestes annos depois do levantamento do sitio, o Rei de Granada sentio tanto a perda do seu exercito, que se confederou com o Rei de Tunes para despicar a sua affronta; mas impedida a marcha das trópas daquelle Principe pelo de Féz seu inimigo, o de Granada nao pode lograr os intentos. Varios encontros particulares entre as partidas houvérad estes annos; mas os Barbaros nao tirárao delles mais fructo, que chorar as suas perdas, augmentar a reputação dos nossos, e sobir o Conde invencivel ao parallelo com os primeiros Herdes. Quiz elle por algum tempo vir á Pátria colher as palmas de tantos triunfos, e havida licença do Rei, encarregado o governo da Praça a Ruy Gomes da Sylva, Alcaide Mor de Campo Maior, e Ouguela, marido de sua filha natural D. Isabel, elle se embarcou, e huma tormenta o mette destroçado pela barra de Setuval. El-Rei, que teve esta noticia em Almeirim, mandou a Alvaro Vaz de Almada, depois Conde

# DE PORTUGAL, LIV. XXIII. 199:

de Abranches, que com toda a No-Era vulg. breza o fosse conduzir para Lisboa.

breza o fosse conduzir para Lisboa.

As Religiões, e o Cléro forao em Procissão assistir na Ribeira ao desembarque deste Escudo da Fé na terra dos barbaros, e o levárao á Sé para dar graças de tantas victorias ao Deos das Batalhas. No seu Adro estavas preparados os cavallos del Rei para marchar a Santarem sem demora : achando os Fidalges da Casa do Infante D. Duarte em troços por todo o caminho para o congratularem da parte de seu Amo, cao mesmo Principe fora da Villa para o levar nos braços entre os clamores lestivos de innumeravel povo. No dia seguinte foi a Almeirim beijar a maő a El-Rei, que naó sentio embaraço no peso da authoridade, e dos annos para hhir da sua antecamera a receber com ilvoroco hum tal vassallo. Elle se vio eniquecido por huma beneficencia de natureza tao nova, que impressas alguna lhe faria o titulo de Conde de Villa Real, que entao lhe foi conferido, tem a restituição dos bens, que perdêra em Portugal, quan-

do

Era vulg. do passou com a Condeça sua irma a servir a Rainha D. Leonor a Castella.

Nove mezes do anno de 1424 se deteve o Conde em Portugal; obrigando-o a recolher-se a Ceuta, acompanhado de D. Fernando, de D. Sancho de Noronha, seu irmao, e de sutros Fidalgos com alguns navios de foccorro, o aviso, que lhe sez Ruy Gomes, de que o Rei de Tures se preparava para vir sitiar a Praca. Como a vóz foi falía, os Fidalgos se recolhêrao, e o novo Conde le Villa Real nao despio as armas en todo o anno de 1425; sendo continuos os combates com groffos destacamentos, que vinhab encontrar o ser estrago no nosso esforço. Nas foras menos gloriofos os successos militares do anno seguinte, especialmente o do dia 18 de Agosto, em que o Conde depois de matar todos os Mouros em huma porfiosa batalha, houve se a repetir várias vezes com as muias partidas, que de outros lugares sahao a inquietallo na marcha em despique do destroço dos seus payzanos. Tao glorioso foi este dia

1426

#### DE PORTUGAL, LIV. XXIII. 201

dia para o Conde, que nao podendo Era vulgo foster a complacencia, andava pelo campo armando Cavalleiros aos bravos camaradas, consortes felizes da fua ventura em tantas acções admiraveis.

Como as muitas guerras, e viagens, que eu deixo escritas, nao podiao até agora dar tempo ao Rei para cuidar no estabelecimento dos Infantes seus filhos, com especialidade o seu Primogenito, D. Duarte; elle agora pôz os olhos na Infante D. Leonor, filha do Infante de Castella D. Fernando I., Rei de Aragab, e de sua mulher a Rainha D. Leonor, chamada la Rica-Hembra. Para este effeito mandou elle em qualidade de Embaixador Extraordinario a D. Pedro de Noronha, Arcebispo de Lisboa, que tratou a nova alliança, tab agradavel ao Rei, que a acceitou no mesmo acto de proposta. Todas as cousas necessarias para o matrimonio, que se concluio a 22 de Setembro, se preparárao em Aragao, sendo dotada a Infante com a quantia de 2000000 florins de ouro. Quantia avultada para aquel-

1428

Era vulg. aquelles tempos; mas notavelmente inferior á menor das qualidades da Infante, que era respeitada por huma das Princezas adoraveis do seu seculo. Ella chegou com sequito magnisico a Portugal, aonde o Rei lhe sez render todas as honras devidas em qualidade de Rainha, que estava bem proxima a tomar este titulo. A pessoa da Insante, cheia de merecimentos, deo hum novo lustre á nossa Corte, e a Nação na publicidade, e pompa dos sestejos lhe manifestou o jubilo dos seus corações obsequiosos.

1429

Tanto que estes cessaras, se fallou no casamento do Insante D. Pe-Pedro, que veio a ajustar-se com D. Isabel, silha mais velha de D. Jayme, Conde de Urgel em Catalunha, e de sua mulher a Condeça D. Isabel, silha de D. Pedro III., Rei de Aragas. Deste matrimonio seliz nascêras silhos: D. Pedro, que soi Condestavel de Portugal, depois da morte do Insante Santo, D. Fernando, Principe brilhante, que na idade de quinze annos soi em soccorro do Rei de Castella contra os Insan-

# DE PORTUGAL, LIV. XXIII. 203

tes de Aragao, aonde se conduzio com Era vulga. a mesma prudencia, que mostrou singular em annos mais crescidos nas conjuncturas infaustas, suas, e de seu pai, ultimamente reconhecido pelos Catalaes de Aragao: D. Joao, chamado de Coimbra, hum dos primeiros da nova Ordem do Tulao, que casou com Carlota, filha herdeira de Joao, e dizem huns que morrêra em Borgonha, outros que em Chipre, e que jáz sepul-tado na sua Corte de Nicosia: D. Jayme, que foi virtuoso Arcebispo de Lisboa, e Cardeal do Titulo de Santo Eustachio, criado pelo Papa Calixto III. Principe tao amante da pureza, que se deixou morrer em casa de sua tia a Duqueza de Borgonha por na6 contaminar a castidade, que os Medicos lhe aconselhavao como unico remedio da sua queixa, e jaz em Florença: a Rainha D. Isabel, mulher de seu primo, o Rei D. Affonso V. de Portugal, de quem fallaremos a seu tempo: D. Brites, que depois da morte infeliz de seu pai, a casou em Flandres a Duqueza sua tia, com Adolfo, Senhor de

morte.

Eta vulg. de Ravestain, filho do Duque de Cleves, e sobrinho do de Borgonha, seu marido: D. Filippa, que viveo em Odivellas, sem estado, com grande applicaças ás letras, e virtudes, humas que a fizeras estimavel na vida, as outras que lhe merecêras preciosa

Pelo que respeita aos outros Infantes, D. Henrique viveo sempre no estado do celibato, exercitando as virtudes mais heroicas, e fazendo á Pátria assignalados serviços, como iremos vendo ainda no discurso desta Historia. De D Joao, Condestavel do Reino, e Administrador do Mestrado de Sant-Iago, que morreo de 42 annos no de 1442, já dissemos que casou com sua sobrinha, D. Isabel, filha de seu meio irmao D. Affonso, Conde de Barcellos, e que teve a D. Diogo, sem geração; a D. Isabel, mulher del-Rei D. João II. de Castella; e a D. Brites, que casando com o Infante D. Fernando, filho do Rei D. Duarte, veio a ser mai do Rei D. Manoel, ambas estas Princezas explendor luminoDE PORTUGAL, LIV. XXIII. 205

noso de muitos Sceptros. Do Infante Era vulga Santo D. Fernando diremos o que lhe pertence no seu lugar devido y porque passamos a escrever em outro Livro as ultimas acções do Rei D. Joao I. até a sua morte ditosa, écco correspondente ao brado da sua vida.





# LIVRO XXIV.

# Da Historia Moderna de Portugal.

#### CAPITULO L

Trata-se do casamento da Infante D. Isabel, filha del-Rei, com Filippe o Bom Duque de Borgonha : escrevese em resumo a vida desta Princeza, e alguns successos em Ceuta.

Era vulg. Por toda à Europa soavad os éccos das qualidades brilhantes, de que a natureza, e a graça dotárao a Infante D. Isabel. Eccos, que chegando aos ouvidos de Filippe o Bom, Duque de Borgonha, Conde de Flandres, e Senhor dos vastos dominios da sua casa, mandou por Embaixador a Portugal o seu Camarista Adriao Thoulongeon, correndo o anno de 1428, para em nome de seu Amo a pedir por esposa a El-Rei D. Joao I., seu pai. Ajustadas as condições do Tratado, em huma

# DE PORTUGAL, LIV. XXIV. 207

formosa esquadra Flamenga vierao con- Era vulga duzir a Princeza, que foi acompanhada por seu irmao, o Infante D. Fernando, o Senhor de Rombais, Gil de Escornay, Preboste de Harlebec, e outros muitos Fidalgos da sua Corte, e Estados. A 10 de Janeiro deste anno, em que vamos fallando, se celebrárao as vodas na Cidade de Bruges; e no meio das solemnidades, que durárao oito dias com affistencia dos Principes, e Grandes, em que entrárad o Duque de Luxemburg, o Conde de S. Paul, o de Horn, o Bispo de Liege, as Duquezas de Lorena, de Berthfort, e de Cleves, as Condeças de Namur, de Conversano, e outras muitas Senhoras. O Duque noivo por demonstração de prazer pela nova alliança com Monarca tao poderoso, e respeitado, como era o de Portugal, instituio a Ordem Militar do Tusao de Ouro, que até hoje se conserva na Europa com o seu explendor primitivo.

Forao nomeados vinte e quatro Cavalleiros da primeira Grandeza, que receberao o collar da mao do Duque,

Era vulga debaixo dos auspicios da Augusta Virigem Maria, e do Apostolo Santo An-

dré. Quanto pertence a esta Ordem eu escrevi no Tomo II. da minha Aula da Nobreza, aonde remetto os Leitores ambiciosos de mais larga noticia. O número dos seus Cavalleiros foi differente pelo discurso do tempo. O mesmo Duque seu primeiro Grad Mestre. o augmentou ao de trinta e hum. O Imperador Carlos V. no Capitulo Geral, que celebrou em Bruxellas no anno de 1516 lhe accrescentou mais vinte; e como a Ordem se fez commua a todos os Principes da Casa de Austria, descendentes de Maria de Borgonha, filha de Carlos o Atrevido, os Reis de Hespanha, e os Imperadores conservas a gloria de ser os seus Chéses. Elles a sustentao na reputação do seu nascimento, pelo que distinguem nas pesfoas a quem a conferem, sem a envilecer com a multidad.

As experiencias adquiridas com o trato obrigárao o Duque a fazer tao alta estimação da Duqueza, sua mulher, que nao emprehendia acçao alguma de imimportancia sem ser o seu voto o pri- Era vulg. meiro, que consultasse, talvez por lhe constar, que tambem seu pai fazia o mesmo, depois que conheceo a subli-midade do seu talento. Na paz era ella o refugio dos vasfallos; na guerra o conforto dos exercitos; nas jornadas longas inseparavel do lado de seu marido; vinculo da uniao com os Principes amigos; medianeira efficaz nas discordias com os contrarios, que busa cava, movia, e com elles negociava. Entre outros destes lances, he memoravel o que lhe succedeo com Carlos: VII., Rei de França, que no dia destinado para a Audiencia, vendo a sua cadeira fóra do lugar devido, com tanta advertencia, como corage, a mandou metter debaixo do docel; e fallando com igual força, e docura, levou de sórte as attenções daquelle Principe, que em hum mesmo acto conseguio delle as honras, que se deviao á Soberania, e os interesses, que solicitava para o Estado.

O seu coração pio se penetrou de tal angustia, quando os Turcos se si-

Era vulg. zeraő senhores de Constantinopla, que da propria letra escreveo a todos os Principes Catholicos exhortando-os, para que unindo as suas armas com as de Flandres, quizessem marchar á restauração do Emporio respeitavel da Grecia, offerecendo-se a ser ella quem cobriffe a tésta do primeiro esquadrao. O estrondo ouvido destas, e outras semelhantes virtudes, depois a communicação, e o trato, que o Imperador Frederico III. teve em Flandres com a sua Real Pessoa, que mostrou maior a fabedoria vista, que o rumor ouvido, de tal sórte o cativárao, que lhe protestou casaria em Portugal, como Paraiso fertil, que produzia Princezas, que realmente pareciao Divindades ; o que com effeito executou depois na eleição, que fez para esposa, de sua sobrinha a Infante D. Leonor, filha de seu irmad o Rei D. Duarte. Em sim. Borgonha foi o theatro das virtudes da Infante Duqueza D. Isabel; da caridade na cópia das esmólas, da magnificencia nas fundações brilhantes; da justica nos premios ao merecimento:

#### DE PORTUGAL, LIV. XXIV. 218

da liberalidade nas gratificações aos di- Era vuig. gnos; em tudo columna dos feus Póvos, e mái universal dos seus vassallos.

Deste feliz matrimonio nascêrao tres filhos. Os dous primeiros, que no nascimento forat a consolação do Duque, antes casado duas vezes sem successão, vierao a ser a sua afflicção dobrada pela morte, quando apenas principiavas a ter vida. Guardou a Providencia a do terceiro chamado Carlos, que pelo seu valor disserat o Atrevido . e foi pai da Imperatriz Maria, mulher do Imperador Maximiliano, que por este casamento deixou á posteridade de seus filhos Flandres, Borgonha, e Hefpanha, para acabar de desempenhar a verdade do conceito, que persuade dever a Casa de Austria mais obrigações á formosura de Venus, que á vivacidade de Marte. Com dor inconsolavel dos seus Póvos morreo a hossa lufante. como eu já disse, a 17 de Dezembro de 1471 na sua Corte de Bruges, donde os seus osfos, juntamente com os do Duque seu marido, foras traslada-

O ii dos

Era vulg. dos para a Cartuxa de Dijon, Capita de Borgonha.

Em quanto as altas allianças, que eu acabo de referir, davao hum respeitavel tom de grandeza ao nosso Reino; a continuação das acções heroicas do Conde D. Pedro em Ceuta, o enchiao de reputação em todo o Orbe. Elle, que nao merece a menos titulo ser chamado, o Pai das façanhas, como foi depois o Grande Affonso de Albuquerque, tendo já feito vida da guerra, nao podia viver sem ella. Hum divertimento de Martim Affonso de Miranda o obrigou a sahir ao campo, quando elle o nao pensava; e foi este dia hum dos mais plausiveis da sua vida, porque vio que nos tyrocinios da idade, seu filho D. Duarte de Menezes descobria os elementos vistosos. que lhe haviao merecer a estimação de Heróe com a anthonomasia de Grande. A complacencia de vêr obrar o filho pôz o pai tao absorto, que nao sentio rodearem-o setenta cavallos inimigos. O mesmo foi perceber elle o perigo, que inflammar-le o valor monftruo-

### DE PORTUGAL, LIV. XXIV. 213

eruolo para levar aos Barbaros diante de Era vuis si ás cutiladas, ajudado de alguma da sua gente. Já marcado com esta victoria singular, concorreo a concluir a que tinhao começado Martim Affonfo, e seu filho D. Duarte, que elle armou cavalleiro á instancias dos seus soldados no mesmo lugar do combate.

Quando assim ardia a guerra em 1430 Ceuta, El-Rei interpunha a sua authoridade veneravel para pacificar as inquietações de Hespanha. Desconsianças pezadas tinhao entre si os Reis de Castella, Aragao, e Navarra; incendio, que elles queriab apagar com diluvios de sangue: mas o nome respeitoso pelo valor, pela authoridade, pelas allianças, e pelos annos do Rei D. João. teve tanta força mediando para compor os Principes mal avindos, como elle o podéra fazer na tésta de hum exercito formidavel, combatendo. Naopassou o Estreito esta concordia; porque os Mouros obstinados no desejo da restauração da sua amavel Ceuta, não nos davao tempo de descanço. Elles: quizerao sobprendella por hum podero-

ſo.

Em mig. so destacamento, que sendo descoberto, alguns Fidalgos sahíras a reconhecello sem ordem do Conde. Nas se satissez com isso o seu valor sem involtisses, nas os embaraçando a desproporças do número, ou a nota, que
podias adquirir de temerarios. A troco da vida de Ruy Mendes de Vasconcellos, sisho de Mem Rodrigues, sustentáras elles o campo com alentos
mais que humanos, ou para venderem
caras as vidas, ou para esperarem da.
Praga soccorro as liberdades.

Quizera castigar-lhes o Conde a desobediencia com a ignorancia assectada
do successo; mas atacado da compairas, persuadido de seu silho D. Duarte, e de seu genro D. Fernando des
Noronha, que desejavas vêr-se no mesmo entretenimento, elle se resolveo a
lançar sobre os Mouros com a gonte
escolhida. Os dous Fidalgos moços searremegaras a elles tas denodados,
que ambos estiveras perdidos, especialmente D. Fernando, que cançandolho o cavallo no meio de hum esquadras de Barbaras, e parando immo-

vel.

vel; nao teve mais remedio, que on Bra vuigi comendar a falvação da pessoa aos golpes da sua espada para todos os lados. Correo o Conde a foccorrello com outro cavallo, e bastou o seu semblante para por em fadiga a cavallaria contraria. Ficou no campo a Infantaria, fendo alvo das nossas lanças, que se foras ensopando nella, sem mais ordem que matar. Com tanta honra se portarao os nosfos neste encontro famolo, em que conleguimos com partido defigual victoria tao gloriosa, que o Conde mandando fazor alto aos que perseguia os fugitivos, armou muitos Cavalleiros, e entre elles dous Fidalgos Catalaes, que vierao receber esta honra de maos igualmente tao illustres. como valerofas:

Nao perdemos nelle encontro mais que a Ruy Mendes, e Vasco Annes. sendo dos Mouros muitos os mórtos 4 e prisioneiros. Reparou o Conde em hum destes, que se distinguia peto seu aceio, e lhe perguntou quem era. Rela pondeo elle, que hum homem distinto de Cidade de Tangere, que enten-

dia

Era vulg. dia viera por curiofidade vêr a guerra; mas que agora estava certo o trouxera a Providencia Divina para se compadecer da sua miseria, arrancando-o dos abvimos do erro; porque quando elle Conde chegára ao campo, e para romper a batalha dissera Sant-Iago, no melmo instante vira cobrir·se a terra, e o ar de Cavalleiros, que nas soffriad resistencia: que contemplando elle, como os Christãos com huma palavra tinhao efficacia para mover o Ceo, e fazello baixar em seu auxilio, elle confessava a sua Fé por unicamente verdadeira, e lhe pedia o admitifse a ella, e na sua Cidade para viver entre os Christãos como hum delles. O Conde condescendeo a todos os seus rógos, e o mandou tratar em Ceutacom honras distinctas. Outro successo bizarro, ainda que nao de tanta gloria, succedeo neste dia a Affonso da Cunha, que correndo sobre hum Mouro, lhe cahio da mao a espada. Elle ordenou arrogante ao Mouro, que a levantasse, e lha désse, o que elle sez humilde, e o Cunha reconhecido lhe

### DE PORTUGAL, LIV. XXIV. 217

mandou, que se fosse. No anno se-Era vula guinte de 1431 gozou a Praça o beneficio da tranquillidade, tao cortados os Mouros do nosso ferro, que em todo elle nao se atrevêrao a apparecer na campanha; e porque a Historia nos chama a successos differentes, eu vou a tratallos em outro Capitulo na sua ordem.

### CAPITULO II.

Dá-se noticia do Tratado de Paz perpetua entre Portugal, e Castella no anno de 1431.

омо os ajustes de paz entre as duas 1431° Coroas de Portugal , e Castella até agora erao com tempo limitado, emmuitos pontos sem decisao formal, e este negocio he hum dos mais consideraveis da Historia, que estou tratando , por se haver estabelecido a liberdade, e independencia do Reino; elle merece ser indicado com a clareza, e percepção necessarias. No anno de 1389 mostrei eu como as duas Coroas ajus-

Ratvolg, táraó huma Tregos por seis mezes: No mesmo anno outra por seis annos. Terceira no de 1393 estando na sua menoridade o Rei D. Henrique de Caftella, e foi prorogação da segunda por quinze annos, que se quebrarao; mas tornando a reviver, nao teve duração. Quarta de dez annos ajustada no de 1400. Ultimamente morto o Rei D. Henrique em 1407, a Rainha, e Infante Regentes cuidarao fériamente na paz, que vierao a concluir, como fica dito, no anno de 1411; mas com a limitação de tempo até o de 1434, em que os Principes Contratantes regulariao o ultimo complemento del-

Lavradas as condições do dito ajuste de 1411 justamente occorreo a especie de quem havia assignar o Tratado; porque El-Rei nao contava de idade dous annos, e podia reclamallo depois de maior. Os nossos Ministros propozérao as suas dúvidas ao Bis-po de Camora, e ao Doutor Pedro Annes, que assentárao de acordo commum, que a Rainha, o Infante, os Pre-

## DE PORTUGAL LIV. XXIV. 219

Prelados, os Grandes o assinassem em Exercise nome do Rei, obrigando-se a fazello cumprir logo que tivesse quatorze annos, o que com effeito foi práctica-, do a 31 de Outubro do dito anno. Quando D. Joao II. completou aquella. idade, voltárao á sua Corte os mesmos: Embaixadores a pedir-lhe a assignatura do Tratado; mas como a Rainha era: já morta, o Infante estava Rei de Aragao, e os mais nao quizerao tomar o officio de nossos Procuradores, talvez: por conhecerem a pouca disposição do Rei para o encontrarem condescendente, os nosses Ministros voltáras para Portugal sem decisao nos seus Officiosa Forao correndo os annos até este, em que fallamos, e em todos elles nao deixarao de se insultar as duas Nações, especialmente por mar a nad escapando a Cidade de Ceuta a e as suas embarcações das tentativas dos cosarios Castelhanos.

· Já nao faltavao mais que tres annos para chegar o de 1424, em que qualquer dos dous Principes podía romper a fé estipulada no Tratado preceden-. . . .

En vulg. dente. O de Portugal, que antes da fua morte desejava deixar este beneficio aos seus povos, já empenhados em propagar a Fé, resolveo antecipar-se ao praso estipulado, e mandou a Castella os dous irmãos Pedro, e Luiz Gonçalves Malafaya, ambos do seu Conselho, que conseguirao do Rei a paz perpetua, assignada por elle em Medina del Campo a 30 de Outubro deste anno, e ratificada pelo de Portugal em Almeirim a 17 de Janeiro do seguinte, de que eu em resumo devo referir o Tratado, ou os seus principaes Artigos. Depois dos dous Reis nos seus plenos poderes declararem, que contratad huma paz perpetua, firme, amigavel, e os motivos de razao, justica, amizade, que a isso os obriga, se passa a determinar:

Oue serao quites, e remissos todos os damnos assim das pessoas, como dos bens, tomadias, roubos, ainda que seja das proprias pessoas dos Senhores Reis, sem se nunca demandarem, e que os moradores dos ditos Reinos de Castella, e Leaf possaó entrar, estar, andar, e sahirem estes Era vulgo.
Reinos, trazer, e levar quaesquer mercadorias, tirando as desezas, que aqui se declárao. &c.

Que qualquer pessoa ou Portuguez, ou Castelhano possa passar de hum Reino para outro com moeda de ouro, prata, ou outra qualquer, que levarem para sua despeza de ida, estada, e tornada, segundo a distancia a que for, e estado que levar:

Que em todos os feitos civeis, e crimes que os Castelhanos em estes Reinos houverem daqui em diante, sobre que hajaó de demandar, ou ser demandados, e haja de ser procedido por officio de julgar, o sejaó astim, e por aquellas justicas, como se sossem Portuguezes:

Que dos pleitos, e demandas, que os naturaes houverem nos Reinos de Castella, de que o dito Senhor Rei de Castella conhecer por si, ou pelos do seu Conselho, e der sentença, que de tal sentença se nas possa dizer nenhuma injustiça, nem aggravo, nem por elle seja seita represaria alguma.

Qu●

222

Pravalg. Que se algum destes Reinos, e Senhorios surtarem, ou tomarem, ou entrarem Cidade, ou Villa, Castello, ou Lugar dos Reinos de Castella, ou as receberem de alguns moradores, ou naturaes delles contra vontade do Rei de Castella, que o Rei destes Reinos seja obrigado de proceder, e dar castigo aos que tal fizerem, e o dito Senhor Rei de Castella possa cobrar tal Cidade, Villa, Castello, ou Lugar, &c.:

Que aquelles que dos Reinos de Castella para estes se vierem com algumas cousas furtadas, ou com alguma mulher casada, sejas presos, e enviados de Conselho em Conselho para

se lá delles fazer justiça:

Que o Rei promette de nunca offender aos Reis de Castella, nem as suas gentes, nem subditos por mar, nem por terra, por razao das guerras, mórtes, roubos, sorças, tomadias; nos seus Reinos, nem sóra delles, nem em parte alguma do mundo por nenhuma maneira:

Que os navios de Portugal, e-Cafa

tella, posto que mercadorias de inimigos Era vulca levem, nao sejao buscados os de Portugal pelos de Castella, nem os de Castella pelos de Portugal, salvo nos dous casos dos navios levarem córpos dos inimigos, ou se o navio sor achado em porto de terra de inimigos; que entao poderá ser tomada qualquer cousa, que ahi sor achada, que de inimigos seja:

Que he outorgado, que se alguns navios se armarem em Portugal, ou em outro qualquer lugar, que as justiças, e officiaes delles sejao theudos de tomar segurança desses, que na dita armada entrarem, que nao fação nojo, nem damno a seus amigos, e

daráo para islo siança:

Que he defeso, que os navios de Portugal se nas lancem mais ácerca dos pórtos de Castella, nem os de Castella nos de Portugal, para dahi tomarem, e roubarem os navios segutos, e marchantes, nem possas ser tomados pelos naturaes, e subditos d'outros Reinos, donde sohem ser ancorados a huma legoa.

Era vulg.

Que he outorgado, que nenhum navio dos inimigos de qualquer dos ditos Senhores Reis, que navio dos feus fubditos tomar, naó feja acolhido em porto, nem em praia, nem lhe fejaó dadas bitualhas algumas, nem confentindo, que hi fe vendaó, nem desbaratem, e estando em algum porto de Portugal algum navio de Castella, e temendo doutro, que hi estiver, lhe façaó dar segurança, que naó parta dalli:

Que he outorgado, que sendo quebrantados, ou contraditos os sobreditos Capitulos, ou qualquer delles por qualquer causa, ou razas que seja por El-Rei de Castella, ou seus herdeiros, incorra em pena de perjuro, e nas outras deste Contrato, e com

todo a dita paz ficará firme:

Que saó havidos por nenhuns todos os outros contratos, e Escrituras, que ante os ditos Senhores Reis, e seus Successores sejao feitos, e passados, e que nao valhao senao estes:

Que o Senhor Rei de Portugal approva, firma, e ratifica todos estes Ca-

pi-

pitulos, e cada hum dellos, e pro-Era vulgimente de os cumprir, e nao ir contra elles:

Que o dito Senhor Rei de Portugal jura por firmeza desta paz, e amizade, e de a cumprir, e guardar, e nao pedir, nem impetrar restituição, nem integrum relatum contra elle:

Que sobre o Castello, que se chama de Portelho ácerca da Villa de Monte Rei, sique cada hum dos ditos Senhores Reis seu direito salvo, nem por ello estes Capitulos, nem cada hum delles se entenda ser derrogado, nem renunciado:

Que se suppre, e he supprido qualquer falescimento, que de direito necessario sor para esta paz, e amizade

ser firme, e valiosa:

- Que a estas pazes antigas foi concordado pelos Senhores Reis accrescentar de novo, que entregaráo de parte a parte todas las Cidades, Villas, Lugares, e Fortalezas, que huns dos outros tiverem tomadas, em que entrará a Villa Dalcolea no Reino de Aragao:

TOM. VI.

Era vulg. Que foi concordado de livrar 🚅 🕏 foltar D. Luiz, filho do Conde de Benavente, e D. Joao de Menezes, e todos os Cavalleiros, Fidalgos, e Escudeiros, e outros que prelos sejas de huma parte, e da outra:

> Que foi acordado que os ditos Senhores Reis de Castella dem perdao a todos de seus Reinos, que publicamente estiverad com os ditos Senhores Reis, e Principes de Portugal em todas las cousas passadas, e sejao restituidos a todas as suas terras, e possao ir, e vir viver, e morar em todos os ditos Reinos de Castella, e querendo, viver em Portugal:

> Que foi acordado, que os ditos Rei, e Principe de Portugal, nem seus Successores nas possas acolher, nem receber em seus Reinos nenhumas guardas, nem Cavalleiros dos Reinos de Castella contra elles, nem contra pessoa alguma para lhes fazer guerra, e esso mesmo de Portugal em Castella ::

> Que quitao, remittem de parte a parte todos os damnos, perdas, rou-

## DE PORTUGAL, LIV. XXIV. 227

bos, &c., que por azo, ou causa das Era vulg. ditas guerras forao feitos, e comettidos:

Que foi acordado, que os ditos Senhores Reis fação derribar todas as fortalezas, que novamente sejao feitas em os ditos seus Reinos na raya, depois que o dito Rei de Portugal entrou em Castella:

Que outorgarao os ditos Senhores Reis, que quaesquer seus subditos, e naturaes, e outros, que no mar, costa, praias, portos, e abras fizerem algum damno, ou damnos, ou roubos a outros naturaes, e sobreditos, se jao presos, e trazidos a cada hum dos ditos Reinos, contra cujos naturaes taes cousas fizerem para hi serem ouvidos segundo Leis, e punidos:

Que o dito Senhor Rei de Castella promette nao tornar, nem molestar ao dito Senhor Rei de Portugal a posse, e quasi posse, em que está de todos los tratos, terras, e resgates de Guiné com as suas minas de ouro, Ilhas, Cóstas, e Terras, que se declárao, e outras descobertas, ou por

P ii des-

Era vulg. descobrir, nem as pessoas, que os ditos tratos negociarem, nem se intremeterá de entender na conquista del Rei de Féz:

> Que os ditos Senhores Rei, e Principe de Portugal promettem de na6 tornarem, nem molestarem aos ditos Senhores Reis de Castella a posse, e quasi posse, em que estad das Ilhas de Canaria, ganhadas, e por ganhar, nem a conquista dellas:

Que foi acordado, e assentado, que os sobreditos Senhores Reis outorguem, jurem, e affirmem por suas pessoas esta Capitulação, e assento das ditas pazes cada vez, que por parte hum do outro forem requeridos:

Que os sobreditos Procuradores assentad, e outorgad por juramento estas pazes perpetuamente entre os ditos Senhores Reis, e seus Reinos, e Senhorios, que approvaráo, e confirmaráo os Reis de Castella, e os do seu Conselho:

Que o dito Senhor Rei de Castella renuncia, e demitte, tira, e leixa de si, por si, e seus Reinos, terras e Senhorios, e por todos seus herdei-Eravulg.
ros, e Successores todo o dominio,
e Senhorio assim real, como pessoal,
que elle tinha, e podia ter por qualquer titulo, e successas nesses Reinos de Portugal, e do Algarve, terras, e Senhorios, partidas, lugares
gentes, subditos, vassallos, e naturaes,
dellos.

Este foi o ajuste da memoravel paz do anno de 1431, que ambos os Reisrecebêrao com as demonstrações do maior contentamento, como causa para descançarem os espiritos, que havia meio seculo vacillavao na segurança, e se sentiao engolfados nas desordens de huma guerra de opiniao, que transportava os animos para esquecerem a humanidade.

O animoso Rei D. Joao, que sabia unir a piedade ao valor, e tinha conseguido para os seus Póvos a vantagem desta paz, desejou fazer o mesmo benesicio ás Coroas de Castella, e Aragao, que haviao ateado entre si furioso o sogo da discordia. Prendêra o Rei de Castella ao Infante de Aragao

1432

Era yulg.

D. Pedro, com tal sentimento de seu irmad o Infante D. Henrique, que nad perdia expediente, que podesse cooperar mais para a vingança, que para as demonstrações de sentimento. El-Rei, querendo atalhar os damnos entre Principes amigos, mandou por Embaixador a ambos elles o mesmo Pedro Gongalves Malafaya, que acabára de ajustar a sua paz com Castella, e agora fez os seus officios com tantas dexteridades, que os Principes discordes fizerao hum Tratado de amizade em Cidade-Rodrigo; o Infante foi solto, entregue ao Infante de Portugal D. Pedro, que deste Reino e mandou para o de Aragao, depois de receber de seu cunhado o Infante D. Duarte as próvas do maior affecto.

# CAPITULO III. Eta vulg.

Continua-se com os successos dos ultimos dous annos da vida do Rei D. Joao I., e da sua morte.

. : reatest act a Ad se tinhad descuidado os nossos Fronteiros de Africa por todos estes tempos de talar as campanhas de Ceuta, em que faziao prezas confideraveis; que contribuiao nao pouco para so fornecimento necessario da Praça. Neste anno foi author de huma bem importante nas Aldeas daquelles contornos D. Duarte de Menezes, filho do Conde Governador; mas este observando que os Mouros circunspectos deixavao passar annos sem se moverem contra a Praça, determinou encarregalla ao valor de seu filho ; acompanhado da prudencia dos Fidalgos Velhos para lhe refrearem os ardores da mocidade, e vír ao Reino tratar as dependencias da sua casa. Apenas os Mouros souberad a ausencia do Conde, hum delles muito poderoso convocou os mais distinctos.

P 1. 1

Era vulgotos, e lhes propôz, que era occasiad de fahir a campo com as maiores forças, que se podessem juntar; porque o Conde D. Pedro tinha ido para Portugal: que seu filho D. Duarte, ainda que fosse dotado do seu mesmo valor, nao teria a sua fortuna: que sabendo elle, que no campo andavao inimigos, ou por transportado dos ardores da mocidade, ou por imitar o pai em nao combatter senao na campanha, viria com a maior parte da guarniçao empenhar-se em hum choque desigual, que teria por consequencia a restauração de Ceuta, se nelle fosse derrotado. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pareceo a todos acertada esta proposta, que na gastou muito tempo em fer executada por hum grande número de Banbaros, Foi avilado D. Duarte, que elles appareciao no campo; e para mostrar aos seus, que elle tinha tanto de Capitao advertido, como de soldado valeroso, lhes disse: Que os Mouros vinhao sobre a Praça na intelligencia, de que D. Duarte nao saberia desempenhar as obrigações de filho do

do Conde D. Pedro: que elle estava Era vulg.: na sua presença, nao como Chése para lhe obedecereni, mas como seu Subalterno para o mandarem : que lhe aconselhassem o que devia obrar, na certeza de que nas execuções seria tao ardente quanto sobmettido para receber as suas ordens. Esta delicadeza foi o primeiro presagio da victoria, quando as grossarias a ella contrarias tantas vezes tem botado a perder no mundo acções importantes. Encontrou D. Duarte em todos os animos a candura, que devia corresponder à sinceridade da sua proposta, e determinada a expediçao sem fazer falta a madureza de seu Pai, todos marchao gostosos ao campo para darem ao seu Chése hum formoso dia. Elle mandou avançar hum corpo de cavallaria com ordem, que escaramuçasse retirando-se até ao sitio vantajolo, aonde se tinha postado com o grosso da gente, que havia atacar a batalha.

Cumprirad os Cavalleiros as ordens com dexteridade militar, que entendi-. da dos Barbaros por espanto da sua mulEza vulg. multidad, os vierad carregando até se arrostarem com o bravo General, que no primeiro repelao derrobou quatorze. A violencia dos golpes, que os nosfos despedias; as muitas cabeças, que saltavao; os gemidos dos agonisantes, que enterneciao, pozerao os Barbaros em tal desordem, que igualmente perdiao forma, e terreno. Conhecida a vantagem se redobrou o valor, que os soi levando até ao lugar do Castellejo, aonde pereceo a Infantaria quasi toda; fizerao-se prisioneiros muitos Mouros distinctos, entre elles o Arbitrista, e Commandante desta expediçao, que dizia aos seus: He escusado empenharmo-nos na restauração de Ceuta, que o grande Deos quer no poder dos Christãos, e os defende com milagres visiveis; bem superiores ás forças humanas. Este successo nos deixou o campo livre para enchermos dahi em diante a Praça das suas producções em tanta abundancia, como se fossemos colonos pacificos da campanha naquella ponta de Africa.

O nascimento do Principe D. As-

fonso, filho do Infante D. Duarte, Era vulg. adoçou neste anno a tristeza, que no passado causou em todo o Reino a morte do Condestavel D. Nuno Alvares Pereira; agradecido ao seu valor, que ao Rei dera a Coroa, e a Patria tal Rei. No seguinte se renovou o ju-bilo com os progressos felizes dos descobrimentos do Infante D. Henrique, que havia doze annos entretinha as suas esperanças, nad satisfeito com a posse das novas Ilhas, de que eu já dei noticia, em quanto pela extensad da costa de Africa nao dilatava a promulgaçao do Evangelho. Levado deste desejo intentou a empreza de passar o Cabo de Nao até se avistar o de Bojador, como fica dito, por se entender, que elle era a extremidade da terra. Gil Annes, criado do Infante, e natural de Lagos, havia intentado primeira vez esta viagem sem o complemento dos designios, que nesta segunda lhe tornárao a fer encarregados, Elle despresou todos os perigos, e além da esperança dos homens, nao só descobrio, mas dobrou a ultima bou-

1433

Era vulg. ponta daquelle Promontorio entao formidavel, aonde saltou em terra, que achou amena, sem moradores racionaes, que se aproveitassem da sua fertilidade. Nella levantou o Padrao da Santa Cruz, e com os fignaes estranhos das suas producções, voltou a receber no palmo universal a parte nad pequena do premio devido a hum serviço de tal estrondo.

Renovou-se a dôr da lembrança do Condestavel com a probabilidade, de que brevemente se iria associar com elle na Eternidade o Rei, que no tempo tanto o estreitára em vinculos apertados de affecto. Tantos trabalhos, guerras, cuidados em setenta, e seis annos de idade tinhao quebrantado de sórte a sua saude, que reconhecia a pouca duração da sua vida. Desejavão todos prolongalla a beneficio dos soccorros da Medecina, que indicava lhe sería conveniente a mudança do sitio, e se escolheo o de Alcochete; mas nesta residencia se aggravárao mais as queixas, que o obrigárao a recolher-se a Lisboa. Quiz El-Rei dar as ultimas defdespedidas ao Martyr S. Vicente, co- Era vulgamo taó devoto das suas Reliquias, e se se se se conduzir á Cathedral, aonde formou no seu espirito as ascenções sublimes de quem já se queria desatar da carne. Com a mesma piedade soi á Igreja de Nossa Senhora da Escada implorar o seu soccorro para sobir por seu meio ao Ceo, e dahi se recolheo ao Paço taó mortificado do aballo do caminho, e do ardor, com que derramára o coração no vestibulo dos Altares Santos, que conheceo era chegado o ponto da morte.

Com summa ternura, e piedade recebeo os Sacramentos da Igreja, practicou actos heroicos de Catholico delicado, sempre a Deos reconhecido, e pôz-se firme a esperar o momento formidavel com a mesma intrepidez, com que affrontára a morte nos sitios, e nos combattes. Occupado de reslexões santas, mandou chamar os Infantes, seus silhos, menos D. Pedro, que estava em Coimbra, e nao chegou a tempo de o achar vivo, e depois de os saudar com o ultimo a Deos, em que

Eravulg. cada palavra escondia huma unçad particular; elle lhes recommendou, ao exemplo dos Reis seus predecessores, a sustentação, e desensa da pureza da Fé a expensas da propria vida, e a entreterem entre si, e com os seus Povos aquelle espirito de uniao tao necessario ao repouso dos Estados. Estes forao os ultimos fentimentos do magnanimo Rei D. Joao I. de boa memotia, que entregou a alma ao Creador no seu dia fausto de 14 de Agosto deste anno: dia, que precede ao da Assumpção da Senhora, para elle sempre feliz, e memoravel pelos benestcios, que nelle deveo à sua Augusta-Protectora: dia, em que ella o livrou da morte, que lhe traçava huma conjuração; em que ganhou a gloriola batalha de Aljubarrota! em que muitos Escritores disserat, que conquistara Ceuta: em que os seus Generaes conseguirad importantes victorias; ultimamente dia, em que elle foi eingir no Ceo a coroa dos triunfos.

> Morreo El-Rei aos 76 annos, quatro mezes, e tres dias da sua idade.

com 49 annos, sete mezes, e vinte Era vulgi oito de Governo, sendo Regente, e Rei de Portugal. O seu Real cadaver esteve exposto na Cathedral até 25 de Outubro, em que foi conduzido para o Convento da Batalha, como se mandava no Testamento. Para esta funças se ajuntárao todos os Infantes, a Înfante D. Isabel, mulher de D. Joao, as Condeças de Barcellos, Arravolos, menos a Rainha, e a mulher do Infante D. Pedro, que ambas tinhat justos, e naturaes impedimentos, os Prelados do Reino, muitos Ecclesiasticos, os Grandes de ambos os sexos, e com esta comitiva ao mesmo tempo lugubre, e brilhante, chegou ao Mosteiro da Batalha, aonde descança em paz.

Foi El-Rei D. Josó homem de eltatura mediana, rosto comptido, testa pequena, cabello negro, olhos nao grandes, mas notavelmente vivos: nos conselhos prudente; nos perigos intrepido; o semblante o mesmo em ambas as sórtes; por costumado ás fadigas incançavel; á Religiao respeitoso,

pio,

gravulg, pio, e devoto; respeitado dos amigos; temido dos contrarios; pai do feu Povo, feliz nas acções, que fez, felicissimo nos silhos, que gerou. A sua empreza era hum rochedo brotando sylvas, com a letra Franceza: Il me plais pour bien. Tambem deo uso a outra com o mesmo rochedo, que atraveçava huma espada pela eminencia, sultentada por hum braço, que sahia de huma nuvem, com a Inscripção: Acuit,

> tancia no cume da felicidade. O Epitaphio do seu Monumento traduzido no nosso idioma Portuguez, he o seguinte:

> ut penetret, para persuadir, que com mao, e espada vencêra montes de difficuldades, até se collocar pela cons-

### Em nome do Senhor.

Aqui jaz o Serenissimo, e sempre invicto Principe D. Joso, X. Rei de Portugal, e VI. Rei do Algarve, victoriosissimo, e magnifico, que brilhou em virtudes, e o primeiro dos Christaos, que depois da devastação

geral de Hespanha, foi Senhor po- Era vulg. tentissimo da famosa Cidade de Ceuta em Africa. Este Rei excellentissimo nasceo na nobilissima, e sidelissima Cidade de Lisboa no anno do Senhor 1358, e por seu Pai o Serenissimo D. Pedro foi condecorado na idade de cinco annos com as Infignias militares: e acceitando, depois da morte do Rei D. Fernando, seu irmao, o governo da mesma Cidade de Lisboa, e das outras Fortalezas, que se lhe entregárao: atacada Lisboa nove mezes pelo Rei de Castella em pessoa, pelo mar com huma grande Armada, pela terra rodeada de hum exercito formidavel, elle a defendeo, e de muitos Portuguezes, que o acompanhavao, com valor robustissimo.

Depois disto, na nobre Cidade de Coimbra acclamado Rei no anno do Senhor 1385; sustentou guerras admiraveis pela sua propria pessoa, e pelos seus Chéses bellicosos; e invadindo as terras, e dominios de seus inimigos muitas vezes, triunsou gloriosamente, com especialidade na grande victoria TOM. VI.

Era vulg. verdadeiramente Real, que ganhou junto a este Mosteiro, aonde este Rei invicto, pelo esforço de Deos Omnipotente, vigorosamente rechaçou a D. Joao, Rei de Castella, com as grandes forças unidas de seus vassallos, de muitos de Portugal, e outros Estrangeiros, que trazia em seu soccorro; e muitas das Praças, e terrenos deste Reino já sobmettidos ao poder dos contrarios, elle as recuperou á força de armas, e os defendeo até ao ulti-, mo termo da sua vida. Reconhecendo. que a Deos, e a sua Mai gloriosissima, Maria Virgem Nossa Senhora deveo a victoria prodigiosa, que conseguio no mez de Agosto, e Vigilia da Assumpçao, mandou edificar em seu louvor este Mosteiro, entre os de Hespanha singular, e decente. Desejoso, de que só a Deos se désse honra, e gloria, e que tanto pela sua Essencia, ou pe-la sua Grandeza só elle fosse conhecido, decretou que a Éra de Cesar, que do tempo dos seus Predecessores se usava nas Escrituras públicas, sosse abolida, e dahi em diante se usasse do

### DE PORTUGAL, LIV. XXIV. 243

anno do Nascimento de Nosso Senhor Era vulg. Jesus Christo. Foi isto na Éra de Cesar 1460, que correspondeo ao anno do Senhor 1422.

... Este Rei selicissimo, que achou o Reino nao menos infestado dos vicios. que dos inimigos, elle o expurgou, elle extirpou as maldades usadas com diligencias saudaveis, pelos seus proprios actos virtuosos: as probidades honestas elle fez, que as brotassem os campos destes Reinos: ambicioso por propagar a paz entre os Christãos, antes da sua morte a conseguio perpetua para si, e para os seus Successores. Abrazado no ardor da Fé este Christianissimo Rei, acompanhado do Serenissimo Infante D. Duarte, seu silho, e herdeiro, e dos Infantes D. Pedro, D. Henrique, e do Conde de Barcellos D. Affonso, tambem seus filhos, rodeado do poder dos seus vasfallos impavidos em muita copia, que embarcárao em huma armada numerosa, que passava de 220 navios, dos quaes a maior parte erab nãos grossas, e grandes galés, elle navegou a Africa; e

Era vulg. no mesmo dia, em que pisou a sua terra, em huma dura peleija expugnou, e metteo debaixo do jugo do seu poder a nobre, e fortissima Cidade de Ceuta; e depois sitiada a mesma Cidade, dizem que por cem mil Agarenos Ultramarinos, e pelas trópas del Rei de Granada, elle a mandou soccorrer pelos seus illustres filhos o Infante D. Henrique, o Infante D. Joao, o Conde de Barcellos, e outros Fidalgos generosos; os quaes Agarenos, levantando o sitio, muitos foras pas-sados á espada, a sua armada sobmergida, queimada, e prisioneira, e livre a Cidade de Ceuta, que desoito annos, menos oito dias, no anno do Senhor 1433 na Vigilia da Assumpçao da Virgem Maria, fortemente a presidiou contra os insultos bellicos, fortes, e multiplicados dos Agarenos.

Nos preditos mez, e Vigilia este Rei gloriosissimo, na Cidade de Lisboa, presentes seus filhos, e muitos Fidalgos, felizmente acabou a vida mortal, deixando a notavel Cidade de Ceuta debaixo do poder do muito Al-

to, e muito Poderoso D. Duarte, seu Era vulg. filho, que imitando os esforços virís de seu pai, prosperamente a governa na mesma Fé, e auspicios de Jesus Christo. Este mesmo excellentissimo, e virtuosissimo Rei D. Duarte trasladou com honorificencia o corpo do christianissimo Rei seu pai, sendo presentes seus irmãos, o Infante D. Pedro. Duque de Coimbra, e Senhor de Monte-Mor; o Infante D. Henrique, Duque de Viseo, Senhor da Covilhan, Mestre da Ordem de Christo; o Infante D. Joao, Condestavel de Portugal, Mestre da Ordem de Sant-Iago; o Infante D. Fernando, e D. Affonso, Conde de Barcellos, filhos do dito Rei D. Joao, que ao tempo da sua morte nao tinha outros, além de duas filhas, das quaes huma era a Infante D. Isabel, Duqueza de Borgonha, Condeça de Flandres, e de outros Ducados, e Condados; e a outra D. Brites, Condeca de Hontinto, e Arondel, que ambas estavao nas suas terras. D. Joao tinha netos, que assistiras á sua trastadação, D. Affonso, Conde de Ourem,

dos erao vinte.

rayolos, filhos do Conde de Barcellos: era mais seu neto o Infante Da Affonso, primogenito de D. Duarte, e contados ao tempo da sua mórte os netos, e bisnetos, que tinha, por to-

Assistiras tambem a esta trasladadação todos os Bispos das Cathedraes do Reino, e outros muitos, com huma cópia numerosa de Clerigos, e Religiolos; e tambem estiverad presentes os Donatarios, os Fidalgos, e os Procuradores das Cidades, e Villas. Foi conduzido o corpo venerabilissimo a este Mosteiro no anno sobredito do Senhor, e collocado na Capella Maior com o da Excellentissima, honestissima, e chistianissima D. Filippa, sua unica mulher, e mai dos sobreditos Rei D. Duarte, Infantes, e Duquezas. No anno seguinte porém, e dia 14 de Agosto os ditos corpos del Rei, e Rainha D. Filippa forao trasladados com grande honra pelo Rei D. Duarte, Infantes, e Condes para esta Capella; que mandou edificar para sua sepultu-

### DE PORTUGAL, LIV. XXIV. 247

ra. A esta deducção assistirad a Altissi-Era vulgama, e Excellentissima Princeza D. Leonor, Rainha destes Reinos, e a Infante D. Isabel, Duqueza de Coimbra, e a Infante D. Isabel, mulher do Infante D. Joao, e a maior parte dos Senhores, e Fidalgos desta terra, que estiverad presentes ás sepulturas dos preditos Senhores Rei, e Rainha, aos quaes Deos pela sua misericordia, é piedade conceda felicidade sem sim. Amen.

### CAPITULO VI.

Das Merces, e Obras, que El-Rei D. Joao I. fez no discurso do seu seliz Governo.

Este Rei pio, todo da Religiao, os primeiros objectos para que a sua liberalidade abrio as mãos forao os Templos consagrados a Deos: munificencia, que continuou do tempo da batalha de Aljubarrota até ao sim da sua vida. Ganhada aquella victoria, repartio pelas Igrejas principaes es des-

aperto.

pojos mais preciosos della, distinguin-Era vulg. do entre todas a do Mosseiro de Alcobaça, assim como elle entad o fizera nos servicos. Do muito que repetidas vezes deo á Igreja de Nossa Senhora da Oliveira de Guimaraes, tenho eu dito no discurso desta Historia; e depois da primeira romaria em acçao de graças por aquella victoria, quando a Senhora o livrou da mordedura de hum cao damnado, elle a repetio com outra semelhante offerta, que foi pesarse armado a prata. Antes da sua primeira entrada em Castella, sez terceira vez a mesma jornada, quasi a pé de grandes distancias, e entad lhe votou o valor das suas armas, que logo satisfez. Os muitos embaraços lhe obstarad oblequio semelhante para marchar com o seu soccorro à expedição de Ceuta; mas quando voltou della foi gratificar à Senhora a multida de beneficios, que lhe fazia, augmentando á sua Igreja os privilegios, sempre ob-

As mercês, que sez ao Condestavel,

servados ainda nas occasiões do maior

# DE PORTUGAL, LIV. XXIV. 249

e a muitos dos valerosos Officiaes, Era vulza que com elle se acharao na batalha. deixo eu referidas nos seus lugares. Semelhante liberalidade usou na occasias. do casamento de seu filho D. Affonso com a filha do mesmo Condestavel. e a repetio muitas vezes com o Doutor Joao das Regras, nao so estiman-do nelle, como em bom letrado, as Sciencias, mas remunerando-lhe os serviços, que forad relevantes, os que lhe fez este hem affortunado homem. Como El-Rei tanto attendia os henemeritos, Joso Rodrigues de Sá, que o era entre os mais distinctos, tambem o veio a ser nos premios, nao so no distinctivo honroso de Joao Rodrigues de Sá o das galés, por haver recebido 15 feridas na defensa dellas; mas com a mercê de Alcaide Mór do Porto para si, e seus descendentes, com o Senhorio de muitas Villas, è com o emprego de seu Camareiro Mór, que se entende principiou nelle. Entre outras, que fez ao grande Conde D. Pedro, o criou Conde de Villa-Real, e pelas suas representações despachou

Ere vulg.

á proporção a todos os homens, que fe distinguiao em Ceuta, não o embaraçando a ingratidao para deixar de honrar as outras virtudes, como várias vezes foi visto nas pessoas do Prior do Crato, Alvaro Gonçalves Camello, de João Assonso Pimentel, de João Fernandes Pacheco, de Martim Vasques da Cunha, e outros muitos.

Na tomada de Ceuta deo todas as riquezas importantissimas do seu Castello a Antao Vasques de Almada, que nelle arvorára a bandeira Real. A Martim Affonso de Mello, além de muitas doações, fez mercê da Alcadaria Mór de Evora, e dos bens dos Desertores Joad Fernandes Pacheco, e Diogo Gomes de Avreo. Sería contar hum número monstruoso, se eu houvesse de referir todos os vassallos favorecidos, e remunerados por este grande Rei. O mesmo experimentárao nelle os Ecclesiasticos dignos, com especialidade os dous Arcebispos de Braga D. Lourenço, e D. Fernando da Guerra; o mesmo muitas das Cidades, e Villas do Reino, sobre todas Lisboa,

e o Porto. Os Titulos, que criou fo Era vulg. xao os Ducados de Coimbra, e Viseo para os dous Infantes D. Pedro, e D. Henrique. Fez Conde de Arrayolos ao Condestavel D. Nuno, que o acceitou com a condição do Rei não nomear outro em sua vida, para fazer singular o serviço com a raridade do premio : Conde de Barcellos a seu filho D. Affonso com consentimento do Condestavel seu sogro: Conde de Ourem a D. Affonso pela renuncia do mesmo Condestavel seu Avo: a D. Fernando, tambem neto de ambos, Conde de Viana, que o foi de Ailon em Castella: Conde de Villa Real a D. Duarte de Menezes, que o fora de Viana.

Em quanto as Fundações del-Rei D. Joao, a primeira de que temos noticia foi a nova Igreja, que mandou fazer a Nossa Senhora da Oliveira de Guimarães, em reconhecimento da sua protecção na batalha de Aljubarrota, de que dá larga noticia o Arcebispo D. Rodrigo da Cunha. Em memoria da mesma acção, e no campo da batalha, fundou com este nome o Convento de-

Eravulgi dicado a Nossa Senhora da Victoria 🕏 tao fumptuoso, e magnifico, como o descrevem o Conde da Ericeira na vida deste Rei, e Fr. Luiz de Sousa na primeira Parte da Historia de S. Domingos. Aos Religiosos deste Patriarca entregou El-Rei o seu Mosteiro, e daqui em diante, além desta doação, lhes fez a dos seus Paços, e quinta de Bemfica para fundarem hum Convento, havendo já concorrido com o Bispo do Porto, D. Joad Esteves da Azambuja para o do Salvador de Lisboa das suas Religiosas, e permitio a fundação do seu Convento de Villa-Real. Aos mesmos Padres deo a Mesquita de Ceuta, aonde elle entrou depois de ganhar a Cidade, que lhes servio para fundarem hum Convento. aonde elles assistirad com edificação até o anno de 1575, em que El-Rei D. Sebassiao os mandou residir no da San-

Tambem foi obra do Rei D. Joa6 a renovação da Igreja de Nossa Senhora da Escada, junto a S. Domingos de Lisboa, de quem era muito devoto.

Fundou o Convento da Carnota, per- Era vulg. to de Alenquer, que entregou aos Religiosos de S. Francisco, e lhe deo doze columnas de jaspe, que trouxe de Ceuta, e ainda hoje enfeitao o claustro do mesmo Convento. Edificou os de S. Francisco de Leiria, e o de Penha-Longa, que diz Duarte Nunes for ra o primeiro, que neste Reino tive. rao os Monges de S. Jeronymo. Tambem foi obra sua o Convento de Santa Clara do Porto, para onde se trasladárao as Freiras de Entre-ambos-os-Rios; e quando a occurrencia de tantas guerras, gastos, e despezas enormes parecia, que tinhao consummido os Erarios, em tantos Edificios santos se mostravad aos olhos renascidos os thesouros. Elle fez a Capella Mór da Sé de Lisboa, e porque nao a vio acabada na ultima visita, que foi fazer ao Martyr S. Vicente, mandou avaliar a importancia do que faltava, e a entregou logo ao Cabido, ordenando se acabasse a obra. Elle admittio no Reino os Conegos Seculares de S. Joa6 Evangelista, que chamamos Loyos,

Era vulg.

dizem que da Ermida de Santo Elezgio, que El-Rei lhes déra para a sua primeira Casa, e alguns entendem sora mercê do Insante D. Pedro seita no anno de 1420.

Elle fundou magestosos os quatro Palacios de Lisboa, Santarem, Sintra. e Almeirim , que hoje existem, menos o de Lisboa, que arrazou o terremoto do primeiro de Novembro de 1755, e além delles, muitas Casas de campo, e a Rua nova da Cidade do Porto; obra tao correspondente á grandeza do seu animo, e tanto do seu agrado, que lhe chamava a minha Rua formosa. Elle instituio o Tribunal da Relação, de que nomeou Regedor o estimavel Arcebispo de Braga, D. Fernando da Guerra, entao Bispo do Porto, que nas suas qualidades sublimes desempenhava as obrigações do sangue Real de seus bisavos os Reis D. Pedro, e D. Ignez de Castro. Em sim, elle erigio a Metropolitana a Sé de Lisboa, como deixo dito: tudo lembranças, monumentos, que conservad nas memorias immortal o nome deste

gran-

DE PORTUGAL, LIV. XXIV. 255

grande Ref., Libertador magnanimo gra vulga da Pátria.

### CAPITULO V.

Refumo das Cortes, que celebrou, e das Embaixadas, que El-Rei D. Joao I. mandou a vários Principes, com a noticia de algumas Leis, que fez.

MULTIDAD, e gravidade dos negocios, que occorrêrao no reinado longo de D. Joao, e a condescendencia affavel deste Principe, o obrigavao a nao os decidir sem o consentimento pleno dos seus Póvos na Assembléa das Cortes, que convocou muitas vezes. Para o da maior importancia, que era a conservação da liberdade do Reino, sendo elle seu Regente, celebrou em Coimbra as primeiras, de que eu já fallei no Tomo antecedente, correndo o anno de 1385, es nellas foi o mesmo Principe acclamado Rei. Na mesma Cidade as tornou elle a convocar successivamente nos annos de 1394, 1395, e 1396, havendo

Era vulg. do já feito outras em Braga no de 1387, e depois outras tambem em Coimbra no de 1598: todas ellas para o fim de regular as emprezas militares, a imposição dos tributos, e as mais occorrencias de huns tempos criticos, e calamitosos.

> Em Lisboa repetio as mesmas Assembléas nos annos de 1389, no de 1430, no de 1432, e no de 1433, em que falleceo. Em Evora as fez celebrar no anno de 1391, e no de 1408. Precedêrao a estas as de Leiria em 1401, aonde foi jurado o Infante D. Duarte, por morte de seu irmao o Infante D. Affonso: em Viseo no de 1391, e no de 1392; em Estremoz no de 1416: em Guimaraes no de 1401 : em Santarem no de 1392, no de 1400, no de 1403, e no de 1418: em Elvas no de 1399, além de outros ajuntamentos dos Povos, que apontad, e nao individuad os nossos Escritores, e se achad em vários registos das Camaras do Reino, que mereceo tantas attenções ao seu Principe para nada emprehender sem a approvação dos seus Estados.

> > Co-

# DE PORTUGAL, LIV. XXIV. 257

Como a importancia dos mesmos Eravulg. negocios de hum Reino desarmado, investido pelo Rei de Castella muito poderoso, e com os animos dos mesmos naturaes divididos, necessitava fazer negociações, contrahir allianças, e formar Tratados com os outros Principes da Europa; El-Rei D. Joa6 se servio de muitos Ministros habeis, que em toda a vida de seu Amo promovêrao as felicidades da Pátria, e conservarao a reputação da Monarquia em todas as occasiões, que eu passo a referir. Sendo D. Joao eleito Regente do Reino, quando era Mestre de Avis, e vendo que a disciplina militar estava delle desterrada (descuido já mais desculpavel nos Estados (elle se resolyeo mandar a primeira Enviatura a Ricardo II., Rei de Inglaterra, no anno de 1383, em que pelo seu Ayo Lourenço Martins, que o havia criado, e depois foi Alcaide Mor de Leiria, e pelo Inglez Thomáz Daniel lhe pedio permissa para os seus Officiaes, e soldados aguerridos, que quizessem servillo, passassem a Portugal, o que TOM. VI. aquelEra vulg. aquelle Monarca lhes concedeo livremente, e dahi em diante conservou com elle correspondencia effectiva.

Immediata á partida destes homens, que hiao como huns batedores de campo observar as disposições da Corte de Londres; D. Joao determinou mandar a ella com poderes plenos pessoa de alta graduação, que authorisasse os negocios com a qualidade. Escandalisado da Rainha D. Leonor, havia passado para o seu serviço D. Fernando Affonso de Albuquerque, Mestre da Ordem de Sant-Iago, que era cunhado dos Condes de Barcellos, e de Neiva, irmãos da Rainha. Justamente pôz o Regente os olhos neste Fidalgo para Em-baixador; porque ao mesmo tempo she mostrava a confiança, que fazia delle, e alongava da Corte homem tamanho, e tao alliado com a sua maior inimiga, que poderia ser prejudicial aos seus interesses se mudasse casaca. Com politica igual lhe nomeou por socio a Lourenço Annes Fogaça, Chanceller Mor do Rei D. Fernando, que havia fervido á mesma Rainha, e a seu gen-

## DE PORTUGAL, LIV. XXIV. 259

To o Rei de Castella. O Regente sez Era vulg.

a ambos honras distinctas, moveo-os
com razões tocantes, e os persuadio
a consiança que tinha de lhe serem vantajosos na negociação, hum pela sua
grande qualidade, o outro pelos seus
vastos talentos.

Os Officios desta Embaixada se reduzirao a dar parte ao Rei, como os Póvos de Portugal escandalisados do de Castella pela rotura do Tratado do seu casamento com a Infante D. Brites, pela violação abominavel do Direito das Gentes, e da Hospitalidade na prisao dos Infantes D. Joao, e D. Diniz, se determinarao a elegello Defensor do Reino : que lhe ponderava os perigos de Inglaterra, se Portugal se unisse à Coroa de Castella, e a impossibilidade do Duque de Lancastro entrar na posse daquelle Reino, que lhe pertencia por sua mulher: que este Principe estava na situação mais propria de fazer valer o seu direito, se unisse as suas forças com as delle Regente: que lhe pedia deixasse nos seus Reinos allistar ao seu soldo alguns soldados ve-Rii thos

Erayulg. Ihos para incorporar na tropa Portus gueza, e que conviesse em huma liga offensiva, e defensiva entre os dous Estados. Nos vimos no corpo da Historia os effeitos felices desta negocia+ caő.

Para a dispensa da sua illegitimidade, e votos de Religiao, mandou a Roma tres Embaixadas successivas depois de ser acclamado Rei. A primeira forao mandados D. Joao, Bispo de Evora, e Gonçalo Gomes da Silva, que pedirao a dita Dispensa ao Papa Urbano VI., que a concedeo; mas enganado pelos inimigos do Rei com o fundamento, de que a graça era opposta ao gosto do Rei de Inglaterra nao a deixou expedir. Tornárao a re-petir as instancias os mesmos Ministros, novamente acompanhados de Joao Affonso da Azambuja, e nao podérao desabusar o Papa da primeira suggestad. Porém morto Urbano, e succedendo no Pontificado Bonifacio IX., lhe mandou El-Rei por Embaixadores ao mesmo Joao Affonso da Azambuja, já entao Bispo de Sylves, e a Joao Rodrigues

gues de Sá, que trouxerao a graça, Eravulgo

correndo o anno de 1390.

Na occasia da chegada do Duque de Lancastro a Galliza, o mandou comprimentar por Vasco Martins de Mello, e por Lourenço Annes Foça-ga, que viera com elle na Armada Portugueza, que se mandára para o conduzir; e no anno de 1385 tornárao a ir da sua parte o Arcebispo de Braga D. Lourenço, o mesmo Vasco Martins, e Joao Rodrigues de Sá pedir ao Duque para esposa sua silha D. Filippa, que por elles soi conduzida a Portugal no principio do anno seguinte. Com o caracter de Enviado mandou ao Doutor Gil Docem queixar-se ao dito Duque do embaraço, que se dizia punhao de Inglaterra á expedição da sua dispensa, que sez evidente a El-Rei fer huma impostura maquinada pelos seus inimigos.

Em 1387 recebeo elle segundos Enviados de Genova a respeito de duas náos da sua Républica, que forao represadas no rio de Lisboa no tempo do sitio, e pediao a restituição do valor Era vulg. dos generos, que lhes haviao tomado.

Se na primeira representação a necesfidade os satisfez com huma resposta
affavel; nesta segunda rompeo o primor por todos os obstaculos, e se pagárao aos Genovezes 600000 dobras,
em que as suas mercadorias forao avaliadas.

Recebeo El-Rei em 1389 os primeiros Embaixadores de Castella, que forao Fr. Fernando de Ilhescas, Confessor del Rei, os Doutores Antao Sanches, e Pedro Sanches, que ajustárao huma suspensão de armas. No dito anno os mesmos Ministros ampliarao a trégoa, que por parte do Rei de Portugal assinárao o Prior do Crato D. Alvaro Gonçalves Camello, e Lourenço Annes Fogaça.

Os Tutores do novo Rei de Castella D. Henrique III. na sua menoridade, enviárao Plenipotenciarios a Portugal a D. Joao, Bispo de Ciguença, a Pedro Lopes de Ayala, e ao Doutor Antonio Sanches, que confersao, e ajustárao os Artigos da primeira paz limitada até certo tempo com o sobre-

dito Prior do Crato, e com o Dou- Era vulge tor Joao das Regras. Foi esta a trégoa de quinze annos, que se nao cumprirao, e El-Rei D. Joao despicou com a tomada de Badajóz.

Depois della mandou o mesmo Principe a Castella justificar-se com os motivos desta represalia por Affonso Valques, Commendador de Horta-Lagoa: mas nao sendo elles admittidos, se renovou a guerra. No anno de 1399, hum depois da tomada de Tuy, penfárao melhor os Ministros de D. Henrique, que enviou a Portugal ao Condestavel Ruy Lopes de Avalos, a D. Lourenço Soares de Figueiroa, Mestre de Sant-Iago, a Micer Ambrosio, Genovez, ao Doutor Pedro Sanches, que nada concluírao pela exuberancia das suas pretenções nas conferencias, que tiverao com o Condestavel D. Nuno Alvares Pereira, com D. Joao Affonso da Azambuja, entao Bispo de Coimbra, e com os famosos surisconsultos Alvaro Pires Escolar, e Ruy Lourenço.

Continuou a guerra com semblante dif-

Era vulg.

differente pela pouca vantagem da expedição de Alcantara, que se diz na Historia, e depois della resolveo El-Rei D. João mandar a Castella os Plenipotenciarios D. João Affonso da Azambuja, já Arcebispo de Lisboa, a João Vasques de Almada, e ao Doutor Martim Docem, que passados muitos debates, ajustárão a trégoa de dez annos.

Por occasia da morte de Ricardo II. mandou El Rei por seus Embaixadores a Inglaterra o Alferes Mór Joa Gomes da Sylva, e o mesmo Martim Docem, que confirmára o, e ampliára o com Henrique IV. as condições da alliança, correndo o anno de 1404. Enta o se ajustou o casamento do Conde de Arondel com D. Brites, silha natural del Rei, e se celebrara o as vodas no seguinte de 1405.

Nada resultou da Embaixada de D. Joao Affonso de Azambuja, de Martim Affonso de Mello, e do Doutor Gil Martins, quando no anno de 1408 a Rainha de Castella D. Catharina na menoridade de seu silho o Rei D. Joao

II.

## DE PORTUGAL, LIV. XXIV. 265

II. quiz ajustar huma paz indigna da Era vulga magnanimidade Portugueza, enta mais altiva pela grandeza dos seus triunfos. Porém repetidas pela Rainha as instancias, e moderadas as condições, tornou El-Rei a enviar Joao Gomes da Sylva, Martim Docem, e Ferna Gonçalves Beliagoa, que no anno de 1411 ajustára o huma paz, que duraria até o de 1434.

D. Fernando de Castro, e o memoravel Heróe Alvaro Gonçalves de Ataide, primeiro Conde de Atouguia, foraó Embaixadores del Rei no Concilio de Constança pelos annos de 1412, ou 1413, aonde se conduziraó com a piedade, religiaó, e delicadeza, que nos indicaó pennas estrangeiras menos escaças, que as nossas, nos elogios dos Portuguezes benemeritos.

Entrou El-Rei no projecto da conquista de Ceuta, e para cobrir a idéa, quando quiz saber o estado da Praça, sez embarcar ao Prior do Crato D. Alvaro Gonçalves Camello, e Assonso Furtado, General da Armada, com o caracter de Embaixadores (sendo esposes

Eravulg. piões de Ceuta ) a D. Branca, Rainha viuva de Sicilia, para lhe representarem da sua parte, que nao podia acceitar o casamento, que ella lhe propozera da sua Real pessoa para seu silho o Infante D. Duarte, por estar antes embaraçado com a messua negociação em outra Corte; mas que lhe offerecia a seu silho segundo o Infante D. Pedro, que a Rainha nao quiz ac-

quem nao havia cingir a Coroa.

No corpo da Historia deixo eu largamente referidas as Embaixadas, que El-Rei, para disfarsar a expediçao de Ceuta, mandou no anno de 1414 ao Duque de Borgonha por Fernao Fogaça, Vedor da Casa do Infante D. Duarte: as que recebeo, e com que socegou os sustos, que o seu extraordinario armamento causava aos Reis de Castella, Aragao, e Granada.

ceitar com desculpas politicas, que denotavaó as sublimidades do decóro da Magestade menos bem empregadas em

#### CAPITULO VII.

Era vulg.

Continúa a materia do Capitulo precedente depois da conquista da Cidade de Ceuta.

Rendida com gloria immortal da Nação Portugueza a famola Cidade de Ceuta, immediatamente mandou El-Rei dar parte desta felicidade a D. Fernando, Rei de Aragao, primeiro por Josó Escudeiro, seu criado, e pouco depois por Alvaro Gonçalves da Maya, Védor da Fazenda do Porto, com o caracter de Ministro, offerecendo-lhe a Praça para quartel das tropas Aragonezas, se juntamente com as suas, ou separado dellas, quizesse emprehender a conquista do Reino de Granada. A mesma civilidade usou com o Rei de Castella; mas nos ignoramos quem fosse o Emissario desta nova.

Em 1418 forao a Castella ratificar a paz de 1411 Joao Gomes da Sylva, Martim Docem, e Fernao Gonçalves Beliagoa; mas os Tutores desculpárao Eravulgo a falta da sua condescendencia com a menoridade do Rei, que o inhabilitava para firmar a ratificação do seu punho. No seguinte, em que o Rei cumpria os 14 annos, forao enviados os ditos Ministros para o mesmo sim, e tiverao de tornar a recolher-se com a interlocutoria, de que a Corte de Castella mandaría á de Portugal a resposta, que chegou depois de tres annos no de 1422, trazida por Affonso Garcia, Deao de Sant-Iago, e por Joao Affonso de Camora. Entre estes Ministros, e os nossos houveras debates, que levárad mais de hum anno sem mais decisao, que a de se prolongar a paz ao mesmo ponto antes presixo de 1434. Para a publicação deste mesmo ajuste, que fizerao em Portugal

> Alvito D. Joad Fernandes da Silveira. D. Pedro de Noronha, Arcebispo de Lisboa, com o caracter de Em-

> os dous Ministros de Castella, ordenou El-Rei, que a este Reino sossem practicar o mesmo D. Fernando de Castro, e o Doutor Fernando Assonso da Silveira, pai do primeiro Baras de

baixador extraordinario, partio para Era vulgi Aragaó no anno de 1428. Encarregado de pedir ao Rei D. Affonso V. para mulher do Infante D. Duarte a sua irma a Infante D. Leonor, que tambem o era de D. Joaó, Rei de Navarra, e dos mais Infantes, filhos do Rei de Aragaó D. Fernando, encontrando-o taó inclinado a favor desta alliança, que a ajustou sem repugnancia, e o mesmo Arcebispo recebeo, e conduzio a Portugal a Infante.

Nomeou El-Rei no anno referido de 1428 a D. Alvaro, Bispo de Sylves, e ao Doutor Fernando Affonso da Silveira por seus Embaixadores á pessoa de Filippe o Bom, Duque de Borgonha, para ajustarem com elle o seu casamento com a Infante D. Isabel, como se diz na Historia; e ao mesmo sim com igual caracter enviou elle á nossa Corte no anno seguinte ao seu Camareiro Mór Adriano de Thoulogeon.

Por Martim Gonçalves de Ataide, e por Nuno Martins da Silveira, Fidalgos respeitaveis pela sua grande au-

ě.

tho-

Era vulg.

thoridade, virtudes, e qualidade, mandou El-Rei em 1429 offerecer a sua mediação ao Rei de Castella para compôr as differenças pesadas, que tinha com seus irmãos, havendo feito a mesma offerta aos Reis de Aragaó, e Navarra, que nelle se compromettêrao. Nao estando estas dúvidas decididas em 1430, e obrigando o Rei de Castella a que a Rainha D. Leonor de Aragao, sua sogra, que estava recolhida em hum Mosteiro de Medina del Campo, viesse para Tordesilhas, e lhe entregasse as Fortalezas, que tinha no seu Reino, ella se queixou a El-Rei de Portugal, seu tio, o que cooperou para se lhe dar satisfação, e entao o de Castella lhe mandou por Embaixadores ao seu Aposentador Mór, D. Pedro Lopes de Ayala, e ao Doutor Diogo Gonçalves Franco, Ouvidor do Conselho Real, que o vierao informar, como promettéra, dos motivos da discordia, que tinha com os ditos Reis de Aragao, e Navarra.

Desejoso El-Rei de fazer perpetua a paz, que tinha ajustado com Castella, nomeou por seus Embaixadores no Bra vulganno de 1431 a Pedro Gonçalves Malafaia, e a seu irmao Luiz Gonçalves, que achárao o de Castella prompto a partir para a guerra de Granada, sem tempo para cuidar em outros negocios. Elles se offerecêrao para o acompanhar naquella expediçao, e voltando depois da campanha, conseguírao del Rei a paz vantajosa, de que eu acabei de escrever o Tratado.

Como a discordia daquelle Rei com os de Aragao, e Navarra tinha chegado á situação mais critica com a pri-são do Infante D. Pedro, que derro-tou todo o soffrimento de seu irmas o Infante D. Henrique: o de Portugal mandou em 1432 por Embaixador a Castella ao mesmo Pedro Gonçalves Malafaya, que conseguio a composição entre os Principes descontentes, e fer entregue o Infante preso ao nosso Infante D. Pedro, que o sez conduzir por Nuno Martins da Silveira até ao Algarve, donde partio para Aragao. Ultimamente, no anno da morte del Rei, que foi o de 1433, em que até aqui

Era vulg, aqui temos fallado, diz Manoel Severim de Faria, que elle enviára a D. Luiz do Amaral, Bispo de Viseo, por feu Embaixador ao Concilio de Basiléa.

Pelo que respeita ás Leis, que promulgou El-Rei D. Joao I., eu lhe dou principio pela célebre Lei Mental. Vendo aquelle Principe, que os Reis anteriores no tempo da guerra havia6 dado muitos bens da Coroa com grande damno do Estado, fez mentalmente huma Lei respectiva a este genero de bens, assim aos que já estavao dados, como aos que se dessem dahi em diante; e como esta Lei nao ficou escrita, mas só feita segundo a vontade, e mente del Rei, por isso foi chamada Mental. El-Rei D. Duarte a mandou por na sua Chancellaria, e para dar limitação, e interpretação ás doações das terras, e bens da Coroa, fez afsentar nella algumas addicções, e declarações, porque fossem determinadas as dúvidas, que podiao sobrevir á intelligencia das mesmas Doações, como se trata no Titulo 35 das Ordenações do Reino.

### DE PORTUGAL, LIV. XXIV. 273

No tempo da primeira trégoa com Era vulg. Castella, El-Rei aconselhado pelo arbitrista Joao das Regras, promulgou algumas Leis para determinar as partilhas, que se haviao fazer nas prezas tomadas no mar, sobre que entao se moviao grandes contendas, e tudo sicou regulado com o bom discernimento, que referem Duarte Nunes, e Fernao Lopes.

Como nas nossas terras, que depois da morte do Rei D. Fernando seguirad a voz de Castella, o seu Rei introduzio nellas muitos usos alheios dos costumes practicados naquelles tempos, especialmente no modo de processar, lançar as sentenças, e lavrar as Escrituras, o que tudo reduzia os Póvos ao estado de huma indisferença notavel: El-Rei com o parecer do seu conselho, mandou, que todos os negocios indecisos do tempo da entrada do Rei de Castella até entab, tornassem ao seu primeiro principio para serem julgados conforme a intelligencia dos Magistrados. Além desta Lei fez outras muitas, que nas sahiras de ale TOM. VI. Era vulg. gumas Camaras, aonde se guardao os

seus originaes.

Teve este Rei feliz a gloria de florecerem no seu seculo os homens mais assignalados em armas, que lhe firmárao na cabeça a Coroa, e enchêrao de reputação o Reino. Entre elles se distinguem o Condestavel D. Nuno Alvares Pereira, terror dos Castelhanos, exemplar de fidelidade, e tronco da Real Casa de Bragança: o Conde D. Pedro de Menezes, que na defensa de Ceuta obrou acções dignas da grandeza da sua alma, estimado por hum dos primeiros Capitaes do seu tempo, e Chéfe da illustre familia dos Marquezes de Villa-Real : Joao Affonso Pimentel, que se passou a Castella, aonde deo origem a grande Casa de Benavente : Joa6 Fernandes Pacheco que no mesmo Reino foi progenitor dos Duques de Ossuna, e Escalona: Lopo Vasques da Cunha: Gil Vasques, e Martim Vasques, todos irmãos, que todos forao descontentes para Castella, aonde gozárao bonras distinctas, e possuiras grandes Estados, assim co-

# DE, PORTUGAL, LIV. XXIV. 279

mo Egas Coelho, que foi Conde de Era vulg. Montalvao, e D. Pedro Alvares Pereira, Mestre de Calatrava. Igualmente valerosos, e disciplinados forao Alvaro Pereira, Vasco Annes Corte-Real, Ruy Pereira, Mem Rodrigues de Vasconcellos, Joao Rodrigues de Sá, os doze Desensores das Damas Inglezas, e outros muitos, que ficao nomeados no discurso desta Historia.



### LIVRO XXV.

Da Historia Moderna de Portugal.

CAPITULO I.

Vida, e acções de D. Duarte, XI. Rei de Portugal.

Era vulg.

ONTAVA D. Duarte quarenta e dous annos, quando succedeo no Reino a seu grande pai, dotado de virtudes. que podiao formar hum Rei especioso; mas as qualidades raras, que mostrava sendo Principe, de nada lhe aproveitárao nas emprezas depois de Soberano. Muito era o seu valor com desgraças alheias, que fizerao ter a D. Duarte por infortunios o valor dos outros. Elle governou cinco annos rodeado de calamidades, que a Providencia a seus tempos reparte pelos Estados florecentes, para que a muita prosperidade nao os desvaneça. Taes forao os golpes descarregados no intervallo breve do seu reinado, principalmente o da Era vulg. peste, que como sombra do seu corpo acompanhou o resto da vida deste Rei, sem nos fazer especie o cumprimento do vaticinio do Judeo Astrologo, que no acto da proclamação se apresentou no meio da Assembléa, e pedio ao Rei quizesse retardar a ceremonia para evitar o encontro de huma constellação fatal, que presidia naquelle mesmo ponto. El-Rei, com adver-tencia catholica, despresou o agouro fundado em huma sciencia tao va; menos tocado de ouvir ao Judeo, quando se retirava, que o seu reinado sería breve, e infeliz, que sensivel á certeza, de que nos horoscopos mentem os aspectos dos Astros; que na Fé sao infalliveis as doutrinas do Ceo.

Havia D. Duarte casado, como sica dito, no anno de 1428 com D. Leonor, filha de D. Fernando I., Rei de Aragao, e della teve filhos: ao Infante D. Joad, que nasceo em Lisboa no mez de Outubro de 1419, e morreo menino: a Infante D. Filippa, que nasceo em Santarem a 27 de NovemEra vulg, bro de 1430, e morreo a 24 de Mar-ço de 1439: o Principe D. Affonso, primeiro de Portugal, que teve este titulo, e nasceo em Cintra a 15 de Janeiro de 1432, succedeo a seu pai: a Infante D. Maria, que nasceo no Sardoal a 7 de Dezembro de 1432, e morreo no dia seguinte: o Infante D. Fernando, Duque de Viseo, que nasceo em Almeirim a 17 de Novembro de 1433, casou com a Infante D. Brites, filha de seu tio o Infante D. Joad em 1447, e morreo em Setuval a 18 de Setembro de 1470, jáz com a Infante sua mulher no Convento da Conceiçao de Béja: a Infante D. Leonor, que nasceo em Torres Vedras a 18 de Setembro de 1434, e casou com o Imperador Frederico III. a 16 de Março de 1452, e morreo em Neustat a 3 de Setembro de 1467: o Infante D. Duarte, que nasceo em Alenquer a 12 de Junho de 1435, e nas sabemos quando morreo: a Infante D. Catharina, que nasceo a 25 de Novembro de 1436, esteve desposada com D. Carlos, Principe de Navarra, depois com

Duar-

Duarte IV. de Inglaterra, e morreo Era vulg. em Santa Clara de Lisboa a 17 de Junho de 1463, e jáz em Santo Eloy da mesma Cidade: a Infante D. Joanna, que nasceo posshuma em Março de 1439, casou com Henrique IV. de Castella em 21 de Maio de 1455, e morreo a 13 de Junho de 1475; jáz em S. Francisco de Madrid.

De D. Joanna Manoel, que certo Escitor nos representa parente de sua muher a Rainha D. Leonor, teve D. Duate bastardo a D. Joao Manoel, que se distinguio na guerra de Africa, e voltando ao Reino se fez Frade do Camo, donde sahio pouco depois para er Bispo de Ceuta. El-Rei D. Affono V. o quiz na Corte pela estimaçao, que fazia dos seus conselhos, e o mmeou seu Capellao Mor. D. Joao Manoel he tronco das familias deste appllido, que vem dos filhos, que elle teve da célebre Justa Rodrigues, dos quas diz com desembaraço hum dos noss Poetas: Que Justa Rodrigues justára com hum Frade Carmelita, e desta Jula maldita muitos Manoeis deitara.

Com

Era vulg.

Com razaó esperava Portugal fosse feliz o tempo de hum Principe, que na perspicacia do juizo, e sublimidade do talento, que se lhe descobrio na mininice, parecia hum vaticinio infallivel da cultura das sciencias, e da protecção dos fábios, que o distinguiriao entre os Principes seus Predecessores. De dez annos de idadesora elle jurado Successor da Coroa a22 de Março de 1401 nas Cortes celebradas em Leiria; mostrando no probgo do Reinado futuro, que para mericer a Coroa lhe era desnecessaria a desendencia da fortuna. Levado da enulaçao gloriosa de ser herdeiro, aites das virtudes, que dos dominios deseu grande pai, imitou delle a sua prinogenita, que era o valor, de que leo argumentos illustres na tomada de Ceuta, como em seu lugar fica dito. Sobre estas bazes constantes firmava lortugal as suas esperanças no novo lei, que se deteve alguns dias em Beléndepois da sua acclamação, aonde he-gou de Coimbra o Infante D. Pero, que lhe beijou a mao, e reconeceo

### DE PORTUGAL, LIV. XXV. 281

por seu Soberano. Immediatamente se Era vulg.' seguio a convocação dos Estados em Sintra, e nelles soi reconhecido o Principe D. Assonso por herdeiro presum-

ptivo do Reino.

Estas duas ceremonias precedêrao á pompa funebre do Rei defunto, que deixo referida, e consummada ella, a Corte foi para Leiria por causa do mal contagioso, que já principiava a affligir o Reino. Nesta Cidade celebrou elle as Cortes, em que foi determi-nado se ajuntassem em hum Codigo as Leis, que se deviao obsessvar nos seus Dominios, e até entad se nad seguiad com igualdade em todos os Tribunaes, aonde cada qual ao seu arbitrio fazia huma jurisprudencia particular. Por este Codigo sujeitou El-Rei os Ministros á mesma régra, e lhes inspirou o mesmo espirito nos despachos, que erao obrigados a dar. Elle ajuntou a esta Lei geral outra particular, que moderou os excessos do luxo nos vestidos, e nas mezas, tudo regulado pe-las qualidades dos nascimentos dos homens; e para que o exemplo servisse

1434

Eravulg. ao Povo de Lei mais forte, a sua observancia principiou pela Casa Real, e pela Corte.

> Por este tempo ainda governava Ceuta na ausencia do Conde D. Pedro. que estava em Portugal, seu filho D. Duarte de Menezes, sempre desejoso de avançar a sua reputação em feitos honrosos. Em quanto seu pai entretinha na Corte a sua velhice com os prazeres das quartas vodas, que contrahio com huma filha do Almirante Manoel Pacanha, elle teve por digna da sua corage a empreza de sobprender o lugar de Bobdim, donde esperava cativos, e despojos. Com este designio sahio huma noite da Praça, e por mais que forçou a marcha nao pode chegar ao lugar, senao de dia. Estavao desprevenidos os Mouros, que sahia6 das casas a morrer, ou a ser presos nas ruas; mas os ligeiros na fuga derac aviso da sua desgraça aos visinhos, que corrêrao para despicarem a injuria, e restaurarem a preza na retirada de D. -Duarte. Elle a fez com desembaraço militar, sustentando huma escaramuça con

continuada em todo o caminho até á Era vulg. Praça, aonde recolheo os prisioneiros, e despojos sem diminuição no núme-ro,

Depois deste successo chegou de Portugal o Conde para continuar em Ceuta o seu diuturno governo, corridos já tres espaços de tempo bastante para tres vezes se naturalizar Africano. Com tres nãos crusava aquelles mares o valeroso Alvaro Vaz de Almada, que na forma do seu Regimento, veio aportar a Ceuta, aonde o Conde o hospedou em sua casa. Hum dia, quando elles, e outros Fidalgos jantavao, as Atalaias do campo derao final de rebate, que o Conde estimou para satisfazer o desejo dos seus hospedes com hum prato tanto do seu gosto. Elles trocao a meza pela campanha, que achao coberta por 400 cavallos, e 20000 Infantes inimigos. Vellos, e atacallos foi tudo hum mesmo acto, e com tal valor de Alvaro Vaz de Almada, que como se quizesse para si so a gloria daquelle dia, se metteo pelo centro dos Mouros, esque-

Era vulg. cido de que necessitava de mais braços para segurar a victoria. O Conde, que o vio neste perigo, como que prevendo tinha esta de ser a ultima acçao militar da sua vida, elle lhe quiz pôr a Coroa, lançando-se aos barbaros com tal esforço, que nao lhe podêrao sof-frer os golpes. Em breve espaço se vio o campo coberto de cadaveres inimigos, e derramado o terror, os bons cavalleiros mostravao que o erao no bem, que corriad.

Satisfeito com esta hospedagem se despedio Alvaro Vaz, quando chega-vas outros invejosos de agasalho seme-lhante, que foras Ruy Dias de Sousa, filho do Mestre de Christo D. Lopo Dias, e Gonçalo Rodrigues de Sousa, filho do bravo Ruy de Sousa, que na conquista desta Praça obrou as façanhas, que eu deixo contadas. Elles inftavao ao Conde nao os quizesse desi-gualar de Alvaro Vaz com lhes negar huma occasiao, em que podessem assi-gnalar o seu valor. O Conde para os satissazer, mandou a Martim da Camara, que com alguns companheiros fosſe

se espiar huma Aldea junto a Tetuas, Eravuig. e voltasse a informallo do estado della para dispor a expediças, que se fazia respeitavel pela visinhança de huma Cidade tas sorte. A informaças soi como se podia desejar, e destinado para a empreza D. Duarte, que marchou com os Fidalgos, e Cavalleiros da Praça. Antes que elles chegassem ao lugar, soras sentidos de hum Mouro, que dormia no campo, e correo a dar aviso da nossa marcha.

Nada embaraçou a nossa cavallaria, que entrou espada em mao, sem distinguir sexo, ou idade; e rebanhado quanto havia de estimavel, viemos encontrando na retirada muitos tropeços em magotes numerosos de Mouros, que nos disputavas o passo. D. Duarte, que queria salvar a preza, contentava-se com fazer semblante de investir, e hia passando; mas tanto que a pôz segura em lugar vantajoso, virando caras a dous mil Barbaros, que o perseguias, os sez em postas. Na retaguarda deste marchava outro corpo, que indicava nos clamores o desejo de

Era vulg.

medir as armas; mas chegando ao lugar da primeira refrega, o horror de tantos corpos descabeçados, outros feridos, e agonizantes, de sorte os sobprendeo, que parárao compassivos, e se retirárao covardes. Recolheo-se D. Duarte carregado de gloria, e de despojos, que seu pai veio receber sóra das portas da Cidade para se recrear nas gentilezas do substituto do seu valor, que como elle saberia servir a Pátria.

Quando em Ceuta se passavao estas cousas, o Infante D. Henrique em Portugal nao tinha ociosas as idéas dos seus descobrimentos. Com as noticias, que no anno precedente lhe trouxera-Gil Annes do Cabo Bojador, ficou elle tao satisfeito, que neste se resolveo a mandallo em hum navio, e em outro o seu Copeiro, Affonso Gonçalves Baldaya, para navegarem quanto lhes fosse possivel além daquelle cabo. Elles o dobrárao, e correrao mais 30 legoas até huma Angra, que chamárao dos Ruyvos, em razao dos muitos peixes desta qualidade, que virao nella. Sal-

tando em terra achárao vestigios de Era vulg. homens, e rasto de animaes; mas nao podendo descobrir naquellas immediações huma, e outra especie, elles se recolhêrao ao Reino com estas noticias. O Infante, que as desejava mais miudas, no anno seguinte de 1435 os tornou a mandar á mesma paragem para descobrirem os vultos, de quem ti-nhao examinado os signaes. Passárao os navegantes doze legoas mais além da Angra dos Ruyvos, e pondo em terra a Heitor Homem, e a Diogo Lopes de Almeida, dous Cavalleiros de dezasete annos, com mais valor, que idade, montados em dous cavallos, forao mandados penetrar a terra para darem informação do que vissem.

Marchárao elles grande parte do dia, e já sobre a tarde avistárao dezanove homens de figura medonha, armados de dardos, que nao duvidárao chegar-se ás duas imagens estranhas para lhes perguntarem com as armas o motivo de devaçarem o horror sagrado das suas brenhas. Travárao os dous Moços Portuguezes huma pendencia,

Era vulg, aonde o seu sangue foi o primeiro que rubricou as nossas conquistas naquella parte de Africa, e depois de largo espaço, feridos os Jalosos, se esconderas nos mattos. Voltáras elles ao navio, e derao parte do successo ao Baldaya, que com hum grosso de gente foi por elles conduzido ao lugar do combate, e nada descobrindo, com que podessem satisfazer os designios da sua commissao, quizerao sazer-se na volta do Reino, satisfeitos com dar áquella praia o nome da Angra dos cavallos; mas o Chéfe estimulado dos desejos de agradar o Infante, e para si de adquirir gloria, correo mais doze legoas de Costa até ao sitio, que fez chamar a Pedra da Galé. Nesta praia virao elles hum numero monstruoso de Lobos marinhos, de que matárao muitos, e trouxerao as pelles, que tiverao muita estimação, sem outros signaes alguns da nova terra.

Nao continuou o Infante nos progressos dos descobrimentos deste anno de 1435 até o de 1441 por causa. da expedição infeliz de Tangere, da

morte do Rei D. Duarte, e das pertur- Era vulg. bações, que se originárao pela menoridade de seu Sobrinho D. Affonso V. D. Duarte para dar hum argumento de obediencia obsequiosa aos Vigarios de Christo na terra, mandou huma Embaixada solemne ao Concilio de Basiléa, de que nomeou por Embaixadores ao Bispo do Porto, e a seu sobrinho D. Affonso, primeiro Marquez de Valença, que forao recebidos a 24 de Junho deste anno pelo Papa Eugenio IV., e por elle confirmada a graça, antes concedida ao Infante D. Pedro, quando esteve em Roma, de poder o Rei D. Duarte ser coroado, e ungido na fórma do antigo ceremonial dos Reis de França. Para dizer aqui tudo o que nos pertence a respeito deste Concilio, que quiz principiar Martinho V., continuou Eugenio IV., e concluio Eugenio V., nelle se tratarao os meios para o augmento, e conservação da Fé, do estado da Igreja, da reformaçab do Cléro, da reuniab das Igrejas Latina, e Grega, particularmente dos Bohemios, da extirpação das heresias, TOM. VI. da

Era vulg. da conservação das liberdades da Igresja, do repoulo dos Reis, dos Principes, e dos Póvos.

1435

No melmo Concilio os nosfos mencionados Embaixadores Bispo do Porto, e Marquez de Valença obtiveras dos Padres a publicação de huma Cruzada contra os Mouros, determinado El-Rei a continuar a guerra em Africa mais pelos avances da Religiao, que pelos interesses do seu Estado. Acabada a commissao dos nossos Ministros, o Marquez se recolheo só a Portugal, e o Bispo, com consentimento del Rei, foi nomeado pelos Padres do Concilio para ir a Constantinopla em qualidade de Legado, empregar os seus grandes talentos na conclusad das differenças entre as duas Igrejas. A prudencia, com que elle conduzio esta negociação importante, e delicada, lhe mereceo na sua vinda de Constantinopla huma nova honra, que o acclamou digno da continuação do mesmo caracter de Legado para o exercitar junto á pessoa de Filippe, Duoue de Borgonha.

#### Era vula. CAPITULO II.

Trataō-se os successos de Ceuta até a môrte do Conde D. Pedro de Menezes, com hum resumo de algumas cousas pertencentes á mesma Praça.

À mais se fechou em Ceuta o Tem- 1435 plo de Jano no espaço longo do go-verno do Conde D. Pedro; elle sempre prompto para exercitar o genio marcial; os Mouros nunca esquecidos da memoria da sua amada Cidade. Neste anno, de que vamos fallando. vierao fervir nella ás ordens do feu refpeitavel Chéfe muitos Fidalgos, e entre elles D. Sancho de Noronha, tad ambicioso de gloria o seu valor, que homens da sua qualidade estimavao vir voluntarios adquirilla naquelle presidio de Africa. Os Mouros nas ultimas refégas ficárao tao cortados do nosso ferro, que havia muitos mezes nos deixavao a campanha em tal socego, como se Ceuta estivesse plantada no centro de Portugal. Sentiad esta inacçab

Eravulg. çab os novos aventureiros, especialmente D. Sancho, que medindo as emprezas pelo tamanho do seu coração, representou ao Conde: Que elle viera a Africa desaffogar o ardor do seu espirito, que via mais apertado no recincto de huma Praça em ociosidade; que nao se satisfazia com ir sobprender huma Aldêa; e porque a gente da guarnicao era muita, lhe desse hum corpo bastante com que elle fosse, e arrasasse a Cidade de Tetuao.

Louvou, e condescendeo o Condecom os rógos de D. Sancho; nomeoulhé para companheiros a seu filho, e escolheo 150 cavallos, e 300 Infantes, que encarregou ao seu commandamento. Embarcada a Infantaria, marchárao a 15 de Outubro, ajustado o lugar, e a hora, aonde se haviao ajuntar os dous córpos. Quando elles alta noite pisavao o Paiz inimigo, o clamor de vozes ao longe, e muitos fógos accesos em várias distancias os fez conceber o susto, de que a sua marcha estava descoberta, e elles déz legoas pela terra dentro visinhos a Tetua6 .

ſem

fem mais auxilio, que o de seu valor ese vulgara o avance, e retirada igualmente perigosos. Assim o conhecem todos; mas nenhum desmaia, e se offerecem a seguir os dictames do seu Chése, experimentado em todos os lances da fortuna. Ordena D. Duarte, que continue a marcha para a Cidade, senas a sobrendella, ao menos para atemorifalla, e persuadir aos Mouros, que se nas os temiamos para os investirmos na Praça, menos nos assustantas quando do campo nos retirassemos.

Os Barbaros avisados atempo, nos esperavas em hum passo estreito, aonde principiou a escaramuça, que vencemos, e perseguindo os sugitivos, os nossos Cavalleiros da va-guarda pregárão as lanças nas portas de Tetuas. Como faltavas instrumentos para expugnar a Praça, que nos queriamos levar por huma sobpreza; mallograda esta coma noticia antecipada da nossa vinda; concorrendo de todas as partes muitos Mousos a cortar-nos o passo, e nos dez legoas entranhados no Paiz; tudo foras circunstancias, que concorrêras para

cho retirar-se a Infantaria a buscar as barcas, e a cavallaria recolher-se a Ceuta por terrenos vantajosos á sua marcha. Os Mouros, percebendo o nosso designio, correras á praia, que occupáras com os montes visinhos; mas D. Duarte sem temer a multidas de homens, que tinha diante, ordenou a D. Sancho sizesse todas as tentativas para se embarcar, em quanto elle com a cavallaria investia os Mouros para os divertir.

Mad he facil conceber-se a corage described, com que forad atacados os Barbaros pelo Chése, que sabsa estar a salvação da sua trópa dependente do vigor deste repelad. Elle soi tad violento, com golpes tad descompaçados, com tanta quantidade de mórtos, que os inimigos espantados do seu destroperdêrad tanto terreno, que D. Sancho pode embarcar a Infantaria a seu salvo; e voltando com os mais Pidalgos a sazer-se gloriosos ao lado do seu inimitavel General, obrárad tantas gentilezas, que já desembaraçado

o campo de contrarios, D. Sancho fallou por todos a D. Duarte, e lhe diffe: Vos fois testemunha do que eu,
e estes Fidalgos, que me acompanha
acabamos de obrar: se os olhos de todos estes camaradas víras o nosso serviço, vejas tambem o premio na honra, que pretendemos de ser armados.
Cavalleiros pelas vossas mãos valerosas neste lugar do combate. Quizera escusar-se D. Duarte, para que seu pai
em Ceuta sizesse esta honrosa ceremonia; mas as instancias soras tantas,
que elle nas pode resistir a huma demanda tas justa.

manda tao justa.

Acabada a funçao, cresceo o alvoroço, quando se advertio, que da nossa parte nao saltava mais homem, que Joao Garcia; e dando aomesmo tempo as barcas a vella. e a zavallaria rompendo a marcha, se fizerao na volta de Ceuta. O estrondo desta acçao, que devia sazer nella hum ecco respettoso, de tal some desenfreou o monstro da inveja, que se passarao mezes sem haver na Praça huma só pessoa de qualidade, que quizesse acompanhar a

Era vulg. D. Duarte, e a D. Sancho em emprezas, de que lhes podesse resultar gloria. D. Duarte percebendo esta politica sempre prejudicial aos Estados, resolveo-le a confundilla pelos mesmos meios, que a alterava. Elle se fez informar da fórma, em que se achava a Aldêa de Benaguará, junto a Tetuad, e resoluto a investilla, fez embarcar a gente commua, que lhe pareceo; escolheo cincoenta Cavalleiros seus-, e de seu pai ; convidou a D. Sancho, que achou abandonado pelos invejosos, e sem o embaraçar a falta deste camarada illustre, partio á empreza premeditada. on ho o o o o o o o o o o o o o o

Chegou D. Duarte alta noite ás vifinhanças de Benaguara, e escondendo-se nas mattas espeças dos seus contornos sa esperou até o dia seguinte as horas , em que os Mouros estivessem occupados nos seus ministerios. Entas os Lebes rugindo entrárab na Aldêa, que levárao sem resistencia, fazendo huma das prezas mais importantes, que até entao se tinha visto, especialmente em gados de todos os generos,

Todos os Aduares daquella Comarca se Eravulgo despovoárao para vir castigar a nossa temeridade; mas D. Duarte encarregando a preza a quatro Cavalleiros bravos para a irem conduzindo, elle se lançou aos Mouros com o impeto costumado. Fernao Rodrigues de Vascon-cellos, neto do Mestre de Sant-Iago Mem Rodrigues, abrio as portas á victoria matando hum alentado Mouro. que com a falta do seu espirito enfraqueceo o dos camaradas. Tantas mortes, perdas multiplicadas, a corage dos Barbaros tao abatida como a sua reputação, os fez entrar nos desejos de pedir huma tregoa, que entad entendeo o Conde lhes nat devia conceder.

Talvez que esta repugnancia nascesse delle trazer já ideada a empreza contra a Aldêa rica de Benamadem, aonde os Mouros viviao com o descuido, que lhes promettia a segurança de hum rio pouco vadeavel, que nos necessitavamos passar para a invadir. Estava o Conde bem instruido no modo de tentar esta expedição por hum

1436

En vulg. cativo nosso ja resgatado, que tinha: servido o Mouro mais principal daquella Aldêa. Como pouco antes haviao chegado a Praça Joao de Albuquerque, Senhor de Angeja, Ruy de Mello, depois Almirante, e Ruy da Cunha, que foi Prior de Guimaraes; elle os chamou, e disse, que com seu filho D. Duarte, 300 Infantes, e 210 cavallos os mandava affollar a Aldêa de Benamadem, donde voltariao honrados, e ricos. O cativo os foi conduzindo no major silencio da noite a passar o rio em hum váo, que elle sabia, e logo o vadeou D. Duarte seguido dos mais, que forab levados pelo guia á porta do seu antigo Senhor. Elle se alvoroçou com o tropel da gente, e teve lugar de montar a cavallo para dar aviso aos Povos visinhos do nosso insulto sobre a sua Aldêa.

Em quanto D. Duarte se occupava em fazer a grande preza; em a encarregar á melhor gente; em assegurar a campanha; appareceo o Mouro na tésta de hum grande numero delles, clamando, que applicassem todo o seu esforforço para tirarem a vida ao Capitao Era vulgar atrevido, que elle hia a buscar para fer o primeiro em ensopar as armas nas suas entranhas. D. Duarte, que ouvia as ameaças deste bravo, elle o esperava firme, com tanta força lhe corre a lança, que lhe rompe as armas, atraveção, e o derruba morto. O desembaraço, e a morte destes dous Chéfes infundio nos nossos tal valor. nos Mouros tanto medo, que no campo encontravamos inimigos sem resistencia; homens, que vierao deixar-se matar, até sem alentos para fugir. Cançados de tirar vidas, fizemos 50 prisioneiros, e coberta a campanha de gados, chegou com elles D. Duarte, e sem a perda de hum homem, ás portas de Ceuta, aonde o esperava seu pai com as veneraveis cas banhadas em lagrimas de alegria na presença da imagem do seu valor, o filho tantas vezes triunfante.

A repetição das perdas, o estrago das vidas na multiplicidade das nossas sortidas, fez tal impressão em hum parente valeroso do Rei de Féz, que es-

Bra vulg. tando á meza com muitos dos feus Fidalgos, lhes representou, como os infultos dos Portuguezes já erao intoleraveis: que se elles quizessem revestirse dos seus sentimentos, se deliberassem, e partissem para debaixo dos muros de Centa nos tomarem conta dos nossos atrevimentos. Nas houve hum so, que recusasse a sua condescendencia; e escolhidos mil cavallos, vierao ás immediações da Praça, aonde postárao 900 em duas emboscadas, e o resto em trages de paisanos os mandárao a vista da Cidade, com ordem que sendo atacados, se fossem retirando até metterem los inimigos no centro das suas cilladas. Quando appareceo esta despresivel tropa, D. Duarte com alguns Fidalgos, e Cavalleiros acabava de sahir para examinar o campo , e nao podêrao conter-se sem a atacarem, menos attentos ao excesso do numero, que ás apparencias da sua baixa qualidade. Os Mouros se retirao; D. Duarte os segue; ensahe a primeira cillada, a que logo matámos dezafete, e entre elles o seu Comman-

dan-

dante: mas D. Duarte advertindo o Eravulgi estratagema dos Barbaros, que com tanta superioridade se deixavaó perder campo, quizera conter se. Naó she deo a isso lugar, a sua gente empenhada no alcance, quando entre ella soou huma voz desconhecida, que she dizia naó passasse adiante, porque se mettia em grande perigo. Como se maó bassasse este aviso, de repente se toldou o ar com huma nevoa taó espeça, que huns aos outros senaó viaó; e a favor della pode D. Duarte avisar a sua pouca gente para se retirar, como sez sem a menor perturbaçaó.

Já o Conde sabia que no Reino estava resoluto o sitio de Tangere, e que nao sendo admittida a offerta da sua pessoa, a de seu silho era convidada. Desejou seu pai, que elle se achasse naquella expediçao condecorado com alguma acçao mais saçanhosa, que as precedentes; e como a de Tetuao, a primeira vez mallograda, levava tanto as nossas attenções, com todas as forças, que pode tirar da Praça, mandou a D. Duarte expugnar esta

Era vulg.

ta Cidade igualmente rica, e populosa. Quanto val o credito bem estabelecido de hum grande General! O mesmo foi saber-se em Tetuao, que D. Duarte marchava fobre ella, que desampararem-a todos os seus moradores, mais attentos a salvar as vidas. e as riquezas, que a defender a estimavel Patria. D. Duarte, e seu primo D. Fernando de Menezes, que primeiro entrárao na Cidade, a virao despovoada; achárao fechadas as portas do Castello, e mandando dar-lhe fogo. o arrazárao com o resto dos muros: despojárao as casas do que nao pode conduzir a pressa dos fugitivos, e ateando por toda a Cidade hum incendio voráz, a soberba Tetuao ficou reduzida a cinzas, hum despojo lastimoso da nossa cólera.

Tinha acabado o anno de 1436, em que vou fallando; mas para concluir aqui com o que pertence ao Conde D. Pedro, e a algumas particularidades do seu governo na Praca de Ceuta, devo dizer, que no mez de Setembro de 1437, quando já os Infantes

estavad sobre Tangere, e com elles Bia vulla D. Duarte de Menezes, seu pai o Conde D. Pedro adoeceo gravemente da molestia, que deo fim á sua heroica vida. Mandou elle pedir aos Infantes quizessem permittir licença a seu filho para lhe dar a ultima despedida. Quando D. Duarte chegou a Ceuta achou o pai em estado, que apenas lhe pode deitar a bençao, e repetir com vozes languidas documentos saudaveis, sahidos de hum espirito sublime, que com morte placida voava desatado da carne a receber na Patria o premio das suas heróicas virtudes. O seu cadaver foi sepultado na Sé de Ceuta, e della trasladado para o Convento dos Eremitas de Santo Agostinho de Santarem, que fundára seu Avô D. Joao Astonso Télo de Menezes, Conde de Ourem, governando este Reino o Infante D. Pedro na menoridade del-Rei D. Affonfo V. Na sua sepultura se lê o Epitafio seguinte:

Aqui jaz o muito honrado, muito nobre, e muy fidalgo Senhor Dom

re-

Eta vulg.

Pedro de Menezes, Conde que foy de Viana, e primeiro Capitao, e Governador, que foy na Cidade de Cepta, Alferes mor do muito alto, poderoso, e muito excellente Senhor Dom Duarte, pela graça de Deos Rey de Portugal, e do Algarve, e Senhor da dita Cidade, filho que foy de D. Joao Affonso Télo de Menezes, Conde que foy de Viana, e Senhor de Penella, Miranda, Alvito, e Villa Nova, e neto que foy de Dom Joao Affonso Télo de Menezes. Conde que foy de Ourem, e da Condeça D. Guiomar de Ferreira, sua mulher, bisneta que foy del-Rey D. Sancho de Castella, que este Mosteiro edificarao; o qual Conde D. Pedro a dita Cidade de Cepta huma so em Africa por Christãos possuida, com muita discriçao vinte e dois annos governou, e contra os Mouros Infiéis muy esforçadamente defendeo, e os conquistou por mar, e por terra, e sez afastar, e por força deixar grande parte dos termos della: onde por sua de-

# DE PORTUGAL, LIV. XXV. 303

defensao, e da dita conquista sez Era vass.

muitas peleijas, em ellas sempre vencedor, e nunca vencido: de que a dita Cidade houve sempre em seu tempo glória de vencimento, os Mouros temor, e os ditos Reinos grande louvor. Finou-se em a dita Cidade aos vinte e dois de Setembro com seu proprio entender, bom, e Catholico Christao até a morte, muy esforçado Cavalleiro, a seu Rey natural muy verdadeiro, siel, e leal, no anno de Nosso Senhor mil quatrocentos, e trinta, e sette.

Este Epitaphio, que enuncia, nao só as victorias terrestres, que ficao referidas do Conde, mas as suas expedições navaes, este me obriga a fazer destas ultimas hum resumo no Capitulo seguinte.

Era vulg.

### CAPITULO III.

Das emprezas maritimas do Conde D. Pedro no tempo do seu governo na Cidade de Ceuta.

DEFENSA, e conquista, que diz o citado Epitafio fizera o Conde sobre os Mouros por mar, e por terra, me fez nascer os desejos de averiguar quaes fossem as expedições maritimas, que o Conde mandou fazer por mar, havendo eu dado noticia das mais consideraveis, que se obrárao por terra. Depois de applicação varia, vim a saber que o Conde D. Pedro logo no principio do seu Governo, para ter avisos do que se passava pela costa de Ceuta, fez armar em guerra huma grande fusta, que entregou ao commandamento do Capitao Affonso Garcia de Queiróz, que era hum Fidalgo de grande corage, para com ella correr aquelles mares, e os da costa do Reino de Granada, aonde fez muitas, e importantes prezas. Mostrou Affon-

# DE PORTUGAL, LIV. XXV. 307

fo Garcia a igualdade do seu valor em Era vulgamuitos combates; mas a acçao, que o deixou á pesteridade recommendad vel, soi a gentileza com que elle na sua susta rompeo o centro da armada inimiga dos Granadinos na occasiao, em que sitiárao Ceuta, e veio a Listo boa dar parte a El-Rei do aperto, em que estava a Praça.

Vendo o Conde os grandes serviços, que ella recebia desta embarca.
çao, mandou armar outras muitas. que fiou a pessoas de importancia, como forad Martim de Castro, Fernad Barreto, Diogo Vasques Portocarreiro, Joso Pereira, Fernao Gonçalves d'Arca, e outros homens semelhantes, que conservarao naquelles mares a superioridade com tanto damno dos Mouros, que ou nab largavab os portos, ou perdiad os vasos, que delles sahiao. Entao se dividiao os corsos pelos mares, que dominavad os Mouros pela parte de Africa, e de Hespanha, conduzindo-se nelles os nossos Cabos com tanto desembaraço, que entravao pelos pórtos a aprisionar as embarca-U il coes cces' Bra vulg. coes inimigas. Diogo Valques le diltinguia nestas expedições, e em huma se conduzio animoso, atacando com a sua fusta duas galés de Monros, soccorrido por Joso Requelme, Corsario de Cartagena, e rendida huma, fizeras varar a outra, que despedaçá-

> Pelas informações, que teve o Conde do estado da Praça de Larache, Cidade respeitavel da Provincia de Asgar, determinou-se a mandalla destruir, e chamou a conselho os Capitaes das fullas, que achou promptos para seguirem as suas ordens. Encarregou el-le a expedição ao mesmo Diogo Vasques de Affonso Martins Cayado, Tenente da sua galé, que sahiras com os mais em demanda de Larache. Pedro Ximenes se divertio da conserva para examinar hum porto vilinho, leguindo or mais a derrota com tanta felieidade, que entrárab em Larache; forcárao os muros obrando proezas ineriveis; passárao á espada grande cópia de Mouros, e carregadas as fustas de ricos despojos, déras fogo ao Castel-

#### DE PORTUGAL, LIV. XXV. 309

tello, e á maior parte da Cidade. Erá mig.: Quando elles concluiao com tanta glória a sua acçao, entrava no porto Perdro Ximenes, com huma susta carregada de prezos, que sizerao na sua derrota, e se recolherao a Ceuta para receber no prazer do Conde o primeiro

premio do seu serviço.

Nem sempre a fortuna favorece a temeridade. Pedro Ximenes, vaidoso com os bons successos passados, quiz obrar novas proezas, e sahindo de Ceuta com duas fustas, saltou em terra de Mouros, que foi penetrando. Encontrou cinco, que prendeo; logo o Alcaide de Anafe com vinte, que foi seguindo huma legoa, e tomou seis, e na volta para o porto mais tres. Com esta preza feita no mesmo dia, quizé-ra recolher-se á Praça André Martins, que mandava a segunda fusta; mas o Ximenes nao satisfeito, querendo sazer aguada para continuar o corso encalhou a sua fusta em hum banco do porto, e abrio o costado. André Martins recolheo a gente, e instou com o Ximenes voltassem para Ceuta, porque

Eravulg, que vinhao concorrendo muitos Mouros, e elle nao devia expor-se a no-vos perigos. Respondeo-she o Xime-nes, que queria vêr em terra quantos erao; e saltando com quatorze homens foi rodeado de 340, que o degollárao com os inselices companheiros, ven-

dendo cáras as vidas,

Gonçalo Vasques Ferreira despicou esta asfronta com a sua pequena galeo-ta sobre huma grande galé dos barba-ros. Foi elle a reconhecella; e os Mouros para o enganarem melhor á vista da desproporça das forças, escondê-ra o grosso da tripulaça, e se mos-trára o poucos, que facilitassem a abor-dage. Assim o sez denodado Gonçalo Vasques; mas ao ferrar a galé, apparecerao ao lado dos companheiros 80 dos escondidos. Travou-se huma desigual contenda, em que o Vasques por muitas vezes esteve perdido. A constancia, com que elle peleijava, animou os seus poucos camaradas, que conheciao dependente do valor a sua salvação. Com golpes saçanhosos forao abysemados os Mouros; huns mórtos; muitos feridos; alguns lançados ao mar; Era vulgaro resto com a galé feito prisioneiro, e conduzido a Ceuta, aonde o Capitad foi recebido com o applauso, que merecia hum feito tad heróico.

Emprezas semelhantes fizérao pelodiscurso do tempo Affonso Garcia, Fernao Barreto, Pedro Vasques Pinto, Joao das Aguias, Martim de Pomar, Joao Rodrigues Godinho, e outros, que nao individuamos pela identidade dos successos. Huma das expedições illustres da natureza, que vamos tratando, foi a de Gonçalo Velho, Com-mendador de Almourol. Este Fidalgo. armou no Porto huma galé á sua custa para servir com ella em Ceuta. Unido a outra galé de Alicante, que corria aquelles mares ás ordens de dous aventureiros Castelhanos, resolveo atacar huma Aldea rica, que ficava pouco dentro da costa aonde desembarcárao : tomando elle a marcha a hum lado, e os Castelhanos pelo outro. Gonçalo Velho chegou primeiro á Aldea acompanhado de noventa, e sete homens, aonde encontrou huma resseten-

Era sulg, tencia tao dura nos Mouros, que depois de gravemente ferido, elle, e todos os seus pereceriao sem lhes bastar o valor ao excesso do número, se no maior ardor do combate nao apparecessem os Castelhanos, que se apresfárao ao ouvir o estrondo dos golpes. À sua vista sugirad os Mouros, dei-xando a Aldêa exposta á pilhagem, e ao sogo, que a consummio. Nos tive-mos a perda de hum homem, e alguns feridos; mas o valor da preza, e o credito da acçao contrapezarao o susto dos perigos, e o preço do pouco sanque derramado.

Sentidos os Mouros, de que pelo mar lhe fizessemos a guerra tao viva, como na campanha de Ceuta, cuidárad em armar muitas embarcações em todos os seus pórtos para nos disputarem a superioridade, impedir os desembarques, e começárao a ser os encontros mais frequentes. Distinto, e bem illustre foi o que tivérad com cinco fustas muito grandes, e defendidas, Pedro Vasques, Alvaro Pinto, Affonso Garcia, Lopo Vasques, André Mar-

#### DE PORTUGAL, LIV, XXV. 313

Martins, Joao Affonso, Alvaro Fer-Era vulganandes, Gonçalo Vasques, e outros Escudeiros alentados, que depois de combate duro, muitas horas disputado, elles rendêrao quatro com mórte de 218 Mouros, e 216 captivos: victoria, que por muitos tempos teve abatida a soberba, e arrogancia dos barbaros Mauritanos. Estas sao as acções navaes mais importantes, que pude descobrir, succedidas, e mandadas executar pelo excellente Conde D. Pedro de Menezes, que conservará incorrupta a memoria do seu nome, em quanto no mundo existir a Cidade de Ceuta, que na faz menos célebre este Heróe, que o famoso Hercules por levantar junto a ella as columnas celebradas pela inscripção, e espirito do seu Non plus ultra.

Eca rulg.

#### CAPITULO IV.

Da jornada infeliz, que fizéraō á Cidade de Tangere os Infantes D. Henrique, e D. Fernando.

A INDA que o mal contagioso tinha diminuido muito as forças de Portugal, El-Rei D. Duarte nao deixava de alistar novas trópas para fustentar com vantagem as expedições de Africa. Por estes tempos era elle instado de seu irmao o Infante D. Fernando, que lhe pedia licença para sahir do Reino, aonde nao tinha rendas correspondentes á conservação do explendor devido ao feu decóro, e aonde lhe faltavao occasiões para o exercicio do seu marcial espirito. El-Rei, que desejava dissuadir o Infante dos intentos de passar a Borgonha convidado pela Duqueza sua irma, se valeo para isso do Infante D. Henrique, que se aproveitou da occasiao para avançar huma nova expediçao a Africa, para que o conduzia o seu zelo da Religiao. Elle lhe propoz, que

# DE PORTUGAL, LIV. XXV. 315

que o meio mais efficaz para distuadir Era vulg. Lo Infante, era occupallo na guerra da Mauritania, em que elle nao duvidava ser seu companheiro; porque divertido com ella, se esqueceria de todos os outros intentos. Nao condescendeo El-Rei com este voto, nem os Infantes se desanimárao; antes recorrendo á Rainha, que D. Duarte, além de esposa, estimava infinito pelas suas qualidades, ella soi conduzindo as pretenções dos Infantes até conseguir a permissa.

Soubéraő-o os Infantes D. Pedro, e D. Joaő, e representáraő a El-Rei, que Tangere era huma Cidade respeitavel da Provincia de Habata, situada junto ao Estreito em paragem de receber promptos soccorros de terra, e por mar do Rei de Granada: que para esta conquista se necessitava hum bom exercito, naó hum punhado de homens contra inimigos poderosos; que isso sería o Rei arriscar a honra, e sacrificar os vassallos: que naó se havia fazer conta só do valor dos Portuguezes, sem tomar outras precauções em ne-

Esa vulg. gocio desta consequencia, nao desprezando com ligeireza a qualidade dos inimigos, que se haviab combatter. Os outros Infantes seguirao rumo contrario, e chegando a fallar D. Fernando, a quem já chamavao os fados para a sua ruina, elle expoz os seus sentimentos por modo tao brilhante, que agradou a El-Rei.

O Infante lhe diz, que elle nao ignorava, como os Mouros tinhao degenerado do seu valor antigo, e se deviao olhar como homens sem espirito, inhabeis para a guerra: que os Mouros temerao os Portuguezes em todas as idades, nem elles terías valor de pizar terras de Hespanha em tempo dos Godos, se hum trahidor audaz nad os conduzisse aos Reinos entad sem soldados, sem praças, sem disciplina: que nas sendo necessario revocar á memoria Historias antigas, bastava lembrar a conquista de Ceuta, que seu pai ganhara em hum dia, sem que os Infieis ousassem resistir à corage dos Portuguezes: que para naó parecer, que elle intentava a empreza de Tan-

Tangere para a commandar, que ele- Era vulgi gesse seu irmas o Chése, que bem lhe parecesse, admittindo-o a elle por hum simples voluntario.

A opposição destes pareceres dei-xou perplexo a El-Rei, que para sa-hir de dúvidas, consultou a materia com o Papa, e outros Principes da Eu-ropa, que com razões graves, e ponderosas lhe dissuadias a empreza á vista da situação triste, em que o Reino se achava. Nada era bastante para dobrar a resolução dos Infantes arrastados de huma influencia fatal; e avançando a negociação com a Rainha, a quem o Rei nao tinha resistencia, ultimamente conseguiras a desejada licença. To-do o anno de 1436 se havia gastado nestas pretenções, e entrou o de 1437 com os preparos para a expedição, que teve principio a 22 de Agosto, dia em que a armada sahio da barra de Lisboa. Dizia-se, que nella embarcarao 140000 homens debaixo do commandamento dos dous Infantes D. Henrique, e D. Fernando, e com elles muitos dos grandes Senhores, e No-

Eravulg, breza do Reino. Com viagem feliz chegárao a Ceuta seis dias depois da partida, e posta a gente em terra para se passar huma revista geral, os Infantes se achárao sobprezos, quando con-tarao seis mil homens em lugar dos quatorze mil, que se assismava vinhao na armada.

Parece que as disposições precedentes dos animos sao huns presagios infalliveis do destino dos successos. Esta grande diminuiça6 de gente em huma empreza de tanta importancia, já se attribuia á peste, que naquelles dias grassara nas naos; já a opiniao mal concebida de todos sobre aquella guerra; já pela deserção ao tempo de embarcar em Lisboa, vindo os mais violentos por comprazer com os Infantes: tudo idéas, que prognosticavas a infelicidade, que mostrárao os successos. Ajuntárao os Infantes conselho de guerra, em que o maior número dos votos foi de parecer, que a armada se mandasse a Portugal recrutar gente, que engrossasse o exercito improporcionado para se apresentar diante de Tangere. ſem

sem o temor da certeza de huma ro-Eravulgatura da reputação, e que sem chegar este soccorro as trópas não se moves-sem de Ceuta. Ao contrario os Infantes, que não consultavão mais que o seu ardor pela glória, allegárão que esta teria tanto maior estatura, quanto menos avultado sosse o corpo, que combattes pela ganhar: que depois de estarem em Africa dous Principes de Portugal, não se devia dar lugar a dizerem as gentes, que elles sahírão tão mai armados, que lhes soi necessario acantonar-se em Ceuta para esperar not vos soccorros, que a imprudencia lhes não forneceo para o tempo preciso de obrar.

Sobre huns principios tao equivos cos como estes, a sua authoridade se oppoz á partida da armada para Lisboa; e determinada a expediçao a tos do o risco, a 9 de Setembro partirao de Ceuta para Tangere, indo por terra o Infante D. Henrique, e por mas o Infante D. Fernando, que soi encontrando a costa cheia de escolhos, e de perigos. D. Henrique destacou a Joao

Eraquig. Pereira com mil homens para observar os paffos, quaes feriad os mais pra. cticaveis para as nãos de alto bordo Elle encontrou na marcha, junto a Almeria hum grosso esquadrao de Mouros, que lhe foi necessario combatter. Ao ruido da peleija, D. Fernando a todo o pano demandava o lugar della para fazer o desembarque a favor da diversao, que entretinha os Mouros; mas nao obstante a sua diligencia, elle nao pode chegar senao depois da acçab, que foi gloriosa para Joab Pereira pela fugida precipitada, em que pôz os inimigos. Deo elle parte aos Infante da grande difficuldade, que haveria de expôr a armada a huma paffagem tao perigosa, como elle vinha de ob-fervar; mas os Infantes, longe de fe embaraçarem com esta reflexad, continuárao a derrota para Tetuao.

Desta Cidade, pouco antes destruida, fizerao todos por mar a breve navegação até Tangere; levando o Conde de Arrayolos a vá-guarda da frota, D. Duarté de Menezes o centro, e os Infantes cobrindo a seta-guarda. Im-

mediatamente chegárao a Tangere, de-Era wig. sembarcáraó as trópas, formáraó o campo, e principiou o sitio com hu-ma avançada ás duas pórtas da Cidaade, que se ganharao a troco de algumas vidas dos nossos; mas sem outra vantagem. O vigor, com que comba-tiamos, foi origem da voz, que se levantou no campo, de que os Mouros atonitos das operações, e fogo dos fitiantes, haviao abandonado a Praça para se nad exporem á dureza do sitio, nem se arriscarem ao nosso resentimento se a levassemos de assalto. Da verdade deste rumor se quizeras informar o Conde de Arrayolos, Alvaro Vaz de Almada, e outros Fidalgos, que com as suas trópas se avançárao ao lado da terra; mas elles houverao de se suspender, quando virao por aquella parte as obras exteriores com toda a boa defenfa. Para que os Barbaros nas entendessem, que elles os temiao, forao á forcallos no seu mesmo posto com tanta Întrepidez, que mettêrao a todos pela pórta da Cidade, aonde encontrárao a relistencia tao viva, que depois TOM. VI.

En rule de muitos mártos, e feridos, houvérab de retroceder.

> Com a sua volta ao campo se redobrou o ardor do sitio por espaço de 138 dias, em que reduzirad o muro a termos de se dar hum assalto geral. Os fitiados, que conhecêrad a necessidade do valor para a conservação da sua Praça, nada se descuidárao de quanto podia contribuir para a defensa, especialmente depois que nella entrou Zaiá-Benzalá com huma parte dos foldados velhos, que elle teve na guarnicao de Ceuta, quando lhe foi tomada. Determinou-se da nossa parte, que quando as trópas destinadas para o assalto se avisinhassem ao corpo da Praça, o Infante D. Fernando, e o Conde de Arravolos a atacassem pelo lado de Péz, e o Bispo de Evora D. Alvaro de Abreo com D. Fernando Coutinho investissem a porta do Vale, em quanto o Infante D. Henrique batia o Castello, aonde os Mouros tinhao maior reforço, que na Cidade. Elles, que estavao prevenidos para huma vigorosa resistencia, escondêrao os primeiros, que sobia5

## DE PORTUGAL, LIV. XXV. 323

Biad a escalada debaixo de huma nu-Era vulgamen de settas, e outras armas de artemeço; mas vencendo a nosta corage toda a opposição, nós haveriamos entrado os muros, se as escadas sostemais altas, que podessemos ferrar os parapeitos: incidente, que nos obrigou a retirar do avance nao sem perda de homens mortos, e feridos.

Nao perdêrao os Infantes as esperanças com a repetiçao dos máos successos, antes mandárao vir de Ceuta alguma artelharia para continuar os ataques, e escadas proporcionadas para novo assalto. Já a este tempo ferviso na Mauritania os aprestos para acodir com todas as suas forças a huma Pra-ça da reputação de Tangere, que prin-cipiou a ver desfilar dos montes em seu soccorro 100000 cavallos, e 800000 Infantes. A outra Nação, que não fosse a Portugueza, aterraria esta quantidade prodigiosa de inimigos, que bastava ser contada pelo número para confundir. Mas elles se determinarao a insultalla com a idéa firme, de que ella era huma multidad allistada tumul-

X ii

plina, sem armas, sem os brios, que costuma animar a estimação da honra. D. Henrique, vendo esta sirmeza nas suas trópas, escolheo nellas 40000 homens, e marchou sobre os barbaros com movimentos conformes a quem queria atacallos: heroicidade, que bastou para os inimigos se espalharem pelos mesmos montes donde descêrao, temerosos de sustentar o campo a hum punhado de mundo, que perdia toda a sorte de semblante na face da sua multidao.

Passados poucos dias, o pejo os fez outra vez descer das montanhas para metterem o soccorro na Praça pelo lado, que mandava o Infante D. Fernando, e o Conde de Arrayolos. Quiz mostrar o Infante, que era irmao de D. Henrique, e she seguio os passos, nao só movendo-se; mas atacando os Barbaros com alentos tao superiores á humanidade, que depois de lhes degolar hum grande número, obrigou a sugida vergonhosa hum exercito tao monstruoso. Esta segunda covardia met-

teo em tanta colera aos Reis de Mar-Era vulgarocos, de Féz, e de Tafilet, que se affegura viérao sobre nos com 600/0000 Infantes, e 960000 cavallos; deixando deserto este lado de Africa para atacarem a 60000 Portuguezes. Conhecerao os Infantes a impossibilidade de levar ao fimos seus designios, quando os batedores do campo os informárao, de que se descobriao legoas de terra cobertas de homens, que bastava o seu peso para esmagarem debaixo de si corpo muitas vezes mais robusto, que o do nosso exercito. As idéas tristes os faziao conceber, que a sorte brevemente os reduziria de sitiantes a sitiados, e que mettidos entre os fógos do campo, e da Praça, nao havia mais remedio, que sacrificar as vidas, ou render as liberdades. Em fim, sem perder o acordo, elles se entrincheirara6 o melhor que podérao, e entregues nos braços da Providencia, levantárao os olhos ao Monte do Deos dos Exercitos, donde esperavad o seu soccorro.

chegárao os Mouros á vista de Tangere, aonde os Infantes os esperavao

Era rulg. formados; mas houvérat de retrocedet. e buscar as trincheiras opprimidos dos repelões de tanta superioridade de forças. Soube se na armada o aperto em que estava o campo, e D. Pedro de Castro, que a commandava, preserio a necessidade de socorrer dous Infantes á observancia das ordens, que tinha de a nao desamparar. Elle conduz em pessoa hum destacamento da sua me-lhor gente, e este pequeno corpo soi bastante para os Mouros se conterem tao moderados, que se resolvêrao antes a cercar-nos, que a combater-nos; mais confiados em ganhar a victoria pela fome, que pelo ferro. Infallivel parecia, que as medidas tomadas pelos Mouros podessem faltar ; e qualquet outra gente, que nao fosse a Portugueza, em tal aperto a poria o pavor ex-tactico; mas ella na sua corage, e in-trepidez achava sahida a todos os perigos. Quando os nosfos nao podiao dar hum passo sóra das trincheiras, rodeados por hum circulo de homens muitas vezes dobrado; elles se espantavad menos da multidad terrivel, que tinhao na sua face, que da mecessida- Era vulga de de agoa, que os consummia.

a Acodio o Ceo a este aperto com huma chuva copiola, que refrescou o exercito, e renovou o valor para pedir o combate. Os Infantes, unicamente lembrados de salvar o seu Povo, discorriad o modo de abrir caminho para recolherem tudo nas náos; mas considerando por huma parte a falta de lanchas, por outra as praias bordadas de inimigos, determinárao com o favor da noite recorrer á industria, lançando-se a nado com todos que soubessem acomparhallos para ferrar as nãos, e enviar dellas as Chalupas, que no filencio mais profundo fossem conduzindo o resto da gente. Interrompeo este designio, que sem dúvida se lograva, hum malvado monstro, horror do Sacerdocio, indigno da humanidade, Judas de seu Senhor, o infame Clerigo Martim Vici-ra, Capellao do Infante D. Henrique, que se passou aos Mouros, e lhes descobrio as medidas, que os Infantes tinhao tomado para falvar-se com o exercito. Tanto que os Barbaros foras ad-٤...

Ers vulg. advertidos, redobrárao as guardas da parte do mar, e a nossa perda sería inevitavel, se elles se soubessem conduzir.

> - Menos fiados os Mouros nas suas; precauções, e na sua multidao, que temerolos do nosso valor, e das nossas industrias, elles queriao a sua victoria mais pelo de hum ajuste, com tanto que lhes fosse vantajoso, que reduzirnos a estado de buscar a retirada por meio de hum combate de desesperaçao. Rodeados destas reflexões covardes, mandárao dizer ao Infante D. Henrique, que se quizesse abandonar o campo com o trem, que tinha nelle, entregar Ceuta, e restituir os prisioneiros, que havia feito, elles lhe deixariao o passo livre para se embarcar na sua armada: Que para seguranqa da palavra, que lhe davao, lhe mandariao em refens hum filho do Governador de Tangere, e elle enviaria outro da sua parte, até serem consummadas as condições do ajuste. O Infante respondeo por D. Fernando de Menezes, Ruy Gomes da Silva, Fernad

de Andrade, e Joao Fernandes d'Arca, Eravulg, que encarregou de irem ao campo dos inimigos y Que elle acceitava todas as: condições a falvas as vidas do feu exercito.

Nesta figura estavad os negocios; a tropa reduzida a pouco mais de 30000 homens pelos combates hor-rendos, que haviamos fustentado nas trincheiras, especialmente no dia nove de Outubro; os Infantes, e os Officiaes inquietos no partido, que havias seguir em occasias tas critica. Se por huma parte elles recusassem cumprir com as condições propostas, entre ellas a de que lhes nao fariamos a guerra por cem annos, a nossa perda era inevitavel. Se por outro lado convinhamos no que os Barbaros queriao de nos, já dispunhamos com antecipação a affronta das reprehensões. que tinhao de cahir sobre nos por acceitarmos humas propostas indignas, especialmente a de entregar huma Pra-ga da importancia de Ceuta, que tanto nos havia custado: Que todo o mundo attribuiria semelhante ajuste a

Era vulg. medo da mórte, e da escravidao; objectos, de que sim se deixavas tocar os homens, mas não os Portuguezes. que sempre os conhecêras para os despresarem.

## CAPITULO V.

Continua-se a mesma materia, e a do cativeiro infeliz do Santo Infante D. Fernando.

M quanto no campo se formavad os discursos, que acabo de referir, os Infantes se viao embaraçados na escolha dos refens, que haviao mandar aos: Barbaros. Desatou as dúvidas o Infante D. Fernando, que zeloso da gloria do Reino, ou conduzido da força do Decreto da sua Predestinação, se offereceo para ficar entre os Mouros por penhor, até que o Conselho del Rei tomasse. as deliberações, que parecessem justas. Entao foi vistoso o duelo entre os dous irmãos, arguindo D. Henrique, que esta gentileza lhe pertencia obralla por mais velho; D. Fernando instando.

gue só a elle tocava por primeiro osse-Erawulg. Frecido, e por mais moço. O ardor, que elle mostrava na porsia, forçou D. Henrique a ceder; e obrigados os Portuguezes a acordar quanto se lhes pedia, entregue nas nossas mãos o silho de Zalá Benzalá, o Infante D. Fernando acompanhado dos Fidalgos da sua casa, partio a sosser com constancia heroica as calamidades, que lhe tecêrao a coroa de huma gloria sem sim,

Além da entrega da pessoa do Infante, que era o Garante da restituiçao de Ceuta, em refens do filho de Zalá Benzalá, nós demos quatro Fidaldos, que forao Ayres da Cunha, Pedro de Ataide, Joad Gomes do Avelar. que todos morrêrao de peste em Arzila, e Gomes da Silva, depois Commen-dador de Noudar, Assim se concluso a negociação; mas retirado de Tangere Zalá Benzalá, ignoramos se deixando as ordens fraudulentas, que depois se virab executar: quando o Infante foi a embarcar-se, os Mouros de tropel o atacárao na praia, aonde o nosso valor picado da perfidia, obrou extreEm vulg, mos os mais elegantes, e o Infante nao: podendo tomar a sua lancha, se lançou a nado a ferrar as náos, que achou em termos de se levar pela falsa noticia, que corria nellas, de que todos erab mórtos em terra. Finalmente cincoenta Heroes dignos de memoriaeterna, que quizerao sacrificar as vidas pela salvação de seus irmãos, se postárao na reta-guarda do exercito: fustentarad o combate contra immenfos Barbaros em quanto elle se embarcava, como felizmente conseguio a troco de illustre sangue dos seus cincoenta camaradas fidelissimos, aos quaes sentimos ignorar os nomes para authorisarmos com elles a nossa Historia.

> O dia 20 de Outubro foi o desta gloriosa acçao, e o da infame dos Barbaros, que estimularat o Infante para alterar os pactos; e despedindo a armada para Lisboa, elle se recolheo a Ceuta com os Cavalleiros, e criados da sua Ordem, e Casa. A impressad, que a nova triste causou no animo do Rei, que consentio a jornada, e do

Povo, que chorava a morte dos paren-Eravulg. tes, e amigos, se percebia no filencio, e na melancolia. Ao Infante D. Joso, que estava no Algarve com gente prompta para soccorrer a seus irmãos, lhe foi ordenado passasse a Ceueta para consolar a D. Henrique, que achou gravemente enfermo, opprimido do peso de tantas sadigas, e cuidados. A chegada de D. Joa6 foi o melhor remedio, que se podia applicar á queixa do Infante, e a alegria que ella lhe causou, lhe restituio com brevidade a saude. Depois de conferirem ambos o estado dos negocios, resolvérat fazer novas propostas aos Mouros; queixar-se de rotura, que elles fizerao no Tratado, quando houve de embarcar o exercito; affirmar, que esta perfidia o desobrigava de cumprit as condições; que de huma, e outra parte se deviao restituir os refens; o Înfante D. Fernando pelo filho de Zalá Benzalá, sem se fallar mais palavra na entrega de Ceuta.

Nati quizerati os Mouros escutar estas proposições, e ameaçavad a vingan-

Era vulg. gança na pessoa do Infante, se se lhes faltasse ao cumprimento das promessas. Nao queria D. Henrique desamparar Ceuta sem conseguir o resgate de seu irmao; mas notando entao a pouca apparencia de o conseguir, mandou para Portugal ao Infante D. Joao com o Conde de Arrayolos para darem conta a El-Rei do que se passára no sitio de Tangere, e elle esteve em Ceuta cinco mezes, envergonhado de apparecer na Patria, como se os destinos imprescrutaveis da Providencia podessem induzir culpa na candura das suas fantas intenções. Porém recebendo ordens precizas para se recolher, elle veio ao Algarve, donde passou a avistar-se com El-Rei em Portel para tratar o resgate do Insante, como negocio que derrotava todo o socego do seu espirito. Nao obstante o combate destes desejos, sempre elle lembrava ao Rei: Que Ceuta nao se devia entregar aos Mouros, em quanto senao esgotassem todos os outros meios, que coubes-sem na prudencia, e essorços humanos; e que quando nao houvesse outro, lhe entregassem vinte mil ho- gra vulg. mens, ou sosse El-Rei em pessoa, que conquistaria tantas Praças, e ainda to-da a Africa, para ter hum cambio superabundante que offerecer pela liberdade de seu irmas.

Alguma consolação derao a El-Rei as palavras do Infante, que respiravas christianismo, e heroicidade; mas elle em negocio tao delicado quiz ouvir os pareceres dos sábios. Nao houve Ministro, que deixasse de se embaraçar em hum tropel de opiniões. Huns queriad deixar ouvir as vozes ternas. com que se explica a natureza, e o sangue, em lugar das duras, que articula a conveniencia, e a politica, e erao do voto, que pelo Infante se desse Ceuta. Outros, que presumiao penetrar a fundo as intenções do Rei, diziao, que elle nao tinha obrigação de observar hum Tratado injurioso á sua honra, feito sem a sua approvaçad: que a pessoa do Infante sim era huma victima de alto valor para se sacrificar aos Barbaros, mas que na perda de Ceuta se interessava a Religiao, Eravula a gloria do Rei, a reputação da Patria, tanto sangue nella derramado: que se o Infante fazia ambiçad de aca--bar na guerra contra os Infiéis, que -nao lhe ficava menos glorioso morrer pela honra da Igreja, e do Estado; e que de nenhuma sorte se fallasse em entregar Ceuta. Prevalecco este ultimo voto, com que se conformava a Familia Real, e antes que es Barbaros condemnassem o Infante cativo, elle foi lentenciado pela Natureza, pelo Rei, pela Pátria.

> Se este acordo communi foi entas apparente, e no animo do Principe ficáraó alguns restos de esperança a favor de seu irmao, a morte que lhe sobreveio a 9 de Setembro do anno seguinte, a cortou toda. O Infante teve de sopportar com gloria immensa do seu espirito os opprobrios, calamidades, e affrontas, de que eu devo dar noticia nesse lugar até a sua morte para credito da virtude, veneração da sua pessoa, e conforto dos atribulados.

> > Firmado a 16 de Outubro do an-

no, em que estou fallando, o Trata- Era vulg. do de Tangere, o Santo Infante D. Fernando foi entregue áquelle Zalá Benzalá, agora venturoso, que seu pai sez sugir de Ceuta insame. Antes de o levar do campo á Cidade, avisou os moradores para sahirem a vêr prisioneiro o filho do Leas Lustano, que fora aterrar os de Africa com os seus rugidos. Hia o Infante em hum cavallo do mesmo Mouro, os seus criados a pé, e depois de entrar na Cidade, elle fó foi conduzido no meio de huma tempestade de improperios da canalha vil a huma Torre, aonde o hospedárao com bem pouca quantidade de iguarias grosseiras, e a terra por cama. De Tangere havia ser levado para Arzila; mas duas horas antes da jornada, Zalá Benzalá, que devia escoltallo, o mandou pôr em hum lugar eminente, aonde o visse todo o Povo, lhe movesse as cabeças, o sibillasse, como a objecto de zombaria, e escarneo. Depois, elle, e os seus criados montados nas alquilés mais ridiculas, que se buscárao de proposito, forao leva-TOM. VI. dos

Era vulg. dos em triunfo barbaro á dita Praça, que indicava o seu alvoroço nas muitas bandeiras, que tremolavao nas Torres. O Povo impio o recebeo com clamores de irrisat, que quebravat nesta montanha Real de constancia, tao inalteravel no animo, e no semblante, como se fosse o Cesar Augusto entrando triunsante em Roma.

> Mettido em huma priza6, o Infante era tratado com menos dureza, em quanto esteve firme a esperança da entrega de Ceuta; mas quando ella principiou a vacilar, a barbaridade desenfreou contra a victima innocente. quanto ella tinha de impia. A constituiças delicada de hum Principe nas podia deixar de opprimir-se com o pefo de tantas amarguras, com os com-bates do espirito sublime, que queria sobmetter à carne fragil, e nesta acerbidade de afflicções enfermou o Infante para recrear o Ceo com os actos pasinosos da sua paciencia. Ainda era necessaria a sua vida para confirmar a muitos vacilantes na Fé; para resgatar a outros por meio de Mercadores Catho

tholicos, que a isso se lhe offerecias; Era vule. para no modo possivel soccorrer os seus criados, que sostriato tratamentos inauditos; e houve Deos por bem renovar-lhe a faude.

Como já tardava a restituição de Ceuta, Zalá Benzalá mandou vir o Infante á sua presença, e na de outros muitos lhe disse com arrogancia: Que hiao passando os termos estipulados, que elle, e seu irmao firmárao, sem lhe entregarem seu filho, nem a Praça de Ceuta, zombando delle, e de Lazaraque, que era o maior Senhor de Féz, ambos partes contratantes no dito Tratado: Que seu irmao D. Duarte nao respondia ás Cartas, que se lhe mandavao para a entrega de Ceuta, que era sua; que seu pai com violencia lhe tomára; que nao lhe era possivel deixar de recobrar a todo o custo; e que as injúrias feitas a elle Infante até a morte seria o despique da perfidia, que com elle usavas seus irmãos. O Infante com grande moderaçao lhe respondeo; mas em palavras geraes, que nada tinhao de de-Y ii ciEravulg cifivas, de que o Mouro se desgostou, e mandando-o retirar da sua presença, nunca mais o quiz vêr.

> Passado algum tempo, soube Zalá Benzalá, que na Conferencia que El-Rei teve sobre a liberdade do Infante, unicamente seus irmãos os Infantes D. Pedro, e D. Joao votárao se entregasse Ceuta; e que a parte contraria mais poderosa determinou, que antes se perdesse o Infante, que a Praça. Entad o sez elle avisar do que se passava; e que como a sé, e promessas do Tratado estavao rotas, dalli em diante era elle hum escravo do Rei de Féz, ao qual sería logo remettido para experimentar cativeiro bem differente do que até entao lhe tinha dado Zalá Benzalá. A este recado respondeo o Infante: Que o Tratado de Tangere foi hum recurso da necessidade, que nao obrigava, nem tinha força para haver de ser cumprido: que além disso, os Mouros primeiro o quebrárao. impedindo o embarque das trópas, que forao constrangidas a abrir o caminho a ponta da espada: que os Artigos nao po-

### DE PORTUGAL, LIV. XXV. 341

podia fer validos pela falta de autho- Era vulg. ridade delle, e de seu irmao, que promettêrao violentos o que nao lhes era facil cumprir, se seu irmao El-Rei D. Duarte nao conviesse nelles como Senhor: que nestes termos pensasse em outro ajuste, que nao fosse entregar Ceuta, lançando por preliminares delle a restituição de seu silho, a de todos os prisoneiros, a das riquezas que se achárao em Ceuta, quando a tomou seu pai, e tudo o mais que elle quizesse.

Desenfreou-se o suror de Zalá Benzalá com esta resposta do Infante, e lhe tornou com outra, que dizia: Como elle naó era homem, que se embaraçasse com as ternuras de pai, para seu silho lhe sazer a menor especie, quando se mettia de permeio a sua honra: que a perda deste a ajuntaria á de outro, que mandou degollar pela sua reputação: que o seu coração era maior, que esta empreza, em que estava mettido; coração, que teve corage para sazer Reis, depôr, e matar Reis: que elle naó mandou, nem per-

mitio a desordem dos soldados na ocicasiad do embarque do exercito, antes os Portuguezes sorad causa della, por lhe levarem presos dous Mouros, e o Alcaide, que vinhad recolher os despojos: que nad convinha em outros ajustes, senad a entrega de Ceuta; porque sería acreditar a sospeita, que delle se tivera quando a perdeo, affirmando-se que elle a vendêra; e que

força do nosso poder.

Bem inferio o Infante da arrogancia do Barbaro, que era chegado o ponto fatal da fua ruina, e ha quem diga que com o desejo de evitalla, persuadira a El-Rei, seu irmas, que Centa era huma Praça impossivel de se conservar muitos annos, e que em cambio da liberdade de hum Infante de Portugal, bem se podia dar huma Cidade em Africa. Outros assirmas, que sim pedia se buscassem meios de

o liviar do cativeiro; mas que nas

fof-

pelo que pertencia a restituirem-se as fiquezas, que entas foras achadas na dita Praça; que essa restituiças elle a faria brevemente, quando a tirasse por

fosse o da perda de Ceuta, pelo pe-Eravulg. rigo a que se expunhad muitas almas, que importavad mais que a sua vida. Como quer que fosse, o Infante que teve modo para sahir de Africa, com magnanimidade só sua, elle o nao quiz fazer sem a companhia de todos os se El-Rei, o Infante D. Henrique, o Conselho de Portugal, os votos das Cortes tiverao em menos sacrificar o Infante, que perder Ceuta.

Nao se fez dissimulavel ao animo pio do Rei de Castella, que hum Principe seu parente ficasse sendo victima muitas vezes immolada ao furor dos Barbaros, e determinou mandar Embaixadores a Zalá Benzalá, que por todos os meios excogitaveis, rogando, pedindo, ameaçando, instassem pela liberdade do Infante. O Mouro astuto, que o prevenio, sem demora o tirou do seu poder, e com a maior indecencia o remetteo, e a toda a sua familia, para Fez ás ordens do Tyranno Lazaraque. Neste movo theatro foi o Infante recebido pelos alaridos affronEra vulg.

frontosos de immenso Povo, e conduzido só a huma masmorra escura, e sobterranea, como se usou com cada hum dos seus criados, aonde o tiverao descallo, faminto, sem descanço tres mezes, que foi o termo fixo, que fe lhe deo para vir carta sua, e voltar resposta del Rei, em que lhe fizesse saber o estado lamentavel, a que o haviao reduzido, e elle declarasse as ultimas determinações a seu respeito.

Veio com a resposta o Judeo Emisfario chamado José; e como nella nada havia de decisivo a favor do Infante, elle principiou a fazer os officios vis de escravo, e a ser tratado com a maior deshumanidade pelo impio Lazaraque. Foi-lhe dado lugar na cava-lharice para pensar os cavallos: exercicio, em que já achou entretidos os Fidalgos da sua casa; e com elles era mandado cavar nas hortas do Tyranno, aonde sopportava todo o dia o pefo do trabalho, sem outro alimento, que o de dous paes, e na noite por allivio a escuridad do carcere. Como os Barbaros percebêrao, que o Infan-

J+2

te se consolava de trabalhar na compa- Era vulga nhia dos Christãos, até este desafogo lhe negárao; cominando a pena de 500 açoites aos que fallassem com elle. Ajuntavaő-se a este martyrio os clamores dos Fidalgos retidos em Arzila, que lhe pediao a liberdade do filho de Zalá Benzalá para elles obterem a sua, e nao poder remediallos: os incommodos da sua Real Pessoa já coberta de trapos vilissimos: a dureza da sua cama em duas pelles de ovelha sobre a terra: a fome contínua acompanhada de trabalho intoleravel. Barbaridades horrendas, que movêrao no Rei de Féz os desejos de as evitar; mas como o seu vulto occupava o Throno, em que o pôz Lazaraque, para ser o senhor delle, nao teve mais remedio que approvar as impiedades do Tyranno, e abandonar á sua discrição o Infante, objecto digno de lastima.

Oito mezes passou elle esta vida penosa até ao sim da del Rei seu irmao; noticia, que o deixou inconsolavel, muito mais pela perda da esperança, que ainda podia ter da sua

Era vulg liberdade. Pouco depois sim correo a voz, de que D. Duarte no seu Testamento ordenava se trocasse Ceuta pelo Infante, o que muito estimou Lazaraque, nao pela restituição da Pra-ça, que era de Zalá Benzalá; mas porque lhe abria a porta para nova nego-ciação, em que elle no resgate a dinheiro poderia satisfazer a sua cobiça. Com este designio mandou alliviar ao Infante, e Fidalgos do peso do trabalho, e vestillos com mais decencia: porém conhecido o rumor por falso, dobrou-se a tyrannia; tornáras os pre-sos a ser carregados de ferros; a nas fe lhes dar outro alimento, que hum pouco de pao, nem lhes consentir outro vestido, que huns trapos de borel para esconderem as partes, que man-da occultar o pejo. Assim passárao os assictos escravos até o anno de 1440, em que morreo Zalá Benzalá, e entendendo Lazaraque, que certo Mouro principal traçava meios de fugit com o Infante para Ceuta, o seu su-ror diabolico executou entas na pessoa Real quantas atrocidades lhe suDE PORTUGAL, LIV. XXV. 347

geria o seu animo cruel, feróz, e Era vulg. brutal.

Como o Infante D. Pedro governava o Reino na menoridade de feu sobrinho o Rei D. Affonso V., e elle sempre estivera firme na resolução, de que Ceuta se devia entregar pela liberdade do Infante, havendo já cinco annos, que elle soffria tantos trabalhos; no de 1441, em nome del Rei, vieraő a Ceuta Embaixadores para fazerem a entrega da Praça, e conduzi-rem o Infante a Portugal. Lazaraque, que se embaraçaya pouco com Ceuta, e quando nao podesse negociar á sua satisfaçao, queria ficar com o Infante, e o Rei de Féz com a Praça; entrou a traçar intrigas para o fim dos projectos. A primeira foi fingir, que desconfiava do Judeo, que trazia as cartas, e mandando vir á sala do Conselho ao Infante descalço com os çapatos na mao, lhe disse: Eu determino mandar-vos a Arzila para de lá seres entregue aos vossos, se este Judeo me falla verdade nas cartas, que me traz. Para atemorifar ao Infante.

348

Era vulg.

com o pretexto de que queria extorquir do Judeo a verdade á força de tormentos, na sua presença mandou executar nelle atrocidades barbaras. O resto da Tragedia até a morte do Infante será a materia do Capitulo seguinte.

#### CAPITULO VI.

Continua a narração dos trabalhos do Infante D. Fernando no seu cativeiro até a sua morte em Féz.

AZARAQUE depois de fazer reprefentar o acto, que fica referido, e querendo que todo o interesse do refgate do Infante sosse sem disserir á proposta das entregas. Depois publicou, e com esfeito pôz em practica, que o Rei sahisse de Féz com hum grande exercito, em que levava o Infante para authorisar as trocas com a presença; mas consumindo o tempo em marchas lentas sem chegar a Arzila, nem a Ceuta, declarou: Que em quanto es-

ta Praça nao estivesse na mao dos Mou-Era vulg. ros, que o Infante nao fahia das suas. Todo o restante da sua conduta deo evidencias, de que elle queria Ceuta, o Infante, apoderar-se dos Embaixadores, e depois entrar em idéas mais vastas. Esta perfidia descoberta rompeo a negociação, e voltou o Infante com a sua inseliz Familia a tolerar em Féz até a morte, sempre constante, as abjecções mais despresiveis, com que os fados podiao abater huma pessoa do feu caracter, para adorarmos os segredos do Creador no destino dos homens, que nab tem excepçab na sua presença, rectidao, e juizo.

Intentava o Barbaro conseguir do Infante huma quantia prodigiosa pelo seu resgate, e dos seus criados, e entendeo que o meio mais prompto era desenfrear a impiedade. Nas he excogitavel aos nossos espiritos o quanto sos sentendes en huma masmorra escura, e sobterranea o nosso Principe até o anno de 1443 em que Deos, compadecido das suas miserias, o levou para lhe cingir no Ceo a coroa de justica,

Era vulg. que mereceo como premio grande por meio de grandes trabalhos. Resgatá-raô-se alguns dos nossos Fidalgos pelo filho de Zalá Benzalá, e de outros Mouros, que deixárao satisfeito a Lazaraque para nao se lembrar mais do resgate do Infante, nem esquecer nunca o martyrisallo com tormentos novos. Em todos os annos do seu cativeiro fez o Principe huma vida angelica, em que practicou os actos mais heroicos de todas as virtudes. Agora que já sentia que a luz occulta nas masmorras de Africa queria apagar-se, elle a esforçou de sórte para brilhar, que a sez digna de ser collocada no Candelabro da Igreja, que pode annunciar o seu louvor, assim como os Póvos contao as suas virtudes.

Engraveceo-se a queixa mortal, que obrigou o Infante a mandar pedir ao Tyranno o deixasse morrer em outro lugar, e lhe permitisse a assistencia do seu Confessor, que era Pedro Vaz em lugar de Fr. Gil, que morrêra entre os Barbaros. Lazaraque lhe concedeo somente a segunda parte, e ordenou

ao seu Medico lhe assistisse. Na noi- Era vule. te antecedente ao dia da morte o Confessor, percebendo o socego do Infante, quiz examinar le dormia, e vê, que do rosto lhe sahia hum resplandor brilhante, que illuminava o carcere, e chegando a elle lhe perguntou se dormia. Depois de manha lhe disse o Infante: O que por mim passava esta noite, quando me viestes fallar, nao he para o referires em Africa; contai-o em Lisboa depois da minha morte para gloria de Deos: Eu estava meditando nas miserias desta vida, que nao exceptuad algum dos filhos de Adad, e desejava desatar-me das prisões da carne para ir estar com Christo. No mesmo instante vi diante de mim hum Throno magestoso, e sentada nelle a Maria Santissima rodeada de huma multidao innumeravel do Povo grave, que a louva. Ajoelháraő aos seus pés dous Personagens, que se me mostrou serem S. Miguel, e o Evangelista Amado, dos quaes sempre fui muito devoto, e lhe rogárao pedisse a seu Santo Filho me tirasse já dos trabalhos do

Eravulgi mundo. Entad a Senhora pondo em mim os olhos, com semblante alegre me disse: Filho hoje serás hum dos desta companhia bemaventurada: e com isto desappareceo a visad, e eu estou tad consolado, como quem espera por instantes trocar as penalidades deste carcere pelos prazeres eternos da Casa do Senhor.

Foi o dia desta mórte preciosa nos olhos de Deos o de huma quarta feira, 5 de Junho de 1443, em que o Infante D. Fernando, contava quasi seis annos de captivo, e quasi quarenta e hum de idade, em huma masmorra do Reino de Fez, que foi honrada com a presença da Rainha, e Aulicos da Corte do Ceo para exaltarem o amigo de Deos, e confortarem o seu Principado, que o mundo desfallecêra até ao ultimo abatimento da fraqueza. Lazaraque sem lhe fazer a menor especie este catastrofe tao cheio de lástima, quando lhe dérad parte da morte do Infante, respondeo: Era bom homem; se fosse Mouro, sería hum Santo. O mesmo Tyranno mandou, que o cadaver fosse levado ao carcere, aonde estavalgantavas os seus criados, que romperas nas demonstrações da mais excessiva dôr; mas reparando, que a claridade da gloria do espírito scintilava na sace do corpo, a piedade converteo o sentimento em admiração, o pesar em jubilo.

Ordenava o Barbaro, que os mesmos criados o abrissem, e embalçamassem, o que elles nao quizerao fazer, entendendo a ordem por huma nova crueldade. Executou-o outro cativo; e Joao Alvares, seu Secretario, guardou em huns vasos os intestinos, que enterrou para os trazer a Portugal. Depois foi o corpo posto sobre huma taboa, e levado ás portas da Cidade, aonde Lazaraque o mandou despir todo nú, e atado pelos pés, o fez pendurar de huma das ameias dos muros, como espectaculo á humanidade espantoso, aos Mouros grato, à piedade triste, à nossa contemplação edificante. Para que esta injuria das Magestades passas pelas vistas do Rei de Fez, e de toda a sua Corte, Laza-TOM.VI.

Eravulg.

raque o convidou, e a toda ella para assistirem a humas festas reaes, que mandou fazer no melmo campo defronte do veneravel cadaver ; cuja Alma fanta entab diria a Deos no Ceo: Quando has de, Senhor, vingar, e julgar o nosso sangue?

Assim esteve o Infante morto quatro dias exposto, e receando o Barbaro os effeitos da corrupçao, o mandou metter em hum caixao, que deixou suspenso no mesmo lugar com destino superior, para resplandecer em milagres no centro da barbaridade. Eu nao referirei os muitos, que por intercessab do Infante obrou Deos em muitas partes, como escrevêras outras pennas mais delicadas, e me contrahirei unicamente aos succedidos no tempo; em que o cadaver veneravel esteve exposto nos muros de Féz. O primeiro foi a incorrupção, e cheiro suavissimo, que recreava aos que passavas por aquelle sitio, aonde se agasalhavao quantidade de aves, que respeitosas se retirárao, e nao apparecerao mais em muito tempo. Em várias noites, as guardas, que rondava a Cidade, vira fo- Era vulgo bre o caixa o globos de luz clarissima, como entre outros attestou hum renegado, natural de Olivença, que compungido do que observava, se lhe representou no meio da luz a sigura do Infante, que lhe fallou, e disse: Torna para o caminho da verdade, donde sahiste: o que elle com esseito executára.

Hum Mouro cégo, passando com o seu guia pelo lugar, aonde estava o corpo, levantou a cabeça, como em acçao de quem o queria vêr; e cahindo-lhe sobre os olhos humas pingas do humor odorifero, que elle distilava, de repente cobrou a vista. Attonito do prodigio o que fora Barbaro, começou a gritar, que elle queria viver, e morrer na Fé daquelle Infante, que era a verdadeira. Aos seus clamores se amotinou o Povo, que o sepultou debaixo de hum chuveiro de pedras; golpes, que recebia gostoso até dar a vida, que dizia offerecêr pela Fé, que professara o Infante; e porque no lugar do seu sepulchro quiz Deos provar com Z ii proEra vulg, prodigios a salvaçao do seu servo, que expiára a culpa no lavatorio do seu sangue, os Mouros edificárao nelle huma pequena Mesquita, e recorriad ao seu paizano nas occasiões de necessidade. Outro Mouro no mesmo sitio, sicando muito mal ferido de huma pendencia, passou a noite debaixo do caixao, e vindo pela manha queixar-se ao Juiz, que lhe ordenou mostrasse as feridas, despindo-se para o fazer, nem signais se lhe achárao de as ter recebido. Averiguada a verdade do successo, nao se atreveo a infidelidade a duvidar, que fora prodigio obrado por virtude do Infante.

> Os seus criados, e companheiros nos trabalhos nao podiao dissimular a dôr de verem o veneravel cadaver de hum Principe santo na situação mais indigna ; e esforçando as indultrias, depois de dez dias ganhárao os guardas, que lhes consentiras tirallo, e escondello, sem que já mais ao impio Lazaraque se fizesse lembrado. Neste lugar occulto estivéras as Reliquias adoraveis até ao tempo, que as foi res

gatar o seu Secretario Joao Alvares, Era vulgi como eu vou a dizer para concluir aqui com tudo o que pertence ao Infante santo D. Fernando.

Foi resgatado o dito Secretario pelo Infante D. Pedro em 1448, e trouxe comfigo os dous vasos com os intestinos do Infante, que levou a Santarem para offerecer Reliquias tao estimaveis a seu sobrinho El-Rei D. Affonfo, que as mandou conduzir com grande pompa ao Mosteiro da Batalha. acompanhadas pelo Infante D. Henrique, que com ceremonias magnificas as fez collocar no sepulchro, que o Rei D. Joad I., seu pai, lhe tinha preparado. Desejava-se o resgate dos osfos do Infante occultos no lugar, que indicara o mesmo Secretario; mas em quanto vivêrao o Rei de Féz, e Lazaraque, nao foi possivel conseguillo. Depois correndo o anno de 1470 em que foi tomada Arzila pelo Rei D. Affonso, o Mouro Muley-Xeque, que nella perdêra mulheres, e filhos, propôz huma trégoa ao Rei para ir continuar o sitio de Féz, e acabar de se faEra vulg.

zer senhor do Reino. Elle teve a fesse cidade de lhe descobrirem as Reliquias do Infante, que entendeo o troco mais precioso para o resgate da mulher, e filhos presos em Arzila.

Entendem alguns, que o Secretario Joad Alvares fora da parte del Rei D. Affonso fazer a proposta desta troca: outros presumem que hum sobrinho de Muley-Xeque, escandalisado de seu tio, lhe furtara os oslos do Infante, e que acompanhado de alguns cativos Christãos, embarcara em huma não, e os viera trazer a Portugal. Como quer que fosse, El-Rei os esperava em Belém com toda a Nobreza, Cléro, Religiões, e Povo, que os conduzirao para a Cathedral de Lisboa, donde forad transferidos para o seu sepulchro no Convento da Batalha, aonde pela sua intercessas obrou Deos muitos milagres. Das suas virtudes das testemunho muitos Escritores respeitaveis, que o appellidao Santo, especialmente Daniel Papebrochio nos Acta Sanctorum, aonde a 5 de Junho escreve ao largo a vida do santo Infante, que conclue com esta sobseriças: O santo Principe Fer-Era vulg nando Infante de Lusitania, morreo em Féz cativo dos Mouros no anno de 1443 a 5 de Junho.

# CAPITULO VII.

Ultimas acções ; e morte do Rei D. Duarte.

LEMPREZA desgraçada de Tangere, a prizad dura de hum irmad , que o Rei D. Duarte amava ternamente, e via que ou a sua vida havia perigar, ou ceder aos Mouros em Ceuta o freio fiel das suas arrogancias, sustentado pela mao de hum Principe Catholico; erao duas imaginações, que sempre o traziao suspenso em hum sentimento profundo. As Cortes convocadas em Leiria para se tratar este negocio tad delicado se oppunhao á entrega de Ceuta, e D. Duarte nao se atrevia a alterar esta resolução, ainda que depois a deixou determinada no seu testamento, fem effeito, como nos acabamos de vêr na vida do mesmo Infante. Mas como

ra vulg. neste tempo chegarañ os Embaixadores, que tinhad ido ao Concilio, com a Bulla da Cruzada a favor da guerra contra os Infieis, entendeo-le que feita ella com vigor em Africa, sería o meio mais efficaz para resgatar o Infante do cativeiro. Examinada a Bulla, El-Rei deo as ordens precisas para os aprestos de huma armada, e exercito formidaveis, com que marchasse a abater nos Barbaros a arrogancia, em que os deixara o successo de Tangere.

Movia-se o Reino todo, emulo da vingança, e da gloria, sem haver pessoa digna, que deixasse de se fazer hum merecimento especial de tomar parte em expediçao tao justa. Entao se cui-dou em remediar os excessos do Reino, e reparar as suas faltas, que se attribuiao ás liberalidades, e gratificações do reinado precedente, declarando com toda a precisao as forças da Lei Mental. Joan das Regras, arbitrista deste novo Regulamento, foi o primeiro que lhe sentio o rigor no commodo de sua filha; Phálaris engenhoso, que experimentou o tormento no mesmo potro, que fabricara. Porém, ainda que esta nova Era vulg. Ordenação transfornasse todos os projectos dos Chéses de familia, e desconcertaffe as medidas, que elles haviao tomado para o estabelecimento de seus filhos; isso nao era comparavel com a dessolação, que a peste tinha causado, e com que continuava a devastar o Reino. Ella era o obstaculo mais forte a todos os intentos do Rei, que andava perseguido deste slagello de terra em terra, buscando para a sua residencia aquellas, aonde nao chegava a malignidade. De bem pouco lhe valeo esta precaução para deixar de acabar os seus dias ás mãos deste inimigo inexoravel da humanidade, abrindo na Villa de Thomar huma carta inficionada do contagio, que fez desvanecer todos os projectos concebidos contra os Mouros de Africa.

Morreo El-Rei D. Duarte aos 9 de Setembro de 1437 com 47 annos de idade, e cinco nao completos de governo. Foi de estatura proporcionada, o aspecto humanamente agradavel; os olhos castanhos, e alegres, a bocca pequena, e corada, o cabello da barba louro, e

1430

Era vulg. o da cabeça comprido. Vestia com grande pompa, especialmente nas occasiões públicas; no culto Divino zeloso; das ceremonias Ecclesiasticas tao exacto, que nao soffria as negligencias dos Ministros do Altar; rendia á Santa Cruz huma veneração profunda em todos os lugares aonde a via, nao consentindo estivesse nos indecentes. Foi muito observante da sustiça; mas inclinado á piedade, e abominando o rigor, queria dos homens a benevolencia, nao o medo. Na observancia inviolavel da palavra mostrava, que a verdade era o primeiro objecto das suas attenções. Mandava os cavallos com muita destreza, e exercitava com moderação a caça para recrear o animo, e fortificar o corpo.

Da delicadeza do seu espirito das testemunho os melhores Authores. Elle era tad eloquente, na escolha dos termos tad natural, e advertido, que movia nos homens os affectos, que queria. Nunca negou a sua conversação ás pessoas eruditas, que admittia com familiaridade, e premiava com grandeza. Deleitava-le nas composições em prosa,

e verso, de que deixou mnitas obras, Era valg. entre ellas mais estimavel a que intitulou o Bom Conselheiro, Compilou, como já disse, todas as Leis dispersas em hum Codigo, para que fossem observadas, e entre ellas a Mental, de que seu pai tinha sido Legislador, e que prohibe succederem as filhas nos bens da Coroa. A sua Empreza era huma Lança, em que estava enroscada huma cobra em forma de caducêo com a letra loco, et tempore, symbolisando na Lanca a guerra, na cobra a prudencia, que lhe deve preceder. Se a natureza o dotou de tantas virtudes excellentes, que nao deo lugar à fortuna para temporalmente lhe deixar gozar as felicidades; estas supprirao muitos Escritores nos altos elogios, que confágrao á sua memoria para viver immortal nas lembranças;

Seu irmao o Infante D. Pedro, com a noticia da fua enfermidade, veio logo de Coimbra a affistir-lhe, e foi o unico dos Infantes, que o achou vivo. Elle dispoz o seu enterro para o Convento da Batalha, aonde jáz, e sez celebrar as suas Exequias com a pompa

Era vulg. devida ao caracter de hum tab grande Rei. Em tudo se conduzio o Infante com a prudencia, e talento, que ornava das experiencias adquiridas em tantas viagens, e no trato de muitos negocios, que o tinhao constituido hum Principe perfeito. Elle ordenou tudo o que era necessario para a acclamaçao de seu sobrinho o Principe D. Affonso, que se achava na idade de seis annos. Aberto o Testamento foi vista huma das cegueiras do amor na declaração da Regencia do Reino, que El-Rei encommendava inteiramente à Rainha, sem admitir no Despacho algum dos Infantes, ou dos Ministros: tudo entregue ao caprixo desta Senhora, que contra o voto dos Principes da Europa, e dos Estados da Monarquia, promoveo a jornada infeliz de Tangere; e agora as suas paixões forao causa de muitos odios, roturas, dissenções, que ao Infante tirárao a vida, ao Rei o credito, á Nobreza o fangue, aos vasfallos o socego, como eu já vou a mostrar no Livro seguinte.